# **EL PAIS**

Fundado en 1976 Año XLIX Número 17.214

Edición Nacional 2,00 euros Viernes 13 de septiembre de 2024

Muere Alberto Fujimori, el autócrata que se saltó todas las reglas <u>—P8</u>

# El BCE recorta los tipos de interés en 0,25 puntos gracias al alivio en la inflación

La decisión da un balón de oxígeno a una economía débil en la eurozona

ÁLVARO SÁNCHEZ Madrid

El Banco Central Europeo aprobó ayer por unanimidad un nuevo recorte de 25 puntos básicos en el precio del dinero, el segundo en

#### El Gobierno prevé crear una 18ª autonomía virtual contra la burocracia

#### ANTONIO MAQUEDA Madrid

El Ministerio de Economía prevé crear, para salvar las trabas burocráticas entre distintas autonomías, una especie de comunidad número 18 de forma virtual que sirva para obtener licencias o permisos. Para ello ha convocado a las comunidades a una conferencia sectorial que identificará las áreas en las que avanzar.

#### Tráfico

Interior quiere rebajar la tasa de alcohol de 0,5 a 0,2 gramos por litro -P19

#### **Fronteras**

El Reino Unido exigirá un permiso a turistas de la UE -P6

lo que va de año, ante las señales de que la inflación está cada vez más bajo control después de tres años muy lejos de sus objetivos. Con la decisión del BCE, la facilidad de depósito, el tipo de referencia, queda en el 3,5%.

Los mercados ya descontaban la decisión y esperan, como mínimo, una bajada más este 2024 y varias el curso que viene. Pero la presidenta del BCE, Christine Lagarde, eludió dar pistas y se remitió al análisis de los datos por venir y a un enfoque reunión a reunión. Los expertos de Fráncfort prevén que la inflación de la zona euro siga una senda descendente, con medias del 2,5% este año y un 2,2% y un 1,9% en los dos siguientes. En cuanto al crecimiento, las noticias no son tan favorables, y van ganando terreno en la lista de preocupaciones del BCE: sus analistas proyectan un avance del PIB del 0,8% en este 2024, que aumentará al 1,3% en 2025 y el 1,5% en 2026, lo que significa una rebaja de una décima para cada año respecto a junio. -P24 Y 25

-EDITORIAL EN P10



Pedro Sánchez y Edmundo González Urrutia, ayer en una imagen de La Moncloa. FERNANDO CALVO

# Sánchez da un perfil bajo a su recepción a Edmundo González

El líder opositor venezolano agradece al Ejecutivo "su interés de trabajar por la recuperación de la democracia" en Venezuela

MIGUEL GONZÁLEZ

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió aver a Edmundo González Urrutia, el candidato opositor en las elecciones en Venezuela, en La Moncloa, Pero la reunión tuvo un perfil bajo y estuvo rodeada de mutismo: no figuraba en la agenda de Sánchez, ni se convocó a la prensa, ni

asistió el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. La reunión se produjo al día siguiente de que el Congreso instara al Gobierno

EE UU sanciona a las autoridades electorales de Venezuela por fraude en las presidenciales \_p5 la democracia".

a reconocer la victoria electoral de González, y de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, pidiera romper relaciones diplomáticas y comerciales con España. El candidato opositor expresó su gratitud a Sánchez por acogerlo en España y "por su interés de trabajar por la recuperación de -P14 Y 15



Jared Isaacman en su salida de la nave, en una imagen de Space X.

El multimillonario Jared Isaacman sale al vacío exterior en el momento crítico de 'Polaris Dawn'

## El primer paseo espacial privado

FRANCISCO DOMÉNECH

La misión Polaris Dawn está haciendo historia en ese nuevo capítulo de los vuelos espaciales comerciales. Tras batir el miércoles el récord de altura orbital, ayer se realizaron los dos primeros pa-

seos espaciales privados, hechos por astronautas que no pertenecen a ninguna agencia espacial como la NASA o la ESA. El magnate tecnológico Jared Isaacman y la ingeniera Sarah Gillis completaron así la maniobra más arriesgada de la nave de Space X. —P29



Un tanque ruso avanza en un lugar no revelado de la frontera con Ucrania en la región de Kursk, en una foto del Ministerio de Defensa ruso.

# Rusia recupera parte del territorio conquistado por Ucrania en Kursk

El Kremlin informa de la toma de una decena de localidades en la zona fronteriza. Todos los indicios apuntan a una gran concentración de tropas en la zona

JAVIER G. CUESTA

El ejército ruso ha comenzado a retomar parte de la provincia de Kursk, el territorio de la Federación Rusa del que se apoderaron las tropas ucranias durante el mes de agosto. Las fuerzas del Kremlin presionan con una contraofensiva en el extremo occidental de la brecha abierta por Kiev. Carros de combate y tropas rusas han logrado cruzar el estrecho río Seym y han reconquistado una decena de pueblos, egún los datos del Ministerio de Defensa.

La operación se ha realizado con el apoyo de la aviación rusa, que parte con ventaja gracias al veto a Kiev para que no dispare misiles occidentales en territorio ruso. El presidente ucranio, Volodímir Želenski, confirmó que está en marcha la contraofensiva rusa, aunque se mostró confiado: "Todo marcha según el plan ucranio", manifestó.

Un objetivo de la operación en Kursk era desviar tropas rusas del frente en Donbás. Kiev también buscaba con esta operación de alto valor simbólico dar un golpe sobre la mesa. Según varios medios anglosajones, el Reino Unido desbloqueará el uso de sus armas en los próximos días. Estados Unidos, por su parte, está casi convencido para dar este paso clave. "El tamaño, la escala y las potenciales perspectivas de los contraataques rusos en el *óblast* [provincia] de Kursk no están claros y la situación sigue siendo cambiante", enfatiza el informe diario del Institute for the Study of War (ISW) estadounidense. Sin embargo, la información que llega del terreno permite asegurar que las tropas rusas han redoblado sus esfuerzos en una misión que el presidente Vladímir Putin calificó como "sagrada": recuperar sus propios territorios.

Un mes y medió después de que las tropas ucranias apro-vechasen la desprotección de Kursk para lanzar una ofensiva rápida, la batalla en territorio ruso ha derivado en un frente más estable con una mayor concentración de tropas.

"Las evidencias visuales sugieren que las fuerzas rusas operan en unidades del tamaño de compañías y podrían estar empleando miembros con más experiencia en combate", agrega el ISW. Pese al avance ruso, Kiev podría haber logrado su objetivo de sustraer grandes cantidades de tropas enemigas de otros frentes.

La aviación está siendo clave en la contraofensiva lanzada esta semana

ucranias entre heridos y muertos

Moscú enumera una veintena de pérdidas

Biden y Starmer discuten si autorizan el uso de misiles de largo alcance gunda vez en los poco más de dos Dos asuntos sobresalen: la meses desde que fue elegido. La guerra de Gaza y la de Ucrania. primera reunión se celebró en En la primera, Londres ha vetaaralelo a la cumbre de la OTAN do la venta de ciertas armas a Isde julio. En esta segunda reunión rael y Washington lo respeta. En

la segunda, la cuestión más caliente es si se permite a Kiev usar misiles occidentales para golpear a Rusia a una distancia mayor de su

frontera con Ucrania. La reunión de ambos mandatarios llega precedida por el encuentro de los jefes de la diplomacia de ambos países en Kiev con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. En ella, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores británico, David Lammy, mostraron su apoyo a Ucrania para defenderse, alertaron sobre el uso de misiles iraníes por parte de Rusia y escucharon las peticiones de ayuda de Zelenski.

Ucrania quiere recibir autori-

El corresponsal de guerra ruso Yuri Kotiónok ha constatado en su canal de Telegram que las fuerzas rusas han vuelto a emplear formaciones con una escala no vista desde que el co-mienzo de la guerra las sometió a un enorme desgaste. "Las operaciones de la contraofensiva de Kursk son llevadas a cabo por grupos tácticos de batallón (BTG, por como se conocen en inglés) de la Infantería de Marina v de las Fuerzas Aerotransportadas", ha escrito Kotiónok en su canal de Telegram, donde cuenta

con más de 400.000 seguidores. "El ejército ruso dejó de utilizar BTG en los últimos dos años su resurgimiento en el *óblast* de Kursk, si se confirma, sería un punto de inflexión notable", se ñala el Institute for the Study of War.

A pesar de que las Fuerzas Armadas de Zelenski volaron varios puentes en un intento de bloquear a las tropas de Putin, la plataforma Deep State ha constatado que el ejército ruso inició el martes "operaciones de asalto mediante el transporte de vehículos blindados a través del río Seym, primero, y luego a través de otros ríos más pequeños". El Ministerio de Defensa ru-

so asegura haber recuperado "en las últimas dos noches" 10 pequeñas localidades situadas en la parte occidental del saliente ucranio en Kursk, a aproximadamente una decena de kilómetros de la frontera: Apanasovka, Biajovo, Vishniovka, Víktorovka, Vnevápnoye, Gordeyevka, Krasnooktiábrskove, Obujovka v Snágost y 10-Y Oktyabr. El parte de guerra ruso afirma además que sus tropas han repelido dos supuestos contraataques ucranios en camina dos hacia Fanas ey evka y Snágost, además de otro ataque en dirección a Olgovka, en la parte norte de la brecha abierta por Kiev.

Pese al avance, el Ministerio de Defensa ruso solo enumera como pérdidas ucranias "20 personas, entre heridos y muer-tos, y un vehículo blindado y un automóvil destruidos" en toda esa operación. Como siempre, Moscú no menciona sus propias bajas.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas rusas reconocen que las tropas ucranias intentan abrir nuevas brechas. Según Moscú, su ejército frenó dos avances en su territorio a través de los pueblos de Novi Put y Medvezhye.

zación para alcanzar con misiles de larga distancia occidentales las bases desde las que Rusia lanza ataques contra su territorio. Estados Unidos ha puesto hasta ahora límites de unos 100 kilómetros para el uso de sus armas, por temor a que un alcance mayor provocase una escalada y una respuesta rusa. Sin embargo, el reciente aumento de los bombardeos sobre las ciudades ucranias lanzados desde una mayor distancia vuelve a poner la cuestión sobre la mesa.

Un grupo de antiguos generales, diplomáticos y expertos bri-

# R. DE MIGUEL Washington / Londres

Como prueba de la relación espe-cial que mantienen Estados Unidos y el Reino Unido, el primer ministro británico, Keir Starmer, visita hoy la Casa Blanca por se-

con el presidente estadouni dense, Joe Biden, se abordará una "am-plia agenda", según un portavoz de la Casa Blanca.

Ucrania combate con desventaja todavía por el veto de Estados Unidos y Europa para emplear sus misiles de largo alcance contra objetivos en territorio ruso. En su último parte de guerra, Moscú destaca que su aviación no solo ha bombardeado a varias brigadas en el frente de Kursk, sino también en territo-

#### Ataques en Sumv

"Las fuerzas táctico-operacionales de la aviación y misiles han llevado a cabo ataques en la región de Sumy contra las áreas donde se concentran las reservas de las brigadas mecanizadas ucranias", declara el Ministerio de Defensa. La libertad de la que goza la aviación rusa en los frentes próximos al territorio ruso podría llegar a su fin próximamente. Sus aeródromos figuran entre los objetivos prioritarios de Kiev, y Londres ya ha autorizado a Ucrania para poder disparar sus misiles Storm Shadow dentro de Rusia, según reveló este miércoles The Guardian.

En las redes sociales circulan todo tipo de imágenes sobre supuestos pontones alzados por Rusia para atrawesar el río. El periodista de investigación de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) Mark Krutov ha logrado confirmar la veracidad de al menos uno que no estaba presente, como mínimo, tres días antes de que comenzase la contraofensiva rusa.

Por su parte, otros analistas militares han identificado el avance ruso a través de vídeos obtenidos de fuentes abiertas. El experto Rob Lee difundió en la red social X, la antigua Twitter, una grabación en la que una columna de al menos ocho carros y otros vehículos blindados asaltaban Snágost. Según el analista, los tanques pertenecían al 51.º Regimiento Aerotransportado.

La batalla de Kursk ha provocado el desplazamiento de 133.000 habitantes de la región y cientos de heridos, según las autoridades locales. Los servicios de salud de la provincia cifraron en 246 los heridos desde el 6 de agosto, inicio de la ofensiva rusa, hasta el 10 de septiembre. Asimismo, la agencia rusa Tass publicó el 21 de agosto que tres decenas de civiles han muerto.

tánicos y estadounidenses pidió esta semana en una carta conjunta que se permita a Ucrania usar los misiles (de los que ya dispone) para alcanzar objetivos a mayor distancia. "Irán ha intensificado su apoyo a la invasión rusa proporcionando misiles balísticos de corto alcance que se utilizarán contra civiles ucranios. Ucrania debería estar facultada para utilizar las armas proporcionadas por Occidente para destruir los emplazamientos donde se alojan estos misiles si tuviera la oportunidad", afirman.

La ceremonia fúnebre recuerda a los soldados judíos muertos en una guerra que Putin presentó para "desnazificar" el país

# La comunidad judía de Ucrania llora al hijo del gran rabino caído en Donbás

CRISTIAN SEGURA

Kiev, enviado es pecial

Kiev, la capital de un Estado dominado por élites nazis, en palabras del autócrata ruso Vladímir Putin, despidió ayer a Matityagu Anton Samborskii, hijo del gran rabino de Ucrania. El rabino Moshé Azmán se contenía las lágrimas mientras lamentaba que la manera de Rusia de "desnazificar Ucrania" sea matando ajudíos como a su Anton. Samborskii falleció combatiendo en el frente de la provincia de Lugansk, región de Donbás, actualmente bajo ocupación rusa.

La ceremonia fúnebre por Samborskii, en la sinagoga central de Kiev, atrajo a decenas de periodistas, tantos como allegados que quisieron dar el último adiós a este joven de 33 años. Fue una ceremonia íntima comparada con los grandes funerales ortodoxos de combatientes ucranios en la catedral de San Miguel de Kiev, o en la iglesia castrense greco-católica de Lviv. Pero el simbolismo del acto fue mayor porque los judíos ucranios, con la presencia en primera fila del embajador israelí, Michael Brodsky, querían demostrar a Rusia que no solo es judío el presidente del país, Volodímir Zelenski, sino que también son judíos soldados que mueren defendiendo a su patria.

La muerte de Samborskii es un relato de las miserias de la guerra compartido por miles de otros militares, sea cual sea su fe. Fue reclutado en mayo, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley de movilización de civiles. Recibió tan solo un mes de instrucción, según relató su padre, v en julio va estaba combatiendo. El 24 de julio desapareció en combate y no ha sido hasta hace poco que no ha podido recuperarse el cadáver. La primera hija de Samborskii nació una semana antes de ser reclutado.

Acudieron al servicio fúnebre militares de diferentes brigadas, también de Azov, regimiento con raíces en la extrema derecha y que ha sido uno de los elementos recurrentes de la propaganda rusa para acusar a Ucrania de dictadura neonazi. Olena Tolkachova, representante del patronato de Azov en apoyo a combatientes, explicó que había acudido por el aprecio que el regimiento tiene por el rabino Azmán, por los esfuerzos que este hizo para evacuar a soldados de Azov que estuvieron asediados en la batalla de Mariupol.

Los militares presentes en el acto funerario no quisieron revelar en qué brigada servía Sam-



Judíos Iloran ante el ataúd de Anton Samborskii, ayer en Kiev. EFREM LUKATSKY (AP/LAPRESSE).

borski, aunque Tolkachova confirmó que no era en Azov. Tampoco el equipo del gran rabino de Ucranía supo detallar cuántos judíos combaten en las filas de las Fuerzas Armadas Ucranías, ni los que han fallecido por la patria. Un capitán de la 108º Brigada de las Fuerzas de Defensa Territorial se limitó a decir a este diario que "los judíos en el ejército son muchos, como también son muchos sus muertos".

Los reunidos en la sinagoga central de Kiev señalan a Rusia como Estado fascista

"Israel no nos da armas, pero sí medicamentos", dice un veterano judío El Congreso Judío Mundial estima que en Ucrania vivían en 2023 cerca de 45.000 judíos —un 2% de la población total—. Una década antes eran 71.500. Muchos se han refugiado en el extranjero o viven de la ayuda que la misma sinagoga central de Kiev reparte cada día. EL PAÍS cenó en una noche de invierno de 2023 en el comedor del templo junto a judíos pobres de solemnidad que la sinagoga alime ntaba por caridad.

Ucrania fue junto a Polonia el país en el que la Alemania nazi asesinó a más judíos durante la II Guerra Mundial. En el funeral de Samborskii tomó la palabra Boris Zabarko, presidente de la Asociación Ucrania de Judíos y Antiguos prisioneros del Gueto y de los Campos de Con-centración nazis. Zabarko tiene 89 años y estuvo preso durante la guerra mundial en un gueto de la provincia de Vinnytsia. Zabarko destacó en su discurso que, a diferencia de entonces, 'cuando los iudíos fueron deiados de la mano de Dios, hoy tienen el apoyo de grandes alianzas tanto en Ucrania como en Israel".

Zabarko cuenta que la sociedad ucranía da apoyo en su gran mayoría a Israel en la guerra contra Hamás y Hezbolá. Esta opinión coincide con las numerosas declaraciones públicas y valoraciones de ciudadanos ucranios recogidas desde el inicio de la invasión israelí de Gaza en 2023.

El apoyo ucranio a Israel contrasta, sin embargo, con la actitud conciliadora del Gobierno de Benjamín Netanyahu con Putin: Israel ni ha secundado las sanciones occidentales contra Rusia ni ha entregado una sola arma a Ucrania. Las relaciones bilaterales entre Netanyahu y Zelenski han sido tensas, incluso con momentos en los que los embajadores han sido llamados a consultas.

"Israel quizá no nos da armamento, pero sí que nos ayuda, con medicamentos y envíos humanitarios", replica Zabarko.

El mensaje central de las intervenciones durante el servicio funerario fue dejar claro que si hay algún Estado fascista, ese es Rusia.



Un niño palestino, ayer entre los escombros de la escuela de la UNRWA bombardeada por Israel en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza. M. SABER (EFE

# Israel mata en Gaza a seis empleados de la UNRWA en el peor ataque a la ONU en la guerra

Al menos 18 personas mueren en el quinto bombardeo sobre una misma escuela en el campamento de refugiados de Nuseirat

LUIS DE VEGA Jerusalén, enviado especial

Dos bombas israelíes golpearon este miércoles la escuela Al Jaouni, gestionada por Naciones Unidas, que acoge a unos 12.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños, desplazados por la guerra en el campamento de refugiados de Nuseirat (centro de Gaza), según denunció la ONU. Es la quin-ta vez que las tropas de ocupación atacan estas instalaciones.

El balance provisional de muertos asciende a 18, entre ellos seis empleados de la agencia de la ONU para los refugiados pa-lestinos (UNRWA), denunció esta institución. Esto convierte el bombardeo en el más mortífero para trabajadores de esta agencia de todos los llevados a cabo por Israel desde que comenzó la contienda el pasado 7 de octubre, según confirmó a EL PAÍS uno de sus portavoces. Con esas seis muertes, entre los que se encuentra el director de la escuela, va son 220 los empleados de la UNRWA que han perdido la vida en estos 11 meses largos.

Tras este último ataque, el máximo responsable de la ÚN-RWA, Philippe Lazzarini, se refirió a las "matanzas sin fin y sin sentido, día tras día", al tiempo

que recordó que los trabajadores "as esinados" estaban brindando "apoyo a las familias que habían buscado refugio en la escuela". "El personal humanitario, las instalaciones y las operaciones han sido ignorados de manera flagrante e incesante desde el comienzo de la guerra", denunció Lazzarini a través de su perfil en la red social X, donde volvió a pedir que se llegue a un acuerdo de alto el fuego.

Israel reconoció el bombardeo, pero afirma que no es una escuela, sino un centro de mando de Hamás v. además, pone en duda que entre las víctimas se encuentren esos seis empleados de la ONU, dando a entender que pueden tratarse de "terroristas", según Avichay Adraee, portavoz del ejército. Las bombas impactaron sobre lo que él califica de "complejo de mando y control de

Hamás dentro de lo que anteriormente se usaba como la Escuela Al Jaouni", según un comunica-

El jefe de la diplomacia euro-pea, Josep Borrell, se ha mostra-do "indignado" por el ataque y ha manifestado que "el desprecio de los principios básicos del derecho internacional humanitario (...) no puede ni debe ser aceptado por la comunidad internacional", según una publicación en su perfil de esa red social. Borrell está de gira por Oriente Próximo y no cuenta a Israel ni Palestina entre sus etapas después de que el Gobierno israelí no haya querido recibirlo.

Solo en el último día, los muer tos en la Franja ascienden a 96, lo que eleva el número total durante la contienda a 41.118, según las autoridades sanitarias del Gobierno de Hamás. El martes Israel bombardeó la zona de acampada de Al Mawasi, junto a la ciudad de Jan Yunis (sur de Gaza) matando al menos a 19 personas, Israel citó a tres responsables de Hamás que, según su versión, eran el objetivo del ataque. Pocas horas antes, la ONU había denunciado que uno de sus convoyes destinados a vacunar a la población de Gaza con-tra la polio había sido bloqueado

durante ocho horas "a punta de pistola" por las tropas de ocupa-

Es una advertencia que constantemente repite la ONU: cada vez que se producen ataques de este tipo, recuerdan que "las escuelas y otras infraestructuras civiles deben protegerse en todo momento, no son un objetivo". Pero la realidad indica que siguen apuntando contra ellas. Israel defiende este tipo de bombardeos porque, según sus informaciones, efectivos de Hamás y otros grupos armados palestinos se camuflan entre la población civil.

Desde el comienzo de la guerra, las autoridades de Israel han puesto en marcha una campaña de acoso contra los empleados de la UNRWA. En concreto, el Estado judío señaló a 12 de los 33.000 empleados (13.000 en Gaza y 3.700 en Cisjordania) de la agencia de estar implicados en la matanza de 1.200 israelíes organizada por Hamás el 7 de octubre, cuando comenzó la guerra. Eso consiguió que 16 países, entre ellos los principales donantes, cancelaran el envío de hasta 400 millones de euros, lo que situó a la institución al borde del bloqueo cuando más fondos necesitaba.

## Borrell se despide de Oriente Próximo en un momento de máximo pesimismo por el conflicto

ANTO NIO PITA

Beirut

Tras cinco años al frente de la diplomacia europea, Josep Borrell se despidió ayer de un Oriente Próximo que atraviesa su mayor crisis en décadas y apenas deja motivos para el optimismo. Ha sido su último viaje a la región como alto representante de la Política Exterior y de Seguridad de la UE y, poco antes de tomar el avión, admitió que, desde su anterior visita, el pasado enero, "los tambores de guerra no han deja-do de sonar" y los "temores" no han hecho sino aumentar: "más

escalada, más propagación regional de la guerra de Gaza y más sufrimiento humano generalizado".

Era el último acto de la última gira, que le ha llevado a Egipto y concluirá hoy en Madrid, con su participación en la reunión de ministros de países árabes y europeossobrecómo hacer realidad la solución de dos Estados. Borrell pretendía visitar también Israel, pero su ministro de Exteriores, Israel Katz, no le dio fecha, por ser el alto cargo comunitario más crítico con la invasión de Gaza y la colonización de Cisjordania. Borrell ha visitado dos de los puntos que más preocupan a la comunidad internacional. Uno, Rafah, donde acusó a Israel de "violaciones masivas de derechos humanos". El otro punto ha sido Naqura, la sede de la misión de cascos azules desplegados desde el río Litani hasta la frontera de Líbano con Israel, que acumula 11 meses de guerra de baja intensidad.

El Gobierno de Israel cuenta ahora las semanas para que tome el testigo la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. Será, en principio, el 30 de noviembre, si obtiene el visto bueno del Parlamento

## Soldados de EE UU y China participan juntos en unas maniobras militares en Brasil

El país reúne tropas de las dos superpotencias en una muestra de su vocación de mediador entre bloques geopolíticos

#### N. GALARRAGA GORTÁZAR São Paulo

La hostilidad entre las dos superpotencias mundiales, Estados Unidos y China, todavía deja algunos espacios para la cooperación, o al menos la cercanía, incluso en un ámbito tan sensible como los asuntos militares. Decenas de soldados estadounidenses y chinos, concretamente fusileros navales, participan junto a 3.000 militares brasileños en unas maniobras que se desarrollan en el centro de Bra-

Argentina, Italia, Pakistán, República del Congo, Francia y Nigeria, aunque en números más modestos. El año pasado, China solo envió a estos ejercicios observadores militares, no soldados, como en esta ocasión, informó la Marina. Ahí radica la novedad.

Con movimientos como este, Brasil enfatiza la postura tradicional de su política exterior, que Luiz Inácio Lula da Siba ha expandido desde la Presidencia. La presencia de esos soldados obedece al "lugar que Brasil pretende ocupar en el mundo", explica el analista de Relaciones Internacionales Pedro Costa Júnior, de la USP (la Universidad de São Paulo). "Brasil quiere ser un mediador en el sistema internacional, mediar entre el Sur y el Norte, y entre esos universos antagónicos de la geopolítica que son Eurasia, liderada

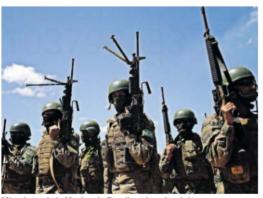

Miembros de la Marina de Brasil, en los ejercicios. U. M. (REUTERS)

sil, en el municipio de Formosa, a 80 kilómetros de Brasilia, y concluyen el 17. Brasil es terreno propicio para un encuentro de esas características porque es una potencia regional, tiene una política exterior pragmática—que huye de antagonismos prima el diálogo y la cooperación— y Pekín y Washington son, respectivamente, su primer

y segundo socio comercial.

Los brasileños aportan el grueso de la tropa para las maniobras que movilizan aviones, tanques, blindados, vehículos anfibios y lanzamisiles. Le siguen a distancia las dos superpotencias. La comitiva de EE UU cuenta con 56 militares, mientras que la de China suma 33 fusileros, según Folha de S.Paulo. Pero muestra del amplio y variado elenco de países amigos que históricamente tene Brasil, también participan uniformados de México, Sudáfrica,

por China y Rusia, y el bloque atlantista, liderado por EE UU y Europa".

La Embajada de EE UU en Brasilia ha saludado las maniobras en una nota en la que, sin mencionar la presencia de militares chinos, elogia la coopera-ción con Brasil y los dos siglos de relaciones bilaterales. Y detalla los asuntos en los que se centra esta edición: "Mejorar la interoperabilidad, la preparación y el entendimiento mutuo entre dos fuerzas, incluidas la Fuerza Aérea Brasileña y el ejército, entrenar la fuerza de reacción rápida, verificar las capacidades exp dicionarias y coordinar los disparos de todas sus armas". El comunicado añade que Brasilia y Washington mantienen "una cooperación en seguridad mul-tifacética y de larga data (...) importante en la promoción de la estabilidad regional" y para abordar los desafíos comunes.



Caryslia Rodríguez, presidenta del Supremo venezolano. M. G. (EFE)

## Washington sanciona a autoridades electorales y judiciales de Venezuela

El Gobierno de Biden asegura que "calibrará" su política de sanciones para aumentar la presión tras el "fraude" de las presidenciales

#### MIGUEL JIM ÉNEZ Washington

Estados Unidos anunció ayer sanciones a 16 autoridades venezolanas alineadas con el presidente, Nicolás Maduro, por falsear el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Las sanciones afectan a los líderes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos. También se extienden a los cargos militares, de inteligencia y gubernamentales responsables de intensificar la represión a través de la intimidación, las detenciones indiscriminadas y la censura a raíz del revés de Maduro en las urnas, anunció el Departamento del Tesoro.

Se trata de hacerlos responsables por "cometer fraude electoral, falsificar los resultados electorales e intensificar la represión para extender ilegítimamente el mandato de Maduro", indicó un alto cargo del Gobierno estadounidense bajo condición de anonimato.

En paralelo, el Departamento de Estado impone nuevas restricciones de visado a autoridades cercanas a Maduro que considera que han socavado el proceso electoral y son responsables de actos de represión. Con estas nuevas restricciones de visado impuestas, casi 2.000 personas han sido objeto de restricciones de visado opor su papel en el debilitamiento de la democracia, la corrupción significativa y las violaciones de los derechos humanos, anunció la diplomacia estadounidense.

la diplomacia estadounidense. Washington tiene claro que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones y señala que, tras las medidas anunciadas ayer, vendrán otras para intensificar la presión sobre el régimen de Maduro como parte de un esfuerzo inter-nacional. "Tomamos estas acciones hoy porque ha quedado muy claro para nosotros, no solo que Edmundo González Urrutia logró la mayoría de los votos de las elecciones presidenciales de Venezuela el 28 de julio, sino también que Maduro y sus representantes es-tán decididos a negar este hecho y en su lugar tratan de aferrarse al poder a toda costa", señaló un alto cargo del Gobierno estadounidense en una llamada con periodistas.

"Desde las elecciones del 28 de julio, Maduro y sus representantes han detenido indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles, y han desplegado una serie de tácticas intimidatorias para silenciar a la oposición", añadió, recordando que González Urrutia ha tenido que salir del país y pedir asilo en España.

Además de las 16 personas anunciadas ayer, Estados Unidos ha sancionado a más de 140 individuos y 100 entidades venezolanas, entre ellos el presidente Maduro y el fiscal general, Tarek William Saab, y la mayoría de los altos cargos civiles, militares, de inteligencia, electorales y judiciales de su régimen. Sin embargo, esas sanciones y la presión internacional no han surtido por ahora efecto para abrir paso a la democracia el respeto a los derechos humanos. Todas las propiedades e inte-reses que los sancionados posean en EE UU o estén bajo control de ciudadanos estadounidenses serán bloqueados y se dará cuenta de ello a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro. Aunque EE UU subraya que

Aunque EE UU subraya que González Urrutia ganó las elecciones, ha evitado por ahora declararle o referirse a él como presidente electo. La Unión Europea lo ha evitado también por ahora tras el precedente fracasado del reconocimiento de Juan Guaidó.

Preguntado por la posibilidad de imponer nuevas sanciones petroleras a Venezuela, el alto cargo estadounidense evitó pronunciarse. "Seguimos muy de cerca la evolución política y económica de Venezuela y nos comprometemos a calibrar adecuadamente nuestra política de sanciones en respuesta tanto a los acontecimientos sobre el terreno como a los intereses nacionales más amplios de Estados Unidos", contestó.

"En coordinación con nuestros socios, también estamos considerando una serie de opciones para demostrar a Maduro y a sus representantes que sus acciones ilegítimas y represivas en Venezuela tendrán consecuencias. También estamos muy centrados en la aplicación de las sanciones existentes, así como evaluando la mejor manera de calibrar nuestra política de sanciones hacia Venezuela a la luz de los intereses generales de Estados Unidos", añadió.

La nueva lista incluye, entre otros, al vicepresidente primero de la Asamblea Nacional, Pedro José Infante Aparicio. En ella figur an también miembros del Tribunal Supremo, incluida su presi-denta, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez; su vicepresidenta, Fanny Beatriz Márquez Cordero, y los jueces Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, Malaquías Gil Rodríguez y Juan Carlos Hidalgo Pandares. También están el juez Edward Miguel Briceño Cisneros y el fiscal Luis Ernesto Duénez Rees, responsables de la orden de detención contra Edmundo González Urrutia

1 100706/00

6 INTERNACIONAL EL PAÍS. VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Control de pasaportes en el aeropuerto londinense de Heathrow, el pasado 10 de marzo. GETTY

# El Reino Unido exigirá un permiso de entrada a los turistas de la UE

La medida, que entrará en vigor en abril, es similar al control fronterizo que impondrá la UE a los británicos en 2025

#### RAFA DE MIGUEL Londres

El Brexit nunca se pensó para que las cos as fueran más fáciles a uno y otro lado del canal de la Mancha. A partir del 2 de abril del año que viene, los turistas de la Unión Europea que quieran viajar al Reino Unido tendrán un nuevo obstáculo: deberán solicitar pre-

viamente un permiso de entrada electrónico, la llamada Autorización Electrónica de Viaje (ETA, en sus siglas en inglés).

Aunque la s'autóridades británicas aseguran que no se trata de un visado de turista, que sigue sin ser formalmente necesario para los ciudadanos comunitarios que viajan a territorio británico, en la práctica es una medida muy similar, pues deja en manos del Ministerio del Interior del Reino Unido la decisión de autorizar o no la entrada.

El portal del Home Office británico comenzará a ser accesible a partir de marzo para aquellos que tengan planeado viajar al Reino Unido a partir de abril. Aunque los viajeros deberán rellenar un formulario de entrada, con una serie de preguntas similares a las que se plante an al solicitar un visado, los responsables de fronteras aseguran que habrá pronto una aplicación móvil que agilizará el trámite. En teoría, añaden, el proceso apenas llevará unos minutos, aunque el plazo oficial de respuesta es de cuatro días.

respuesta es de cuatro días.

Para registrarse y realizar la
petición deberá disponerse de
un pasaporte en vigor con datos biométricos (chip y reconocimiento facial), y deberán especificarse los detalles del viaje (hotel
o lugar de residencia, duración,
etcétera...), una dirección de correo electrónico y una tarjeta de
crédito o débito.

La tasa de pago obligatoria será de 10 libras esterlinas. Es decir, entre II y 12 euros según el cambio en vigor. Una vez cumplimentado, el permiso tendrá una vigencia de seis meses. Es un sistema similar al que exige ya Estados Unidos a los ciudadanos europeos que viajan a su territorio.

Desde la implantación del Brexit, el Reino Unido es a todos los efectos un país tercero respecto a la UE. Si la consecuencia inmediata de su aplicación, entre otras, fue el final de la libertad de movimientos, que permitía a los copuntacións civir y tenderar a cuLa tasa obligatoria serán 10 libras frente a los 7 euros que costará a la inversa

Londres quiere digitalizar el acceso a sus fronteras en un año

lo británico, las nuevas medidas de seguridad fronteriza acabarán con el último privilegio que subsistía: la posibilidad de viajar de uno a otro lado del canal tan solo con un pasaporte en vigor.

El ETA es parte fundamental del plan establecido por el Gobierno del Reino Unido para digitalizar por completo sus controles fronterizos a finales de 2025. La UE ya ha anunciado su intención de desplegar un sistema de control fronterizo similar para los ciudadanos británicos durante la primera mitad de 2025, aunque todavía no ha específicado una fecha concreta. Se trata del Sistema de Autorización e Información de Viajes Europeos (ETIAS), que comenzó a prepararse a finales de 2016, aunque se fue retrasando hasta ahora.

#### Tres años

El sistema de petición es similar al británico: formulario, introducción de datos personales y una tasa que, en el caso europeo, será algo menor, de siete euros. El permiso quedará incorporado a los datos electrónicos del pasaporte y tendrá vigor durante tres años. Los menores de 18 años o mayores de 70 no tendrán que pagar la tasa.

No hay que confundir el ETIAS con otro control previo, que entrará en vigor a partir del próximo 10 de noviembre: el llamado Esquema de Entrada/Salida de la UE (EU Entry/Exit Scheme, EES en sus siglas en inglés). Afecta a todos los ciudadanos no comunitarios, británicos incluidos, que entren a la zona Schengen —el área de libre circulación—, durante periodos cortos, de no más de 90 días. Los ciudadanos del Reino Unido que tienen un permiso de residencia en un país comunitario están exentos.

El control, en este caso, es más simple. Aquellos ciudadanos que no disponen de un pasaporte biométrico, y no pueden, por tanto, entrar a la UE a través de las máquinas de autocontrol que hay ya en muchos aeropuertos, deberán suministrar en el momento información biométrica, como el registro electrónico de sus huellas dactilares o una fotografía de su rostro.

Los datos quedarán en los archivos digitales de la policía de fronteras durante tres años, y durante ese tiempo no será necesario renovarlos, pero sí someterse a una comprobación facial o dactilar cada vez que se acceda a la zona Schengen. De este modo, justifican las autoridades responsables, se podrá tener información y control compartido de las entradas y salidas de ciudadanos de terceros países a la UE.

## Hungría amenaza con demandar a la UE por las fricciones con la inmigración

GLORIA RODRÍGUEZ-PINA Madrid

En un nuevo capítulo de la larga serie de pulsos entre Hungría y la UE, Budapest ha vuelto a intentar dar un golpe de efecto con su última amenaza a Bruselas, en esta ocasión, a cuenta de la política migratoria del Gobierno nacionalpopulista de Viktor Orbán. Hungría rechaza una multa de 200 millones impuesta por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por vulnerar el derecho de asilo durante la crisis de los refugiados de 2015 y 2016.

En una maniobra típica de Orbán, el Ejecutivo ultra conservador se ha saltado el plazo para pagarla y ha respondido con una exigencia: reclama a Bruselas una compensación por los 2.000 millones que asegura que ha gastado en "proteger la frontera exterior del espacio Schengen". El Gobierno está "preparado para emprender acciones legales si es necesario", anunció ayer el ministro Gergely Gulyás tras una reunión del Consejo de Ministros. Hace unos días amenazó también con enviar autobuses con migrantes en situación irregular a Bruselas.

La justicia europea condenó a Hungría en junio por una "riolación inédita y excepcionalmente grave del derecho de la Unión". El tribunal le impuso la multa de 200 millones por incumplimiento del derecho de asilo y por negarse a acatar una sentencia de 2020 iniciada por la Comisión en 2017 por la negativa de Hungría—junto con Polonia y República Checa—, de acoger a los refugiados y demandantes de asilo que le correspondían de acuerdo con el mecanismo de reubicación por la llegada masiva de personas que escapaban de la guerra en Siria. Hungría impidió ade-

más a las personas que llegaban a su territorio acceder al procedimiento para demandar protección internacional y las confinó en centros en condiciones de detención.

La Comisión Europea ha advertido de que hará todo lo que esté en su mano para impedir que Orbán cumpla su amenaza, informa desde Bruselas Silvia Ayuso. Esta semana, una portavoz del Ejecutivo comunitario advirtió de que no solo supondría una vulneración del derecho comunitario, sino también, del "principio de cooperación sincera y leal, además de la conflanza mutua".



La oposición protestaba el martes en el Senado mexicano durante el debate y aprobación de la polémica reforma judicial. LUIS CORTÉS (REUTERS)

# La reforma judicial hiere de muerte a la oposición mexicana

La escasa ventaja legislativa de PRI, PAN v MC se ha deshecho en la discusión de la enmienda constitucional

#### ELIA CASTILLO JIMÉNEZ México

La oposición mexicana ha quedado herida de muerte, tras la aprobación de la reforma judicial este martes en el Senado. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) han perdido la primera y más importante de las batallas legislativas de una temporada recién estrenada, una prueba de fuego después de las elecciones del pasado 2 de junio. Tres escaños, incluso uno, eran suficientes para que la oposición detuviera la aplanadora de Morena, el partido que gobierna México, y sus aliados, de una reforma constitucional planteada por el oficialismo del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Pero el frente opositor se deshizo. En un par de semanas perdieron tres senadores, cuatro si se cuenta a Daniel Barreda, de MC, ausente el martes a consecuencia de un extraño episodio que, según él, le obligó a quedarse en el Estado de Campeche.

La oposición ha perdido asíla llave del Senado, el número suficiente de legisladores (43), para

evitar que Morena, el PVEM y el PT tengan la mayoría calificada de 86 votos necesaria para aprobar reformas constitucionales cambio de la llave perdida, PRI, PAN y MC, sobre todo los últimos dos, se que dan ahora con el descrédito. Y las viejas prácticas para cooptar votos empleadas por el oficialismo para alcanzar la mayoría calificada quedan ahora en segun do plano.

Nueve días bastaron, desde el inicio de la 66 Legislatura, para doblegar al grupo de senadores opositores. El PAN y MC no supieron advertir sus puntos flacos, el mismo Barreda y el senador panista Miguel Ángel Yunes, uno por ausente y el otro por votar a favor de la reforma. El desgaste y el desprestigio de ambos partidos han sido de mayores dimensiones, sobre todo porque la traición apuntaba orgánicamente al PRI, el único que ha resistido.

El voto del senador Miguel Ángel Yunes Márquez y la sosechosa ausencia del legislador Daniel Barreda han dado un golpe mortal a la oposición. Las cartas parecían estar e chadas de sde que el nuevo Congreso echara a andar, el 1 de septiembre, en la Cámara de Diputados. Morena y sus aliados mostraron el músculo de su supermayoría a una disminuida oposición, visiblemente disgregada. En la Cámara baja no se perfilaba un escenario distinto. Con 364 legisladores, muy por encima de los dos tercios del Parlamento —la mayoría calificada Morena tiene ahora una mavoría calificada en el Congreso

El voto a favor de un senador opositor v la ausencia de otro. claves en la derrota



La obligación del senador Barreda era asistir a la sesión y votar en contra" Jorge Álvarez Máynez

Excandidato presidencial de MC

equivalente a 334 votos— el bloque gobernante se garantizaba la aprobación de la enmienda constitucional. Sin embargo, la falta de unidad en la cancha opositora era evidente. En ese momento el PAN se animaba y decía que ellos eran "la resistencia", proclama que no pudieron sostener en el Senado.

Con un voto de ventaja, la única esperanza de la oposición estaba en el Senado, y en que los 43 senadores —22 del PAN, 15 del PRI, cinco de MC y Manlio Fabio Beltrones- resistieran los embates y las tentaciones, en vísperas de la discusión de la polémica enmienda, que tiene como punto más controvertido la elección de jueces, ministros y magistrados en las urnas, por voto popular. La campaña emprendida los últimos días por la Marea Rosa y Unid@s, movimientos que agrupan a organizaciones de la sociedad civil críticas con Morena, para presionar a la oposición y comprometerlos a votar en contra de la reforma judicial, fue estéril.

El golpe ha calado por partida doble al dirigente del PAN y senador, Marko Cortés. La deslealtad, según él, ha venido de un militante y amigo, Yunes Márquez. "Hubiera sido más decente, querido amigo, que nos hubieras tomado la llamada y nos hubieras dicho 'voy a traicionarlos'. Hubiera sido más decente", dijo visiblemente afectado el líder panista, en una de sus intervenciones en el Senado.

Desde el otro flanco de la oposición, el de MC, las suspicacias aparecieron como un ventarrón en medio de la resaca de la derrota. "Pese al embate, la obligación del senador Barreda era asistir a la sesión v votar en contra. Esa era la mejor forma de proteger la integridad de quienes sufren una injusticia en México", dijo Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial de MC. El senador Barreda, que no asistió a la votación, presuntamente se mantuvo horas en una sala de juicios orales en el Estado de Campeche, en apoyo a su padre detenido, de acuerdo con su declaración. Mientras tanto, en Ciu-dad de México, el Senado ardía y su bancada denunciaba públicamente la supuesta detención ilegal. Ya entrada la noche, coincidiendo con el inicio de la votación de la reforma, el senador pudo salir, pero sin posibilidades de llegar a la votación.

Las múltiples declaraciones sobre los casos de Yunes y Ba-rreda por parte del operador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, alimentaron el recelo. En el momento de la votación. López dijo: "Para servir al pueblo de México. Y con un saludo al escapista Daniel Barreda, a favor". El senador lo dijo con el rostro sonriente, que provocó más de una atrevida carcajada entre sus

correligionarios.

Las organizaciones de la sociedad civil, también afectadas por la votación en el Senado, se han unido en una especie de cam-paña para exhibir a los tránsfugas. "Los traidores tienen un lugar reservado en el último círculo del infierno de Dante Alighieri. Porque la confianza rota es una herida que ni el tiempo sana. Ellos son: José Sabino Herrera, Araceli Saucedo, y Miguel Ángel Yunes Linares, por apuñalar a sus votantes y vender a México; y a Daniel Barreda, por haberse ausentado (ir a atender un "asunto personal del papá" no justifica su ausencia)", se lee en publicacio-nes que circulan en redes sociales y que han hecho suyas personajes como Claudio X. Gónzalez.

Con la imagen debilitada, la última ofensiva de la oposición ha pasado al terreno judicial. Con el 27% de representación en la Cámara de Diputados, esta no puede presentar recursos de inconstitucionali dad y tratar de detener la reforma. El artículo 105 de la Constitución mexicana establece que para interponer este recurso legal se deben reunir el 33% de las firmas de los legisladores de cada Cámara. La misma regla y facultad aplica para las legislaturas de los Estados. Con este panorama jurídico la única esperanza en el Legislativo recae nuevamente en el Senado. Con 41 escaños (descontando a Yunes y Barreda), PAN, PRI y MC pueden presentar, previa aprobación de al menos 17 congresos locales y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el recurso ante el Supremo mexicano, también con facultades para actuar de oficio.

INTERNACIONAL EL PAÍS, VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Fujimori saludaba a sus seguidores tras votar en Lima el 10 de junio de 1990. M. RECART (AP/LAPRESSE)

El dictador fallecido no fue un tirano al uso, pero se saltó todas las reglas y fue condenado por sus escuadrones de la muerte

# Alberto Fujimori, el adiós de otro caudillo latinoamericano

JUAN DIEGO QUESADA Bogotá

Latinoamérica dice adiós a otro de los grandes autócratas que han marcado su larga historia de caudillos v dictadores: Alberto Fuiimori ha muerto este miércoles en Lima a los 86 años de edad, rodeado de sus hijos. El más peculiar de todos ellos, por tratarse de un profesor universitario sereno y críptico de origen japonés, el país se pregunta si debe rendirle un funeral de Estado, trasladar su cadáver en un cortejo fúnebre que cruce con solemnidad las calles de Lima y velarlo en la catedral, como uno de sus personajes ilustres. Fujimori sigue siendo un quebradero de cabeza para Perú hasta después de muerto.

Mandó durante 10 años, durante los cuales se enfrentó a las guerrillas de izquierdas con méto-dos que le valdrían una larga condena por violación a los derechos humanos. En su primera elección presidencial, a la que se presentó como un absoluto desconocido, venció en segunda vuelta al no-velista Mario Vargas Llosa, quien después ganaría el Premio Nobel de Literatura. Al Fujimori presidente le sobraba la institucionalidad v la burocracia, que consideraba tediosa y paralizante, y por el lo dio un autogolpe de Estado en 1992. Con el respaldo de las Fuer-zas Armadas, disolvió el Parlamento y gobernó por decreto durante unos meses. Tras la esquina le esperaba el destino trágico de los presidentes de su país: la tumba o la cárcel. En medio de unos vídeos en los que se explicitaba la corrupción de su Gobierno, viajó a Toldo y desde allí presentó su dimisión desde el fax de un hotel. El Congreso no aceptó la renuncia y votó su destitución bajo una figura jurídica llamada "incapacidad moral permanente". Una deshonra reservada para los mandatarios locos o incompetentes.

Nacido en Lima en 1938, a donde sus padres habían llegado procedentes de la aldea japonesa de Kamachi, Fujimori aprovechó en el 90 la crisis de los partidos tradicionales para presentarse como un *outsider* a semanas de las elecciones, haciendo campaña a bordo de un tractor. Así se ganó de manera sorprendente la confianza de la gente. Entonces no era más que un señor anónimo de 50 años que dictaba clases en la universidad. Gustó su apariencia de hombre serio, matemático, al que todo el mundo imaginabacon una calculadora en la mano. Perú, en ese momento, sufría una crisis brutal, con una inflación anual del 7.000%, y estaba necesitado de un salvador; los peruanos vieron uno en él.

Su debate en campaña con Vargas Llosa pasará a la historia. El escritor se presentaba con una receta liberal y anunciaba ya de primeras un shock económico. No ocultó sus intenciones, fue honesto, y eso a la larga espantó al electorado. También se le percibía, de forma seguramente equivocada, como un burgués ilustrado que además vivía en Europa. Fujimori se refería a él como Vargas, para hacerlo de menos. El caso es que venció Fujimori y perdió Vargas Llosa, lo que obligó al novelista a sentarse a escribir de nuevo y producir unas cuantas obras maravillosas. En ese sentido ganó la literatura. El otro candidato tomó el mando del país y encadenó una sucesión de eventos que le valdrían más tarde un en cierro en la cárcel durante 16 años. Salió hace 10 meses para morir en libertad, para disgusto de las víctimas de las masacres de las que le acusan haber ordenado. Fujimori ha eclipsado la vida

política peruana durante cuatro décadas. De surgir de la nada a di-vidir al país en fujimoristas y anti-fujimoristas. Los dos bandos son igual de pasionales. Sus simpati-zantes alaban su mano dura contra el terrorismo y que consiguiera controlar la inflación, el desempleo y el caos en el que vivían los anteriores gobiernos. Adaptó medidas neoliberales que tuvieron un efecto inmediato, pero que a la larga no han reducido la desigualdad. Se enfrentó también a una guerrilla tan violenta como la de Sendero Luminoso, capaz de degollar, una a una, a decenas de personas arrodilladas en una aldea del interior de Perú. Las formas con lo que la combatió le acarrearon críticas de otros países y después juicios en tribunales internacionales. El país se llenó de sangre y cotas de violencia como pocas se han visto en un continente curado de espanto. El líder de Sendero Luminoso era Abimael Guzmán, un marxista-leninista-maoísta que inculcó en sus seguidores una mentalidad homici-da. Fujimori logró su captura, en lo que sería uno de los mayores logros. Guzmán murió hace tres años este mismo día, un 11 de septiembre. También con 86 años.

Se adelantó también al fenómeno del político sin partido que alcanza la presidencia y crea un movimiento que en poco tiempo copa casi todos los resortes del Estado. Pese a que la Constitución peruanalimitaba a dos los mandatos, se presentó a un tercero alegando que el primero no contaba, puesto que en ese tiempo había entrado en vigor la disposición.

Era maestro de la letra pequeña. Unió su destino al de Vladimiro Montesinos, el jefe del servicio de inteligencia. Lo convirtió en su principal asesor. Montesinos colocaba micros en despachos. vehículos y retretes, con los que grabó miles de horas de conversaciones banales de funcionarios que se sabían espiados. También todo lo dejaba anotado en libretas, lo que, a la larga, le costaría caro. Montesinos era un pequeño dios en esas oficinas, que construyó a su gusto de v*oyeur* perpetuo. A lo largo de los años grabó cientos de sus reuniones. Dejó testimonio visual de los sobornos con los que compró opositores, empresarios y dueños de medios de comunicación. La revelación de esos vídeos, conocidos como vladivideos, acabó con su carrera, a la par de la de Fujimori. Se hundieron atados a la misma piedra.

El nombre de Montesinos — todavía vivo, en prisión — queda asociado para siempre al espionaje, la treta, la conspiración y el contubernio. El de Fujimori al de los excesos y la violación de derechos básicos. Juntos idearon el Grupo Colina, el destacamento del ejército que crearon para hacer desaparecer a opositores bajo la apariencia de operaciones antiterroristas.

Le decían El Chino, por su ascendencia asiática. Si le molesta-

Fue sentenciado a 25 años de cárcel de los que cumplió 16 antes de ser indultado

#### Ha eclipsado la vida política peruana durante cuatro décadas

ba, nunca lo verbalizó. Es más, lo utilizó en sus campañas para lucir cercano con las clases más popu-lares. Su caída fue igual de abrupta que su ascenso. No conocía la vida pausada ni la planicie. Solo la tormenta. Ese impulso vital le hizo viajar a Chile en 2005, cinco años después del envío del famoso fax, en un intento de revivir su carrera política. No le resultó, lo detuvieron y lo extraditaron a Perú, donde le esperaba un rosario de acusaciones. Lo condenaron a 25 años por las atrocidades de una unidad militar. Cumplió 16 y salió el año pasado después de recibir un polémico indulto. Abrió redes sociales y empezó a generar contenido como un influencer. Pidió un chófer y la pensión que le co-rrespondía como expresidente y se le fue concedido. Su hija Keiko, dueña de un partido con el que se ha presentado tres veces a las presidenciales y las tres se ha quedado a poco margen de ser presi-denta, in sinuó que su padre estaba preparado para presentarse a las elecciones de 2026. Y, por qué no, gobernar hasta 2032. Pero resulta que Fujimori era mortal y se ha ido este 11 de septiembre, víctima de un cáncer. Le espera el adiós incómodo de los caudillos latinoamericanos

# El dueño de la firma española que espió a Assange para la CIA colaboraba con el CNI

Correos del exmilitar a sus empleados destapan sus contactos con el servicio secreto español

JOSÉ MARÍA IRUJO Madrid

David Morales, director de la empresa de seguridad española UC Global SL que espió para la CIA a Julian Assange durante su estancia como asilado en la embajada de Ecuador en Londres, era colaborador del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según apuntan correos electrónicos intervenidos en los dispositivos electrónicos que le incautó la Policía tras su detención en Jerez de la Frontera, en septiembre de 2019. Además de estas pruebas do-

cumentales, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, tres fuentes vinculadas a los servicios de información españoles y colaboradores de Morales confirman que el exmilitar trabajó en distintas operaciones para el servicio de inte-ligencia. "Tranquilo, estoy con Dios, con el de aquí y el de allí",

Morales amenazó con despedir a sus empleados por "fallos de confianza"

Hizo de intermediario entre Indra y el exjefe de los servicios secretos

confesó a una persona de su confianza que le advirtió de los límites y riesgos de esa actividad. Un portavoz oficial del CNI declinó responder a las preguntas de es-te diario.

Las pruebas que vinculan al exmarine con el CNI han aparecido en nuevos volcados de sus teléfonos móviles y no figuraban en la primera copia que la Policía entregó al juez de la Audiencia Nacional que desde hace cinco años investiga el caso. La relación de Morales con el servicio de inteligencia español y las pruebas que apuntan a que la información sobre las reuniones del fundador de Wikileaks con sus abogados se entregó a la CIA dan una nueva dimensión a un caso que ha escalado hasta un juzgado de Nueva York don de víctimas del espionaje han demandado a Mike Pompeo, exdirector del servicio secreto esta doun idense.

Assange, ya en libertad, per-maneció 12 años recluido por la filtración de más de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado estado unidense en noviembre de 2010. EL PAÍS fue uno de los medios que participó en el esfuerzo concertado de publicación de estos papeles.

El 27 de junio de 2016 Morales envió desde su correo corporati-vo a sus trabajadores un comunicado interno titulado "Contacto con agencia de inteligencia". Decía así: "Me pongo en comunicación con vosotros a fin de haceros partícipes de que hemos conocido el interés por parte de unidades de inteligencia españolas (CNI) por conocer o disponer de información relativa a nuestras acciones, misiones o trabajos. Llegando a contactar y solicitar la colaboración (paso de información) de los agentes y operaciones que están asignados a esas diferentes misiones

El director de UC Global SL, cuya agencia ya se ocupaba de la seguridad en la embajada de Ecuador en Londres, les explicó que las actividades de su empresa eran "fácilmente monitorizables" y añadió que en el caso de que sus misiones fueran de "interés nacional y no afecte a los intereses de nuestros clientes no hay problema para establecer una colaboración a decuada y con un único canal de transmisión, es decir a través mía [sic]". Y advirtió que si algún agente o colaborador de cualquier servicio de inteligencia nacional o extraniero contactara con ellos le indicaran: "el procedimiento es comunicar conmigo". La advertencia iba acompañada de una amenaza: ser despedidos si no procedían de esa manera. "Me resultará duro tener que prescindir de alguno de vosotros por fallos de confianza", apostilló.

Unos meses antes, en marzo de 2016, uno de los colaboradores de UC Global SL escribió a Morales informándole de que "el CNI quiere contar con nosotros" para unos cursos en un campo de tiro" en una galería en el acuartelamiento del Tercio de Infantería de Marina en San Fernando (Cádiz).

Otros correos de Morales, fechados tres años después, entre los meses de febrero y marzo de 2019, muestran su participación en los preparativos de una reunión entre la empresa Advan-ced Security Business Group SL, propiedad del exdirector del CNI (2004-2009) José Alberto Saiz Cortés, y un colaborador de Indra.



El exmilitar escribió a este último y le remitió un informe sobre la empresa del exjefe del CNI, una consultora en seguridad na-cional e internacional. "Te adjunto un breve informe sobre la empresa con la que vas a mantener el contacto mañana con el fin de que te hagas una idea de la misma, aunque creo que ya tendrás una idea conociendo el perfil de quien está al frente", dice uno de los correos refiriéndose al exresponsable del servicio secreto español.

José Alberto Saiz es ingeniero técnico superior de Montes y continúa al frente de su compañía de seguridad. Este periódico no ha logrado recabar su versión.

Morales fue detenido dos meses después de que una investiga-ción de este diario difundiera los audios y vídeos que sus trabajadores grabaron al activista australiano en el interior de la embajada de Ecuador en Londres en la que permanecía recluido. Ese material se presentó como prueba en una querella de Assange y la Audiencia Nacional le investiga por violación de las comunicaciones abogado-cliente, apropiación indebida y blanqueo de capitales.



# Reformar la justicia en México

La controvertida iniciativa, que propone la elección de los jueces por voto popular, debe garantizar su independencia e imparcialidad

EL CONGRESO mexicano aprobó el lunes, tras una turbulenta votación en el Senado, la ley más controvertida del mandato de Andrés Manuel López Obrador. A falta de menos de tres semanas para la sucesión, el presidente saliente sacó adelante por mayoría cualificada (dos tercios) una reforma judicial que pone fin el sistema actual e introduce la elección directa por voto popular de los jueces (unos 1.600, incluidos los de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral). El cambio, que iba incluido en el programa de reformas que ganó las elecciones de la mano de Claudia Sheinbaum, ha sido rechazado frontalmente por los partidos de la oposición y amplios sectores de la administración de justicia. Es un cambio radical que abre un escenario de incertidumbre en un elemento básico para el funciona-

miento de cualquier país.

Junto a la obvia discusión de si el voto popular es la mejor forma de elegir a un cuerpo de un altísimo componente técnico, el escollo de esta ley reside en que pocos creen que las elecciones a jueces conciten realmente la participación del votante. No es descartable que quienes acudan a votar sean demasiado pocos como para dar legitimidad real a este cambio. Bolivia, que en 2009 implantó una medida similar, aunque limitada a 26 altos magistrados, sufrió precisamente este problema y ha llegado a registrar porcentajes de voto nulo del 60%. Otros problemas evidentes son el riesgo de un incremento de la politización en la judicatura, así como el peligro siempre presente de que el narco, grandes bufetes de abogados y grupos de presión aprovechen para introducir aún más sus tentáculos.

Nadie duda de que el sistema judicial necesitaba de una reforma drástica. Lejana, obsoleta y con grandes ve-tas de corrupción, la justicia sufre en México una crisis de credibilidad. Es precisamente esa falta de confianza, ampliamente extendida entre las capas populares, la que ha permitido a López Obrador llevar adelante un proyecto tan radical. Y lo ha hecho, aunque a sus críticos les cueste reconocerlo, por la vía democrática tanto electoral como parlamentaria. Algo que, en este caso, no asegura su buen término.

El primer efecto de la medida ha sido generar incertidumbre. El peso se ha depreciado y las dudas de los inversores internacionales persisten pese a los esfuerzos del Gobierno por tranquilizarlos. Es un horizonte complejo donde incluso Estados Unidos ha manifestado sus

Tampoco ha contribuido a sosegar este clima la abrup-

#### La posible inhibición de los votantes y la fuerza del narco y de los grupos de presión son un riesgo para el sistema

ta votación de la ley en el Senado. Precedida por una oleada de movilizaciones de trabajadores, la votación en la Cámara alta fue agónica y la enmienda solo pudo salir adelante gracias al apoyo de última hora de un tránsfuga del Partido Acción Nacional (PAN), la derecha tradicional, acorralado por causas judiciales.

La ley deberá ser ahora avalada por más del 50% de los Congresos de los 32 Estados, un mero trámite considerando el amplio poder territorial del partido que vertebra al Gobierno. Quedará así abierto el camino para implantar a partir del año que viene la reforma. Es de desear que en el tiempo que queda y en la medida en que México va a tener nueva presidenta, se encuentren los cauces para hallar una mejora de la justicia que suscite menos dudas y, desde luego, si no hay cambios, para desarrollar mecanismos de control suficientes que impidan que la ley aprobada se vuelva un nuevo y enorme problema.

## Los pies de plomo del BCE

EL BANCO Central Europeo (BCE) bajó ayer 0,25 puntos los tipos de referencia, desde el 3,75% al 3,5%, su nivel más bajo desde junio de 2023. Es una buena noticia para los hipotecados y los empresarios que piden un crédito. Sin embargo, la lectura que la entidad hace de la actual coyuntura deja entrever su preocupación por la situación de la eurozona. El organismo que preside Christine Lagarde espera

un repunte temporal de la inflación general de la zona -que bajó hasta el 2,2% en agosto— para finales de año, derivado de un aumento de los precios de la energía respecto a 2023. Más resistente es la inflación subyacente -la que no tiene en cuenta elementos más volátiles como los alimentos y la energía—, que se sitúa en el 2,8%, im-pulsada por los precios de los servicios, sobre todo por las subidas de los paquetes turísticos, los seguros y los incrementos salariales en convenio. El banco no prevé que la subyacente vuelva a bajar hasta la segunda mitad de 2025 y, pese a ese incierto escenario de precios, ha decidido bajar los tipos por segunda vez en el año, señal de que ha mantenido el precio del dinero demasiado alto durante demasiado tiempo.

Ante dos vectores en sentidos opuestos —inflación al alza, crecimiento a la baja—, el BCE evita adelantar cuál será su orientación los próximos meses. No cabe duda de que en sus decisiones también influirá lo que haga la Reserva Federal, que previsiblemente recortará el precio del

dinero la próxima semana, desde el rango actual del 5,25%-5,50%. Pero ni la situación de las economías a ambos lados del Atlántico (crecimiento del PIB del 3,1% en EE UU entre abril y junio, frente al 0,6% de la zona euro) ni el diferencial de tipos pueden llevar a los dos bancos a adoptar decisiones similares

Es comprensible la cautela del BCE tras el error que cometió al analizar el escenario inflacionista provocado por los problemas en la cadena global de suministros que siguieron en 2021 a la pandemia, y por la crisis energética causada en 2022 por la guerra de Ucrania. La prudencia, sin embargo, puede acabar llevándole a incurrir en otro error: ignorar la debilidad de la economía europea, lastrada por el desfallecimiento alemán y por caídas significativas del consumo privado y de la inversión (en parte provocadas por la inflexible posición del propio BCE). La política del banco ha sido demasiado rigorista y prolóngada y su rela-jación está siendo demasiado tímida y lenta.

Echando mano de un atrevimiento infrecuente, Lagarde hizo suyas ayer las conclusiones del revolucionario informe presentado este miércoles por Mario Draghi, su antecesor en el cargo. Las reformas que propone Draghi -- movilizar con deuda común unos 800.000 millones de euros anuales en inversión— son tan necesarias para revitalizar el proyecto europeo e impulsar su maltrecha competitividad como un análisis afilado de la política monetaria

EL PAIS

EDICIONES EL PAÍS, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL

Carlos Núñez

Pepa Bueno

Claudi Pérez y Borja Echevarría Jan Martínez Ahrens

Miquel Noguer

Javier Rodríguez Marcos (Opinión), Luis Barbero, Cristina Delgado, Maribel Marin Yarza, Amanda Mars, Ricardo de Querol y José Manuel Romero CARTAS A LA DIRECTORA



#### No tenemos nada

Un colchón en mitad del salón de unos amigos. Nuestro hobby es desplazarnos por las aplicaciones buscando pisos. Tenemos nuestra ropa repartida, muchas ganas de hacer el amor. Estamos en guerra por 40 metros cuadrados y una cama donde no salte el a ceite si cocinamos. Nuestro cuerpo es la única habitación que tenemos. Lloro en sus pantalones de pijama. Lloré cuando Carmen, una de tantas caseras, nos rechazó mientras me miraban nuestros tesoros almacenados en bolsas. Pensé que no éramos lo bastante válidas para Carmen. Ésa mañana, Paloma y yo volvimos a enamorarnos. Y aunque he olvidado donde dejé aquel vestido que me gustaba, aunque debí abandonar en la calle aquel tocador tan bonito, veo la cara de Paloma y me imagino una estantería que sobrepasa el techo. Somos jóvenes, pero todas nos merecemos una habitación propia, ¿verdad, Virginia? Y si no es mucho pedir, con ventana.

Nadia Risueño. Madrid

De migrantes. Los migrantes, cual caminantes blancos, siembran a su paso calamidades. Mientras en unos países se comen la primera mascota que se pone a tiro, en otros devoran el presupuesto de los servicios sociales cual pirañas, dejando a las criaturas autóctonas sin pañales, potitos ni libros de texto en los que aprender a decir "menas, caca". Y aún hay más. Llegan a nuestras costas en lujosas embarcaciones y simulan agotamiento, deshidratación y mil males para hacerse con una mantita de la Cruz Roja. ¡Qué desfachatez! Si no paramos este aluvión de millonarios disfrazados de indigentes, acabarán por convencernos de que la Tierra es redonda, y de ahí a la desaparición de la civilización occidental hay un pequeñísimo paso. El que avisa...

F. Javier Santos. Porto do Son (La Coruña)

Carta a mi padre. No concibo una manera mejor de despedir a mi padre que con una carta a la directora de EL PAÍS. Mi padre estaba intimamente ligado a la lectura de su periódico. Todo el que le conocía lo asociaba a este diario. Lo doblaba y desdoblaba con mimo tantas veces como el contenido requería. De este binomio nace el interés de sus hijos por la cultura y el pensamiento crítico, y su sólida necesidad de saber estar en el mundo. Su demencia no le impidió seguir recibiendo el periódico en la residencia donde le cuidaban. No pudimos, ni quisimos, separar a mi padre de su apéndice intelectual, de su amarre a la vida, de su escudo social. Falleció un sábado. Ese día, también recibió la prensa. Marta Doménech Guill. Leganés (Madrid)

Cambiar el foco. Empieza un curso más en el que debemos recordar que el acoso escolar no existe por características físicas, psicológicas o familiares. Existe porque existen acosadores y cómplices. Acosadores educados en permitir actitudes violentas y en competir. Cómplices educados en mirar a otro lado y en el "que no me toque a mí

Daniel Soto López. Madrid

Fe de errores. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, citó en su discurso de la Diada el monasterio de Poblet y no el de Ripoll como se decía ayer en el editorial Sensatez institucional en la Diada.

Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAÍS y no deben tener más de 200 palabras (1.250 caracteres con espacios). Deben constar nombre y apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores. EL PAÍS se reserva el derecho de publicardos, resumir los o extractarlos. No se dará información sobre estas colaboraciones.

Ilustración de Miquel Barceló

cartasdirectora@elpais.es

### La nueva lucha de sexos

PABLO SIMÓN

a guerra de sexos ha vuelto a Occidente. Si se mira a las generaciones más jóvenes de nuestras democracias se constatará una clara división entre ellos v ellas. Los hombres jóvenes han girado hacia la (extrema) derecha, las mujeres, o no lo han hecho, o se han desplazado más a la izquierda. Que haya diferencias políticas entre sexos no es raro. En Estados Unidos esta división tiene mucho que ver con la identidad étnica: las mujeres afroamericanas están más movilizadas hacia los demócratas y los hombres blancos apuestan más por los republicanos. En Europa, por su parte, el cliché de las mujeres siguien do las indicaciones del cura y el marido para votar a la derecha está más que olvidado. Por el contrario, que la izquierda apadrinara sus derechos reproductivos, las políticas de conciliación o las cuotas atrajo a muchas de ellas a esa orilla desde principios de siglo.

Ahora bien, tras la pandemia parece que esta diferencia ideológica por género no deja de aumentar. Se ha abierto una caja de Pandora. Además, este giro se dibuja como cualitativamente distinto a lo que pasaba antes, tanto por su intensidad como por sus posibles causas. Tal vez haya factores nacionales que atenúen o potencien esta brecha, pero seguro que también hay causas estructurales profundas y compartidas. Si no ¿por qué lo estamos viendo en todas las democracias occidentales? Además, esta ruptura entre los jó

venes ocurre en un contexto de realineamiento de los sistemas políticos nacionales: han cambia do los partidos y los temas sobre los que discutimos en todas nuestras democracias. ¿Cómo iba a impactar a las nuevas generaciones?

Cuando estudiábamos los agentes de ocialización en la facultad hablábamos de la familia, de la escuela o del entorno laboral. Hoy tenemos que meter al algorit-mo como si fuera uno más. El canal hace el mensaje y para las nuevas generaciones no sólo la política, también el consumo u ocio están inevitablemente mediados por internet. Sin embargo, ellos y ellas no lo usan para lo mismo. El centro Reina Sofía mostró que mientras que ellas usan internet para escuchar música o ver películas, ellos juegan más a videojuegos y recurren más al streaming. Sabemos que ellas son más lectoras y, además, que emplean las pantallas de modo diferente. Esto no es para nada irrelevante porque hoy las plazas públicas son los grupos de WhatsApp y los panfletos revolucionarios se propagan en TikTok.

Este cambio en cómo se socializan los jóvenes se acompaña del de su formación y estatus. De nuevo, las diferencias entre sexos son notables. Hoy, a nivel global, son las mujeres las que tienen mayor educación en Occidente. En el caso de nuestro país, el INE apunta que entre los 25 y los 29 años hay un 57,2% de universitarias frente a un 43,3% de equivalentes masculinos. Por el contrario, el abandono escolar es cinco puntos superior en ellos. La implicación es un fuerte desacople de expectativas y ex-



#### Crece la diferencia ideológica entre mujeres y hombres porque el rechazo al feminismo los empuja hacia la derecha

periencias vitales entre sexos, incluso a la hora de relacionarse y emparejarse. Ellas, además, señalan identidades y orientaciones sexuales menos rígidas en las encuestas, algo que crece cada generación y más rápido entre chicas que chicos. Ambos factores rebajan las opciones del joven con una visión masculina tradicional.

Esto, además, se solapa con que las nuevas generaciones se han socializado en plena efervescencia del feminismo, lo que, necesariamente, les ha marcado. Este impacto va desde lo más político hasta lo más personal, y quizá se a causa y consecuencia de los cambios estructurales anteriores. En todo caso, para muchas de ellas el feminismo no sólo ha cambiado su concep ción del mundo, también ha propulsado su interés por la política. Para algunos de ellos, por el contrario, se trata de un ele-mento de agresión. El Gobierno, la profesora y su compañera de clase se ponen el lazo morado. Esto implica que se vea al feminismo como un instrumento del establishment que coarta su comportamiento. Pero no solo eso. También se trata de algo que complica cómo relacionarse con las mujeres de su edad, además de apelar a realidades que no son evidentes cuando comparten pupitre. Hablar de la brecha de género y de las cuotas parece ciencia ficción a los 16 años. Por el contrario, sí se ve lo simbólico, sí se ve lo identitario.

Puestos todos estos factores en la coctelera tenemos una explicación parcial para esta brecha. Un hombre con una sensación de pérdida de estatus frente a unas mujeres con las que no sabe muy bien cómo relacionarse. Añádase que además la mayor parte de estas interacciones ocurren a través de redes, con una educación afectiva y sexual proscrita de las aulas. Incorpore que hoy se liga a través de internet, no en los bares, lo que carga sobre el avatar online el estatus que tienes ante tus pares. Ponga en la ecuación el rechazo a través de una pantalla. Sume un algoritmo que llevará al joven hasta el próximo influencer que refuerce sus prejuicios sobre dicho rechazo y, con esto, ya tenemos el camino de baldosas amarillas.

Hay razones para pensar que el rechazo al feminismo es lo que empuja a los hombres más hacia la derecha. En España, por ejemplo, el sexismo moderno, el negar las desigualdades entre hombres y mujeres, es un buen predictor del voto a Vox, como acreditan Eva Anduiza Guillem Rico en una publicación reciente. Una vez que la ideología de la extrema derecha llega a través de este vehículo, el votante compra el resto del paquete. La derecha radical recoge una reacción antifeminista que complemen-ta con consignas antiinmigración y autoritarias, pero también se convierte en la vía de los jóvenes para protestar contra el establishment morado. Por eso es importante que metamos

a los partidos en la ecuación. El contexto es fundamental para ver que muchos de estos elementos importan no porque estón elementos importan no porque es-

tén, sino porque se inflaman. La competición política en todo Occidente ya ha incorporado la nueva dimensión abierto-cerrado. Podemos agotar tinta debatiendo si ello tiene una base material o cultural (como si no fueran de la mano), pero ya es evidente que se queda. La discusión sobre inmigración, cambio climático, feminismo o minorías sexuales ha ganado centralidad. También han venido para quedarse los partidos que apa-drinan estos debates, en menor medida los verdes, en gran medida la nueva extrema derecha. Después de todo, aunque no tengamos datos, me inclino por pensar que la generación de mis padres o abuelos, de jóvenes, era más machista que cualquiera venida tras el nuevo siglo. Ahora bien, lo relevante es que ahora hay actores políticos que activan y movilizan esa pulsión. Algo que nos revela que ni estructura ni agentes son del todo independientes.

Igual que en el periodo de entreguerras la expansión del sufragio y el miedo al comunismo cebó al fascismo, hoy vemos una reacción (por fortuna menos violenta) a la nueva ola de derechos. Ahora bien, merece la pena tomarse esta brecha en serio. Más concretamente, hemos de prestarle más atención a ellos. Hay que lanzar planes de choque contra el abandono escolar de los jóvenes, y recuperar la educación sexual en las aulas y los medios de comunicación. Lejos de ridiculizarlos, hay que ofrecer a los jóvenes una masculinidad sana, con sus propios referentes, y que no vea en el feminismo un juego de suma cero. Lo sé, en un contexto de polarización afectiva y con generaciones socializadas vía redes es complicado. Sin embargo, si no se salta al campo para desactivar ese resentimiento, seguiremos viendo cómo lo sigue explotando la reacción.

Pablo Simón es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid.

EL ROTO



12 OPINIÓN EL PAÍS, VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Pedro Sánchez y la resurrección de la legislatura

ESTEFANÍA MOLINA

a legislatura de Pedro Sánchez está en shock. Por mucho que el presidente diga que puede gobernar "sin el Legislativo", es de-cir, prorrogando los presupuestos, la parálisis gubernativa acabaría haciendo mella en un Ejecutivo que vendió la amnistía como el peaje necesario para hacer más leyes progresistas. Ahora bien, Sánchez no se caracteriza por quedarse de brazos cruzados. Avisar de que piensa seguir en La Moncloa, con socios o sin ellos, es una forma de ganar tiempo mientras intenta rearmar una legislatura tocada por la frustración que sacude a Carles Puigdemont, fruto del limbo en que está la aplicación de la ley de amnistía

Hete ahí el problema: la gobernabilidad no está ya solo en el terreno de lo político, sino que también pivota sobre si el Tribunal Constitucional enmendará la plana al Tribunal Supremo. Lo repite Junts desde hace semanas: o se le aplica la medida de gracia a su líder, o será difícil llegar a acuerdos en el Congreso. De hecho, el momento culmen de esa desazón fue el show de Puigdemont de reaparecer en Barcelona en agosto, evidenciando que la amnistía no está siendo el éxito esperando hasta la fecha, ni para él mismo, al haber llegado solamente a un 20% de los beneficiarios. Es decir, asumiendo el jaque de una ley por la que el partido se jugó su regreso al ruedo pactista, enterrando el procés, y pasando a ser para muchos de los suyos otro "traidor", como ERC, lo que sume todavía más en el nihilismo a muchos independentistas. Se a preció en esta Diada, la menos concurrida de la última década. Junts es hoy un socio agraviado, y que el presidente asuma que puede continuar sin él, no siendo del todo cierto, es también una forma de darle la vuelta a la capacidad de veto de Puigdemont tirando de psicología inversa: yo seguiré aquí intentándolo, tú verás si quieres quedarte en la irrelevancia o vemos qué se puede hacer con la legislatura. O con la amnistía.

Sin embargo, el punto muerto actual no estan incómodo ni para Sánchez ni para Junts porque ambos no están interesados por ahora en unas elecciones. El PSOE podría ir introduciendo modificaciones en las cuentas prorrogadas y los independentistas, seguir peleando en los tribunales contando con un Ejecutivo favorable a la medida de gracia. La pregunta es cómo el presidente podría ser más ambicioso legislativamente mientras Junts acaba de definir su estrategia en el congreso de octubre si la vía judicial no se acelera.

Y en verdad, el partido de Puigdemont venía insinuando hace tiempo que la condición para hablar de nuevos presupuestos eran las inversiones en Cataluña. Con la investidura de Salvador Illa algo ha cambiado: o le interesa tomar distancia del PSC y ERC o no ve mucho sentido en apoyar acuerdos de los que se beneficie

#### Al Ejecutivo no le faltarán debates polémicos para camuflar la imagen de parálisis gubernativa

una Generalitat que no gobierna. Ahora bien, existen otros temas pendientes de concretar con el Ejecutivo que pueden servir de palanca en el Parlamento: por ejemplo, la cesión de competencias sobre inmigración que acordó Junts con el PSOE hace unos meses. Que la legislatura acabara pivotando sobre pactos de menor envergadura que sean del provecho de Puigdemont —para contrarrestar su

competencia con Aliança Catalana o porque convienen a su base de alcaldes — haría de la gobernabilidad una obra de orfebrería, pero permitiría a La Moncloa ir haciendo trueques a cambio de leyes o presupuestos.

Si esa vía falla, a Pedro Sánchez no le faltarán debates polémicos para camuflar la imagen de parálisis gubernativa. No está claro que la financiación de las comunidades autónomas llegue a ningún puerto, pero durante un tiempo servirá para un doble propósito: tener amarrada a ERC, principal interesa da en sacar adelante su acuerdo, y sembrar la discrepancia entre los barones del Partido Popular, por si la presión de estos logra que Alberto Núñez Feijóo dé algún apoyo puntual al Gobierno de coalición sobre cuestiones relativas a la gestión autonómica o a su capacidad financiera.

Otros socios están menos contentos con la idea de gobernar bajo mínimos. El PNV avisa al PSOE de que será exigente con sus compromisos firmados, mientras que Coalición Canaria se dice "engañada" por los socialistas al no haber obtenido una salida a la cuestión migratoria en el Congreso. El presidente debería ser consciente de que parte de la estrategia de Feijóo en este curso pasa por alejar a Junts y el PNV del bloque de investidura, avivando sus contradicciones ideológicas por apoyar a la izquierda. Por su parte, Bildu, Sumar y Podemos se conforman con criticar al Gobierno sobre cualquier tema de actualidad, aunque este no logre aprobar más leyes ni reformas de calado.

Curiosamente, el partido más sonriente en el tablero político actual es el PSC, por el que La Moncloa ha empeñado la legislatura. Salvador Illa es ya el president que acabó con una década de procés independentista, logrando sumir al "legitim Puigdemont" en la frustración más absoluta. Si Sánchez tenía que elegir entre la gloria y la gobernabilidad, está claro que de momento no hay presupuestos, pero, en cambio, los libros de Historia no van mal servidos.

Estefanía Molina es politóloga y periodista.



JOSÉ ANDRÉS ROJO

### Kamala Harris en el café triste

a cuestión sería saber cómo vieron el debate entre Kamala Harris y Donald Trump los habitantes de esos pueblos y ciudades de los Estados que van a ser decisivos a la hora de inclinar la balanza por una u otro en las elecciones de noviembre: Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Nevada, Arizona, Georgia y Carolina del Norte. Los analistas y los creadores de opinión le dieron la victoria a Harris: se movió con más desenvoltura, sacó de quicio a su rival, acudó a la cita mucho más preparada, se lo tomó en serio y se explicó bien. También la encuesta que realizó la CNN entre los votantes registrados consideró que lo había hecho mejor la actual vice presidenta, el 63%, que el expresidente, el 37%. Trump

dijo algunos notables disparates, como ese de los inmigrantes que se comen a los perros, los gatos y las mascotas de los estadounidenses. Son argumentos—si pueden llamarse argumentos—que producen risa. Y Kamala Harris se rio. El problema podría ser que en algunos lugares se interpretara que se estaba riendo de su adversario, y no de sus ocurrencias, y le atribuyeran un exceso de suficiencia.

Es difícil saber los resortes que terminan por inclinar el voto de la gente. Todavía queda un trecho largo para que se pongan las urnas, y a Kamala Harris le toca la ardua tarea de seducir a aquellos que aún no han caído en la retórica trumpista del héroe que va a salvar a los que han sido empujados por las élites a la ruina. A principios de los cincuenta, Carson McCullers publicó La balada del café triste (Seix Barral), que se desarrolla en un pueblo de Georgia "solitario y triste", y que está "como perdido y olvidado del resto del mundo". Hay unas cuantas casas, una fábrica que da trabajo a buena parte de sus habitantes, y casi siempre no hay nada que hacer. "Los inviernos son cortos y crudos, y los veranos blancos de luz y de un calor rabioso". Carson McCullers cuenta la historia de Miss Amelia, del jorobado primo Lymon, del tóxico Marvin Macy y también, como telón de fondo, del puñado de personas que los rodean. Un día, y de una manera casual —se abrieron algunas botellas y un par de cajas de galletas y se compartieron con los que estaban allí—, el almacén de Miss Amelia dio el primer paso para convertirse en un café. Y Carson McCullers explica que aquel lugar terminó por ser "el punto central y cálido del pueblo". "Pero no era sólo el calor, los adornos

"Pero no era sólo el calor, los adornos y la iluminación los que hacían al café tan precioso para el pueblo; había una razón más honda", escribe. "Y aquella razón estaba relacionada con cierto orgullo que hasta entonces no se había conocido por aquí. Para comprender este nuevo orgullo hay que tener en cuenta el poco valor de la vida humana". Y la escritora se refiere entonces a que, en ese rincón olvidado de Estados Unidos, "la vida llegaba a convertirse en una larga y turbia lucha para conseguir lo necesario para mantenerse vivos", Y añade después: "Cuántas veces, después de haber estado uno sudando y esforzándose, y al ver que las cosas no se le arreglan, se le mete a uno en el fondo del alma el sentimiento de que no vale gran cosa".

El caso es que aquel café les dio a esos seres indefensos y abandonados un poco de compañía y ese "cierto orgullo" del que habla Carson McCullers. A Kamala Harris le toca ahora, para ganar en esos lugares desvalidos de su país, devolverles a sus habitantes el orgullo que han perdido. Y llegar a ellos consiguiendo ser más convincente que las fórmulas simplistas y demagógicas del magnate Donald Trump.

#### EXPOSICIÓN / PACO PUENTES

'STOP PHOTOS' (5/6)

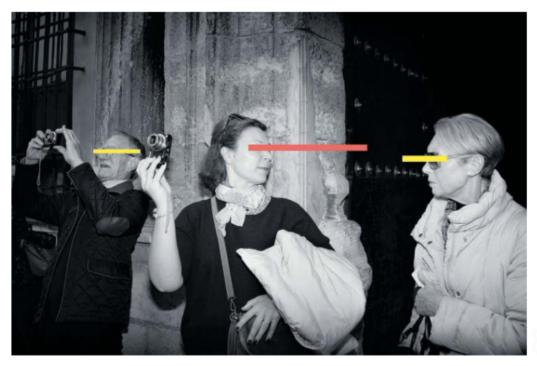

Foto sin mirar. Casco histórico de Sevilla.

RED DE REDES / JOSÉ NICOLÁS

### La verdadera carbonara está en TikTok

uando vuelvo de un viaje, siempre pienso que tengo que mejorar mi nivel de idiomas. Me apunté a clases de inglés tras viajar a Estados Unidos hace unos meses y, hace unassemanas, después de unaruta encoche por Francia, me plantéé hacer lo mismo con el francés, idioma que tengo completamente abandonado desde el Bachillerato. Es altamente probable que no sea el único: cuando uno hace turismo, le gusta entender y que le entiendan cuando pregunta algo. Aunque par a una supervivencia básica, lo digital—de dedo—suele ser suficiente.

de dedo— suele ser suficiente.
Cuando viajo, también suelo visitar librerías. Siempre cae algún libro en el idioma local, y lo normal es que permanezca sin leer en la pila de pendientes. Solía comprar novelas o relatos, pero últimamente me traigo de vuelta volúmenes de recetas. Recuerdo haber paseado alrededor de una hora entre los estantes de una librería cercana al Rockefeller Center de Nueva York. Tras ver decenas de novelas, decidí comprar No-Recipe Recipes (recetas sin receta), de Sam Sifton, editor y fundador de la sección Cooking de The New York Times, un libro en el que anima a mejorar las habilidades culinarias de uno tirando de lo que solemos tener en la nevera y a "hacer que la cocina sea algo divertido, y no una tarea".

Lo de volver con tomos de recetas ocurrió de nuevo este verano. En un pueblo cerca de La Rochelle, en Francia, encontré una antigua cabina telefónica transformada en una de esas librerías abiertas para que la gente deje sus libros y otros puedan disponer de ellos de forma gratuita o dejar algún ejemplar para terceros. Entre Albert Camus, Victor Hugo y otros tantos franceses había una española: Simone Ortega, que escribió, en los setenta, 1.080 recetas de cocina, uno de los trabajos más completos y que se convirtió en un imprescindible en las casas españolas.

El libro, por supuesto, ya forma parte de mi biblioteca. Es uno más en la estantería que, si pudiera, me miraría con ojos tristes cuando agarro el móvil y busco en TikTok o en Instagram la receta que quiero cocinar ese día. Seguramente porque el algoritmo sabe que me interesa —porque le he dado incontables me gusta—, una de las cocineras que más me aparece es la nonna Silvi (@nonnasilviofficial), que tiene 3,4 millones de seguidores en Instagram, 1,6 millones en TikTok y numerosos vídeos en los que cuenta, paso a paso, cómo preparar recetas italianas. Una de las más populares es la de su carbonara, la verdadera: sin nata y sin beicon, con guanciale, huevo, queso pecorino y parmesano.

También hace carbonara real el cocinero Bosco Castro (@BdeVikingo en Instagram, donde suma más de un millón de seguidores), quien abrió hace un año el restaurante Aupa en Cabrera de Mar (Barcelona). Castro comienza sus vídeos dando un golpe con un hacha y exclamando: "¡Telita que tenga que venir yo a enseñarte esta receta!". Luego, con una mezcla de humor y agresividad, muestra cómo cocinar todo tipo de platos: desde tortilla de patatas hasta tacos, kebabs o cocochas, y también postres.

Otros perfiles que suelen aparecer en mis búsquedas son el de Gorka Barredo, con casi medio millón de seguidores en Tik-Tok, donde publica recetas de un minuto y "pura ambrosía de los dioses griegos", y La Cocina de Adora, que prepara todo a su "manera".

#### Los libros de recetas nos miran con ojos llorosos cuando buscamos en internet cómo cocinar algo

TikTok, Instagram y el resto de la Red se han convertido en una fuente inacabable donde encontrar diferentes variedades de la misma receta. Nunca ha habido una única para un mismo plato, y ahora resulta más visible que nunca: podemos seguir la que nos parezca mejor explicada, la más profesional o la que utilice los ingredientes más básicos. Esto, claro, va en detrimento de los tradicionales libros de recetas, que probablemente sean los que muchos han utilizado para aprender y convertirse en auténticas estrellas de la cocina en internet.

NAJAT EL HACHMI

## Los mitos de la inmigración

ein de Haas es un catedrático de Sociología que lleva décadas estudiando la inmigración con una perspectiva amplia. Península acaba de publicar la traducción de su libro Los mitos de la inmigración. Me ha venido bien tenera mano la lectura de este exhaustivo y esclarecedor trabajo durante un verano en el que el tema ha vuelto al debate público con tantas pasiones encendidas. Ver una sola tertulia sobre el asunto en televisión es una auténtica tortura para cualquiera que sea parte de este fenómeno. Hay una distancia abismal entre las opiniones expresadas y la experiencia real de ser inmigrante. Y no tiene que ver con estar o no estar de acuerdo, sino con que siempre se hable de nosotros como si fuéramos extraterrestres y no pudiéramos entender lo que se dice. Vuelvo a ser parte de ese otro "nosotros" pesar de que hace mucho que disfruto de ciudadanía plena— porque el tratamiento que se da a la inmigración en muchos medios hace que vuelva a sentirme extranjera y porque, por muy in-tegrados que estemos, todos los que nos hemos incorporado a esta sociedad vamos en esos cayucos y estamos en esos centros de menores.

El libro de De Haas es de una en or-

#### Hay una diferencia abismal entre las opiniones en televisión y la experiencia de ser inmigrante

me utilidad porque amplía la perspectiva con la que se analiza el asunto y, datos en mano, desmonta muchos de los mitos que se han difundido sobre inmigración, tanto a derecha como a izquierda. Desmiente, por ejemplo, que este sea el momento histórico de mayor desplazamiento de personas, cuando las cifras demuestran que se han mantenido en un sostenido 3% en las últimas décadas. De hecho, a finales del siglo XIX y principios del XX fueron mu-chos más los europeos que emigraron, y se podría considerar que la colonización fue la mayor inmigración ilegal de la historia. Que haya más ilegales, que los inmigrantes vayan a solucionar el problema del envejecimiento de la población o que nuestras sociedades sean más diversas que antes también son mitos falsos. Este último es fruto de un relato ilusorio que dibuja un mundo anterior a la globalización más puro y más blanco. Algo interesante que señala el autor es que tanto en la derecha como en la izquierda existe una distancia en-tre los discursos y las medidas que se toman en esta materia. La primera es más dura de palabra que en los hechos, mientras que la segunda suele presen-tarse como favorable a los recién llegados a la vez que aplica las mismas restricciones que su oponente. Es de-cir, que lo que más abunda, como en tantos otros asuntos, es la hipocresía.

14 ESPAÑA EL PAÍS, VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Edmundo González Urrutia, Pedro Sánchez y Carolina González, ayer en una imagen distribuida por La Moncloa. FERNANDO CALVO

# La Moncloa rebaja el perfil de la reunión de Sánchez con Edmundo Rodríguez

El Gobierno pone el acento en el carácter "humanitario" y "solidario" del encuentro con el aspirante opositor a la presidencia venezolana exiliado en Madrid

MIGUEL GONZÁLEZ Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió ayer por la mañana en La Moncloa al excandidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia, un día después de que el Congreso, a propuesta del PP, instara al Ejecutivo a reconocer su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que se midió a Nicolás Maduro. La Moncloa ha dado un perfil bajo a la reunión, que estuvo rodeada del máximo mutismo: ni figuraba en la agenda de Sánchez ni se convocó a los periodistas, ni siquiera a los fotógrafos y cámaras de televisión.

tógrafos y cámaras de televisión.

Las únicas imágenes del encuentro las difundió Sánchez a
través de la red social X. En ellas
se ve al presidente del Gobierno
paseando por los jardines de La
Moncloa con Edmundo González y su hija Carolina, residente
en España, en un ambiente informal: no aparece ninguna bandera y Sánchez no lleva corbata.

Las imágenes se acompañan de un texto del propio presidente del Gobierno que pone el acento en el carácter "humanitario" y "solidario" de la reunión, más que en el político. "Doy una cálida bienvenida a nuestro país a Edmundo González, a quien acogemos mostrando el compromiso humanitario v la solidaridad de España con los venezolanos. España sigue trabajando en favor de la democracia. el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Ven ezuela", reza el tuit. Ninguna referencia a la presumible victoria de González en las urnas, un triunfo que la oposición reivindica a partir de las actas que ha recogido en más del 80% de las s electorales.

El candidato opositor llegó a Madrid el pasado domingo, en un avión de la Fuerza Aérea española que lo trasladó desde Caracas después de que hubiera pedido asilo político en la Embajada de España en Venezuela. Sánchez lo recibió a las po-

cas horas de regresar de su viaje oficial a China, adonde viajó el mismo domingo. Al encuentro en La Moncloa no asistió el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como estaba previsto inicialmente, restando también así carga política a la cita. La víspera, la Asamblea Nacional venezolana, controlada por el chavismo, amenazó con romper relaciones políticas, diplomáticas, consulares y económicas con España en represalia por el reconocimiento del candidato opositor como presiden-te electo por parte del Congreso; elevando así el diapasón de la crisis, aunque de momento solo

en el plano declarativo.

Por parte del dirigente opositor también se optó por dar un perfil bajo a la cita. La oposición venezolana barajó la posibilidad de que compareciera ante los medios de comunicación tras su visita a La Moncloa, para explicar sus planes de futuro, pero en su lugar Edmundo González difundió un breve comunicado

Montero pide "responsabilidad" a los partidos para no agravar la situación

EIPP lleva al Senado una moción para llevar a Nicolás Maduro al TPI

en el que, tras subrayar que había mantenido "una muy grata e interesante conversación" con Pedro Sánchez, a quien había agradecido su disposición de re-cibirles a él y a su esposa en España", agrega: "Al mismo tiempo, expresé nuestro reconocimiento por su interés de trabajar por la recuperación de la democracia y el respeto a los derechos humanos en nuestro país. De igual forma, le ratifiqué mi determinación de continuar la lucha por hacer valer la voluntad soberana del pueblo venezolano ex-presada el 28 de julio por más de ocho millones de electores". En una ampliación posterior del comunicado, expresa su "gratitud al Congreso de los Diputados por el reconocimiento" de su "victoria en las pasadas eleccio-nes venezolanas" y reafirma su "compromiso irrenunciable" con el mandato recibido de las urnas. "El planteamiento de la lucha que María Corina Machado y yo hemos conducido se mantie-ne inquebrantable. La lucha es hasta el final, cuando finalmente todas nuestras familias puedan reunirse en suelo venezolano".

Aún no se sabe si, como desearía la oposición venezolana, el excandidato presidencial acudirá la semana que viene a Estrasburgo (Francia), donde el Parlamento Europeo debatirá una propuesta de resolución similar a la que aprobó el Congreso español el miércoles. Las fuentes consultadas señalan que la decisión última corresponderá al propio Edmundo Gonzáno ocultan que este está midiendo sus pasos con pies de plomo, pues teme por la suerte de los familiares y amigos que ha dejado en su país.

La oposición vene zolana bus-ca completar con movilizaciones su campaña internacional de reconocimiento de Edmundo González como presidente electo, para que sea este y no Madu-ro quien asuma la jefatura del Estado el próximo 10 de enero, cuando se inicie el nuevo mandato presidencial, y ya prepara una gran manifestación en Madrid para el próximo 28 de septiembre, al cumplirse dos meses de las elecciones

La reunión de Sánchez con el excandidato opositor se produjo horas después de que Jorge Rogríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, controlada por el chavismo, pidiera romper relaciones comerciales, diplomáticas v consulares con España, en represalia por la decisión del Congreso; elevando así el diapasón de la crisis, aunque de momento solo en el plano de-clarativo. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había asegurado por la mañana que "los intereses comerciales de España y el interés de las empresas españolas [en Venezuela] están a salvo", pese al "sobresalto" por las amenazas del régimen de Maduro, pero pidió "responsabili-dad" a los partidos para no agravar más la situación.

Lejos de hacerle caso, el portavoz del PP, Borja Sémper, minimizó las posibles represalias de Caracas. "Son las amenazas de un régimen que agoniza", dijo. Por su parte, el vicesecretario de Internacional del partido, Esteban González Pons, calificó de "golpistas" a los gobernantes de Venezuela y les ha advertido, a través de las redes sociales: "El Tribunal Penal Internacional les espera. Solo es cuestión de tiempo", informa **Elsa Gar**cía de Blas.

De hecho la aprobación en el Congreso de una moción del PP para que el Gobierno reconozca a Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela tendrá una segunda entrega en el Senado. Los populares, con mayoría en la Cámara alta, presentaron anteayer una moción en la que instan al Ejecutivo al reconocimiento del candidato opositor, que defiende haber ganado los comicios del 28 de julio.

Pero los populares dan ahora un paso más y añaden a la moción, que con toda probabilidad resultará aprobada, que inste al Gabinete de Pedro Sánchez a que se posicione "a favor de sanciones específicas contra los dirigentes del régimen vene-zolano" y a que se dirija a la Fiscalía del Tribunal Pen al Internacional para que "dicte una orden de arresto contra Nicolás Maduro Moro y otros sospechosos por la perpretación de crímenes de lesa humanidad".

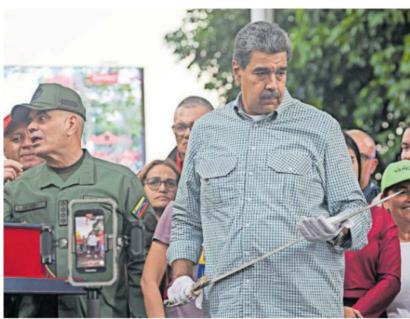

El presidente Nicolás Maduro sostenia en agosto la espada de Simón Bolivar. MIGUEL GUTIÉRREZ (EFE)

Una ruptura de las relaciones comerciales entre ambos países no supondría un gran golpe para las compañías españolas

# Venezuela, cada vez menos relevante para la inversión

MANU GRANDA IGNACIO FARIZA Madrid

Una posible ruptura de las relaciones comerciales entre Venezuela y España, como conse-cuencia de la respuesta del Gobierno de Maduro a la petición del Congreso español de reco-nocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, tendría un efecto bastante limitado en las empresas españolas. Según el último informe de la Oficina Económica y Comercial de España en Caracas, las inversiones productivas es-pañolas en el país latinoamericano ascendían a 507 millones en 2021, el último dato disponible. Dichas inversiones se concentran sobre todo en ámbitos como energía, banca, seguros y telecomunicaciones. En ese año, Venezuela ocupaba el puesto 50 en el ránking de inversiones es-

pañolas en el extranjero. En clave energética, la relación entre España y Venezuela está marcada de principio a fin por el petróleo, el princi-pal producto de exportación del país latinoamericano pese al frenazo de los últimos años, a raíz de la grave crisis de la petrolera estatal PDVSA, El 37% las inversiones españolas están centradas en el petróleo y el gas natural por Repsol, la empresa española con mayor peso en el país. La invasión rusa de Ucrania, que ha llevado a cero las importaciones de crudo procedentes del gigante euroasiático, ha elevado las compras españolas desde Venezuela, hoy en máximos de casi una década después de ser prácticamente nulas an-tes de 2023. La sustitución es casi perfecta: el crudo de Caracas, como el de Moscú, es pesado. Perfecto para que las refinerías españolas puedan producir carburantes de automoción, queroseno y otros derivados.

Repsol es parte clave de ese engranaje. La energética que preside Antonio Brufau reactivó a finales del año pasado su contrato de explotación de petróleo con el Gobierno de Nicolás Maduro. Y en mayo de este 2024 obtuvo la única licencia de EE UU a una petrolera europea para seguir operando en aquel país, pese a las sanciones de . Washington.

Con todo, la relación energética hispano-venezolana—como en tantos otros frentes económicospoco tiene que ver con la de una década y media atrás. En el verano de 2009, antes de que Caracas se viese sumida en una espiral de crisis y sanciones, ambos países firmaron una serie de acuerdos que incluían la construcción de una central térmica para la generación de electricidad o un convenio entre la entonces Repsol YPF y el Gobierno venezolano. Aunque el crudo sigue fluyendo con brío, aquello ya es historia.

507

Millones de euros. Es el valor total de las inversiones productivas de empresas españolas en Venezuela en 2021. último dato disponible, según el informe de la Oficina Económica y Comercial de España en Caracas.

Cabe resaltar que el apetito inversor de las empresas españolas se había recuperado un poco en 2023 de la mano de una mejora de la economía local, registrando nuevas inversiones allí por valor de 42,2 millones de euros brutos, frente a los apenas 6,6 millones de 2022 y los 7,7 millones de 2021. Habrá que ver si finalmente se cumple la amenaza del Gobierno de Maduro, pero desde el Ejecutivo español creen que Venezuela tiene más que perder que España, ya que muchos venezolanos se emplean en las empresas que aún continúan en el país. Es el caso, por ejemplo de Inditex, la mayor compañía del Ibex 35, que abrió este año en Venezuela la mayor tienda de Zara en Latinoamérica, tras su salida del país en 2021. El establecimiento cuenta con 5.000 metros cuadrados de superficie en la capital del país.

Por su parte, Telefónica, a cierre de 2023, daba empleo a 1.700 personas en el país. La teleco española continúa siendo uno de los principales operadores de telecomunicaciones de Venezuela, especialmente en la telefonía móvil, don de tiene una cuota de mercado del 53%. A lo largo de los últimos 15 años, v con el agravamiento de la crisis económica, con la imparable depreciación de la divisa local frente al dólar. el peso del país sudamericano en las cuentas de la operadora se hundió, hasta prácticamente desaparecer (Telefónica considera a Venezuela un país hiperinflacionario desde 2009). Además, la teleco se encontró con la oposición del Gobierno a la repatriación de fondos, con el con-

siguiente impacto en la caja. Durante más de una década, la gestión de la compañía de telecomunicaciones se centró en mantener la viabilidad de la filial. Entre 2020 y 2021, Telefónica le inyectó cerca de 100 millones de euros, con el objetivo de mantener las operaciones, penalizadas también por el vandalismo en las redes. A finales de 2022, no obstante, Telefónica dio un impulso a la presencia en el país, al anunciar una inversión de 270 millones de dólares en dos años, para lanzar nuevas infraestructuras de 4G y fibra, y modernizar las redes existentes Según dijo entonces la operadora, la economía había empezado a dar signos de recuperación. En 2023, la teleco ganó en Vene-zuela 673.000 accesos de telefonía móvil de contrato.

Los servicios financieros y los seguros también tienen un peso importante en las inversiones españolas en Venezuela, con un 21% del total. Aquí, los mayores representantes nacionales son BBVA y Mapfre. En el caso de la aseguradora, esta informó en los resultados anuales de 2023 de que la hiperinflación en Turquía, Venezuela y Argentina le reportó un impacto negativo de 47 millones de euros frente a los 41 millones del ejercicio precedente

BBVA, por su parte, redujo a la mínima expresión en 2018 su exposición a Venezuela. Banco Provincial, su principal filial en el país, pasó a tener un valor neto en libros negativo en la cuentas consolidadas del banco español y el peso patrimonial de su negocio allí pasó a ser ese año de 76 millones de euros.

En Venezuela, BBVA llegó a tener un negocio boyante que por la crisis del país prácticamente ha desaparecido. El va-lor de su filial allí ronda los 100 millones de euros y en 2023 obtuvo un margen bruto de 154 millones en Venezuela.

ESPAÑA EL PAÍS. VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



El portavoz del PNV, Aitor Esteban, y el diputado socialista Santos Cerdán, el martes en el Congreso. CLAUDIO Á

# El PSOE mantiene sus lazos con PNV y Junts pese a las votaciones perdidas

Los socialistas presumen de asentar la gobernabilidad en el Congreso

JAVIER CASQUEIRO XOSÉ HERMIDA Madrid

El Gobierno del PSOE y Sumar ha comenzado esta semana la actividad parlamentaria en el Congreso con un par de derrotas simbólicas, muy similares a cómo ocurrió antes del verano, pero nadie en ninguno de esos dos partidos de la coalición transmite preocupación o nerviosismo al respecto. Tampoco por el hecho de que esos toques de atención los hayan provocado un desmarque puntual del PNV, que rápidamente aclaró que ese distanciamiento y coincidencia con el PP era "coyuntural y casual", o por una ausencia de los diputados de Junts, cada vez más imprevisibles. El Gobierno defiende que sus puentes siguen intactos con PNV y Junts y así lo han contrastado con ambos socios de investidura. El PP, sin embargo, transmite que quiere cortejar más a ambos grupos para provocar más derrotas parlamentarias al Gobierno y subrayar su debilidad ante el poder legislativo, especialmente en el ámbito económico. en vísperas de la ardua negociación de los Presupuestos.

Desde el comienzo de la XV Legislatura, la gran brecha para el Gobierno en el Parlamento es y sigue siendo la misma: los siete parlamentarios de Junts. El resto de sus aliados han mostrado una mayor fidelidad que en la pasada legislatura, cuando pasaron grandes apuros para aprobar cuestio-nes como la reforma laboral o algunas prórrogas del estado de alarma, e incluso se sacó la investidura de Sánchez por un solo voto de diferencia. En ese contexto, en aquella legislatura el Ejecutivo propulsó más de 215 iniciativas legislativas.

En este mandato la situación, pese al ruido y los aspavientos parlamentarios del PP, no está siendo muy diferente. De los 26 textos legislativos directamente auspiciados por el Ejecutivo y votados en el pleno hasta este jueves, ERC, EH Bildu y PNV los han respaldado todos. El BNG solo le ha fallado una vez y Podemos, dos. Junts, en cambio, se ha desmarcado en ocho de esas ocasiones, el doble que una fuerza que habitualmente no se considera parte de los aliados del Gobierno como Coalición Canaria. El Gobierno también se vio obligado a retirar la ley del suelo, aun que en este caso era su propio socio minoritario, Sumar, el que estaba en contra, y el PSOE se encontró con el rechazo de todos sus aliados a una proposición presentada por su cuenta desde el grupo parlamentario para endurecer las penas a los

De la treintena de derrotas sufridas por el Gobierno en el pleno, las que han tenido mayores conecuencias sobre el proceso legislativo han sido el reciente fracaso y parón de la reforma de la ley de extranjería, el del primer intento de la de amnistía y el de un decreto para modificar el subsidio de desempleo. En todas ellas, la falta de apoyo de Junts —y en el último de los casos también el de Podemos— resultó decisivo. Tanto la amnistía como la reforma del subsidio salieron posteriormente adelante tras negociar cambios en los textos.

La mayoría de las derrotas gubernamentales se han producido en mociones o proposiciones no de ley, meros pronunciamientos sin ningún valor legal, como ha sucedido esta misma semana. Y en



Mientras cumplan con lo acordado, ahí estaremos'

Aitor Esteban

Portavoz parlamentario del PNV

muchos casos, ni siquiera afectaron al conjunto de las iniciativas, sino a algunos puntos concretos. El PP ha ensayado a menudo la es-trategia de pedir que se voten por puntos ese tipo de iniciativas para facilitar alguna derrota puntual de las fuerzas del Ejecutivo y engordar así la estadística. En cambio, desistió de hacer lo mismo con la propuesta sobre Venezuela, una vez garantizado el apoyo del PNV, pese a que varios de sus puntos hubiesen contado también con el apoyo del PSOE.

En el pleno de este miércoles, el PP logró una victoria muy simbólica al prosperar su propo-

sición no ley, y por tanto no imperativa, para instar al Gobierno a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, en contra de la prudencia que quiere imponer el Ejecutivo de Pedro Sánchez para ir de la mano con el resto de los países de la Unión Europea. La propuesta triunfó gracias al apoyo final del PNV al ya prestado an-tes por Vox, UPN y Coalición Canaria. Al PNV no le agradó nada esa alianza circunstancial, por las interpretaciones políticas y mediáticas que se construyeron en Madrid, y salió al paso de inmediato para precisar que ese res-paldo asentado en razones his-. tóricas y emocionales sustentadas en la importante comunidad vasca de ese país, no significaba nada más y mucho menos algún desmarque con el Ejecutivo o una aproximación al PP de Feijóo. Ese mensaje, sin embargo, no caló todo lo que el PNV hubiera querido y ayer el portavoz parlamentario, Aitor Esteban, insistió para des-pejar cualquier duda: "Mientras cumplan con lo acordado, ahí estaremos", señaló en Antena 3, aludiendo al acuerdo de investidura que se mantiene intacto entre el PSOE y el PNV.

El PNV quiso así rebajar la trascendencia política del revés parlamentario de esta semana y recuerda que sus efectos jurídicos son nulos. Esteban, eso sí, dio por hecho que el Ejecutivo de Sánchez seguirá sufriendo derrotas de este tipo en el Congreso, al encon-trarse en una posición precaria, con una base parlamentaria en la que resulta "muy difícil poner de acuerdo a todo el mundo todas las veces". Pero pidió distinguir "en-tre lo que va a Boletín [Oficial del Estado, BOE] y lo que no va a Bo-letín", es decir, la actividad legislativa y otras iniciativas como mociones y proposiciones no de ley que son meros "pronunciamientos". Lo que sí recomendó Esteban a Sánchez, dada la fragilidad de su posición en el Congreso, es que sea "selectivo" en los proyectos de ley que envía a las Cortes y se conforme con "poca cosa". Estas quejas y lamentos del

PNV sobre las maneras de negociar del Gobierno no son muy diferentes de los de otros partidos, socios habituales o eventuales. En Junts, enfrascados en definir su propio futuro y liderazgo, sí han avisado númerosas veces que apoyarán solo lo que convenga a Cataluña, pero el mi-nistro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantuvo este mismo miércoles una charla en la zona de Gobierno del Congreso con la portavoz de esa formación, Míriam Nogueras, para reafirmarle que sus puentes y contactos si-guen en marcha y vigentes. Desde Junts se especificó que esas conversaciones no han fructificado aún en nada, ni sobre la reforma de la ley de extranjería ni sobre el proyecto de presupuestos del Es-tado para 2025, pese a las presiones para que esas reformas avancen de parte del empresariado y la patronal catalanas.

# Una jueza rechaza la querella de Vox contra Gómez por tráfico de influencias

La magistrada concluye que no hay indicios de delito en la creación y desarrollo de la cátedra de la Complutense

#### REYES RINCÓN Madrid

El Juzgado de Instrucción 34 de Madrid ha rechazado la querella presentada en julio por Vox contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un auto al que ha tenido acceso este periódico, la jueza Coro Monreal concluye que no existen indicios del delito de tráfico de influencias que el artido de Santiago Abascal atribuyó a Gómez por la creación y desarrollo de la cátedra que la esposa del presidente codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, y que, según el par-tido ultra había aprovechado para sus fines personales a través de la empresa Transforma TSC. Esta querella contra Gómez va al margen de la instrucción de Juan Carlos Peinado en el juzgado 41 de Madrid, que sí ha visto indicios de delito por los mismos hechos. En esa causa, la Audiencia de Madrid acaba de solicitar al juzgado que le remita toda todo el expediente para poder resolver sobre los recursos interpuestos por la esposa del presidente y la Fiscalía para que se archive o acote la investigación.

La jueza recuerda que la jurisprudencia del Supremo para admitir a trámite una querella "exige disponer de una base indiciaria que supere la mera apariencia", algo que, considera, no se da en este caso. La instructora rechaza que, como sostenía Vox, Gómez se beneficiara de su posición como esposa del presidente para conseguir la cátedra de la Universidad Complutense. "Cabe presumirle cierta experiencia profesional desarrollada en al propia UCM, antes incluso de que su esposo fuera Presidente del Gobierno de la Nación, relación de parentesco que, por si sola, no justificaría al existencia de prevalimiento conforme a la doctrina jurisprudencial", advierte la jueza.

Vox apuntaba a la utilización de fondos públicos para el desarrollo de una plataforma de gestión y medición del impacto para la pequeña y mediana em-presa en la UCM, que posterior-mente Gómez habría utilizado ara una sociedad a su nombre. Tampoco hay indicios de irregularidades en la adjudicación de ese *software*. Según la jueza, "no consta" ninguna influencia que haya podido ejercer Gómez sobre los miembros de la mesa de contratación que adjudicó el contrato. La titular del juzgado de Instrucción 34 concluye, además, que "no se aprecia en el expediente de contratación que se hava desarrollado fuera de las normas que regulan la contratación del sector público".

La querella de Vox se centraba en el expediente de contratación por la Universidad Complutense para el desarrollo de un software para la cátedra que codirige Gómez. El importe del contrato ascendía a 60.000 euros más 12.000 de IVA. Según el

#### PERIDIS





Begoña Gómez, el 9 de junio en Madrid. CLAUDIO ÁLVAREZ

partido ultra, el expediente de licitación llevaba la firma de Begoña Gómez "pese a no tener la cualificación técnica necesaria". La adjudicataria del contrato fue la empresa Deloitte Consulting SLU. Unos meses más tarde, recogía la querella, Gómez habría presentado una solicitud ante la Oficina de Patentes, dependiente del Ministerio de Industria, para registrar ese software con el mismo nombre que su sociedad mercantil.

La jueza, que advierte que Vox confunde fechas en su querella, señala que no consta nin-gún indicio sobre la supuesta influencia que hubiera podido ejercer Gómez sobre el vicegerente de la universidad, que fue quien resolvió aprobar el inicio de la tramitación del expediente de contratación, "ni sobre los miembros de la mesa de contratación" aunque ella hubiera firmado el pliego de prescripciones técnicas. Respecto a la supuesta falta de cualificación de Gómez, la instructora recuerda que la esposa del presidente inició su relación con la Complutense, como codirectora de estudios de Formación continua de técnico de Fundraising durante los cursos 2012-2013 y 2013-2014, es decir, seis años antes de que Sánchez llegara a La Moncloa.

## La Audiencia de Madrid pide la causa a Peinado para decidir si la archiva

Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha solicitado al juzgado que investiga por presunto tráfico de influencias a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Go-bierno, Pedro Sánchez que le remita toda la causa para poder resolver sobre los recursos interpuestos por ella y la Fisca-lía para que se archive o acote la investigación. La sección 23 de la audiencia provincial madrileña explica en la providencia que "examinadas las actuaciones v siendo necesario" para resolver el recurso presentado por Begoña Gómez y por la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid debe remitir a la Sala testimonio íntegro de la causa".

La Audiencia Provincial de Madrid tiene fijada para el próximo 30 de septiembre la deliberación y decisión sobre los recursos presentados por el abogado de Begoña Gómez y por la Fiscalía en los que piden que se archive o acote la investigación del juez Juan Carlos Peinado a la esposa del presidente del Gobierno. La Sección 23 de la Audiencia madrileña decidirá ese día si avala o no la investigación llevada a cabo hasta el momento por el juez Peinado, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Estos recursos se presentaron a principios de julio, antes de que el juez Peinado diera un impulso a la investigación y de-cidiera imputar al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y citar como testigo al

presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su recurso de apelación, la defensa de Begoña Gómez pidió al tribunal que archive la causa, dado que "no existe elemento alguno que permita abrir la investigación universal" de la que es-tima está siendo objeto. Fue su recurso al auto del juez en el que señaló que "los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial".

El magistrado añadía que quedaban excluidos de su investigación judicial los hechos relativos a los contratos adjudicados a la unión temporal de empre-

sas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos y cuyo conocimiento corresponde a la Fiscalía Europea.

A juicio de la defensa de Gómez, la parte dispositiva del au-to recurrido pone de relieve que su defendida está sufriendo una "investigación prospectiva, que está proscrita en un sistema procesal democrático". También la Fiscalía recurrió en apelación ante la Audiencia y pídió aco-tar la causa en los términos que ese mismo tribunal planteó en un auto dictado en mayo en el que, si bien avaló la apertura de la investigación, la acotó a los contratos firmados por Innova Next, propiedad de Juan Carlos

#### Luis Bárcenas y su esposa ya no duermen en prisión

Ó. L-F. Madrid

El extesorero del PP Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, condenados ambos por la trama de corrupción desmantelada en el Operación Gürtel, siguen dando pasos hacia la libertad plena. El Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent, en Madrid, donde cumplen condena, ha acordado que el matrimonio -que ya disfrutaba de un régimen de semilibertad amplio por el que solo tenían que ir de lunes a jueves a dormir— no tengan que acudir a este recinto penitenciario ni siquiera a pernoctar esos cuatro días, por lo que podrán permanecer las 24 horas del día fuera del mismo, se gún han confirmado a EL PAÍS diversas fuentes jurídicas y penitenciarias.

La medida, acordada por la Junta de Tratamiento del CIS (órgano interno formado por profesionales), se ha traducido en que a ambos se les haya colocado en la muñeca o el tobillo una pulsera de control telemático para comprobar que cumplen con las restricciones de movilidad que aún pesarán sobre ellos. Entre ellas, permanecer en el domicilio que han fijado como residencia en la capital a partir de determina-da hora. Una vez al mes tendrán que presentarse en el establecimiento penitenciario para analizar su evolución.

La decisión de poner al matrimonio bajo control telemático se produce a la vez que Iglesias ha alcanzado el tercer grado o régimen abierto. Bárcenas ya estaba en esta última clasificación desde marzo.



Javier Hidalgo salía ayer de la Audiencia Nacional tras testificar en el caso Koldo. RODRIGO JIMÉNEZ (EFE)

# Javier Hidalgo niega que Globalia pagara comisiones por traer mascarillas en avión a España

El empresario, citado como testigo en el 'caso Koldo', admite pagos a Víctor de Aldama, pero los vincula a otros negocios del grupo

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA Madrid

Ni el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, ni la Fiscalía Anticorrupción consideraban necesario tomar declaración al empresario Javier Hidalgo.

Sin embargo, una de las acusaciones insistió y consiguió que la Audiencia Nacional ordenara al magistrado que lo citara cono testigo. Ayer, Hidalgo, ex consejero delegado de Globalia, compareció finalmente para declarar por su relación con los presuntos integrantes de la trama que supuestamente amañó contratos millonarios en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes y otros organismos públicos en el peor momento de la pandemia de covid, en 2020. Él ha negado cualquier irregularidad y aseguró que su empresa no pagó comisiones a cambio de lograr contratos.

El motivo de la citación a Hidalgo era que aviones de su grupo empresarial, entre ellos de Air Europa, se encargaron de traer desde China parte del material sanitario, y que la investigación ha detectado pagos de Globalia a la sociedad de uno de los investigados, el empresario Víctor de Aldama. Hidalgo abandonó la sede judicial tras contestar durante algo menos de una hora a las preguntas que le han planteado las acusaciones —ni el juez Moreno ni el fiscal formularon ninguna—. Según fuentes presentes en el interrogatorio, el directivo rechazó que ni él ni la compañía hubieran pagado comisiones a miembros de la red supuestamente encabezada por Koldo García, asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, para hacerse con los contratos para el transporte a España de las mascarillas.

Hidalgo señaló que las empresas de su grupo hicieron una veintena de vuelos para diferentes ad ministraciones, incluido el Ministerio de Transportes, con el obieto de traer material sanitario durante la pandemia, pero remarcó que en los primeros momentos la compañía lo hizo a beneficio cero, es decir, sin ningún tipo de ganancia. Solo posteriormente, a seguró, comenzaron a obtener un rendimiento. que cifró en un 3% o un 4% y calificó de bajo. En todo caso, el empresario insistió en que el detalle de esos asuntos no los llevaba él directamente, sino que se encargaba el director comercial de su compañía.

Sobre los pagos que su grupo empresarial hizo a la sociedad MTM 180 Capital, propiedad de uno de los presuntos cabecillas de la trama, el empresario Víctor de Aldama, Hidalgo los desvinculó del transporte de las mas-carillas. Aseveró que conocía a Aldama desde 2018 y que tenía con él un contrato para la prestación de diferentes servicios de asesoría por el que le pagó mensualmente 10.000 euros. ¿Cuáles? Hidalgo señaló que uno fue por las gestiones para solventar una disputa por un hotel en Cancún (México) y otro, por ayudar al grupo a negociar la deuda que tenía Air Europa con Venezuela. Hidalgo, que ha negado co-nocer al exministro Ábalos, subrayó que en ningún caso esas cantidades estuvieron vinculadas a las mascarillas adquiridas por Transportes a Soluciones de Gestión, la empresa epicentro de la trama Koldo. La relación comercial entre ambos se rompió, en cualquier caso, a mediados de 2020 a instancias de Aldama, según dijo.



EL 'REGRESO' DE NEVENKA FERNÁNDEZ

Una historia de violencia, amargura y redención. La experiencia vital de una mujer que marcó un antes y un después en el devenir del consentimiento en materia sexual. La historia de una mujer valiente.

Consiguelo gratis este domingo con EL PAÍS.



EL PAÍS SEMANAL | **EL PAÍS** 

# Interior quiere rebajar a 0,2 la tasa máxima de alcohol en sangre para todos los conductores

El tope general actual es de 0,5 gramos por litro de sangre y de 0,3 para profesionales y noveles

#### JUANA VIÚDEZ Madrid

El Ministerio del Interior quiere rebajar a 0,2 gramos por litro de sangre la tasa máxima de alcohol permitida para todos los conductores, según fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. La medida se incluirá en un real decreto de reforma del reglamento general de circulación y tendría que ser convalidada por el Congreso. Actualmente, la tasa máxima general para los conductores se encuentra en 0,5 gramos por litro de sangre, por lo que la iniciativa supondría rebajarla en más de la mitad. En el caso de los conductores noveles y profesionales, la tasa máxima está ahora en 0,3 gramos por litro de sangre

El ministro Grande-Marlaska avanzó ayer en un desayuno informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum que muchas a sociaciones de víctimas -como Stop accidentes-Consejo Nacional de Seguridad Vial le han planteado "la necesidad" de que se bajen los niveles máximos de alcohol durante las conversaciones para la reforma del reglamento de circulación, una modificación especialmente concebida para proteger a los usuarios más vulnerables, como peatones, ciclistas y motoristas. "Lo estamos trabajando seriamente. Es una discusión para la que la socieda d está madura", subrayó el titular de Interior.

Si la modificación prospera, ningún conductor podrá superar los 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre (o, midiéndolo de otra manera, 0,1 miligramos de alcohol por litro de aire espirado). Ese 0,20 se puede alcanzar, tanto para hombres como para mujeres de entre 70 y 90 kilos de peso, con un tercio de cerveza (5 grados), 100 ml de vino o cava (12º) o una copa de 70 ml de vermú (17º), según un cálculo del Real Automóvil Club de España (RACE).

Durante su intervención, Grande-Marlaska no ha aportado detalles de cómo se llevaría a cabo, pero fuentes de su departamento han explicado que esa demanda se concretará mediante una modificación del artículo 20 del reglamento, que establece las tasas de alcohol en sangre y aire espirado. "La realidad es que en más de la mitad de los siniestros aparece el alcohol o la droga como determinante", añadió el ministro.



Fernando Grande-Marlaska, ayer. J. P. GANDUL (EFE)

#### Tasa de alcoholemia en sangre permitida

|              | Gene | General |     | Nove | Noveles |     | Profesionales |     |      |
|--------------|------|---------|-----|------|---------|-----|---------------|-----|------|
| Eslovaquia   | 0,0  |         |     | 0,0  |         |     | 0,0           |     |      |
| Hungría      | 0,0  |         |     | 0,0  |         |     | 0,0           |     |      |
| Rep. Checa   | 0,0  |         |     | 0,0  |         |     | 0,0           |     |      |
| Rumania      | 0,0  |         |     | 0,0  |         |     | 0,0           |     |      |
| Estonia      |      | 0,2     |     |      | 0,2     |     |               | 0,2 |      |
| Polonia      |      | 0,2     |     |      | 0,2     |     |               | 0,2 |      |
| Suecia       |      | 0,2     |     |      | 0,2     |     |               | 0,2 |      |
| Lituania     |      |         | 0,4 | 0,0  |         |     | 0,0           |     |      |
| Alemania     |      |         | 0,5 | 0,0  |         |     | 0,0           |     |      |
| Croacia      |      |         | 0,5 | 0,0  |         |     | 0,0           |     |      |
| Eslovenia    |      |         | 0,5 | 0,0  |         |     | 0,0           |     |      |
| Italia       |      |         | 0,5 | 0,0  |         |     | 0,0           |     |      |
| Austria      |      |         | 0,5 | 0    | ,1      |     | 0             | ,1  |      |
| Chipre       |      |         | 0,5 |      | 0,2     |     |               | 0,2 |      |
| Grecia       |      |         | 0,5 |      | 0,2     |     |               | 0,2 |      |
| Irlanda      |      |         | 0,5 |      | 0,2     |     |               | 0,2 |      |
| Luxemburgo   |      |         | 0,5 |      | 0,2     |     |               | 0,2 |      |
| Malta        |      |         | 0,5 |      | 0,2     |     |               | 0,2 |      |
| Portugal     |      |         | 0,5 |      | 0,2     |     |               | 0,2 |      |
| Francia      |      |         | 0,5 |      | 0,2     |     |               |     | 0,5* |
| Letonia      |      |         | 0,5 |      | 0,2     |     |               |     | 0,5* |
| Países Bajos |      |         | 0,5 |      | 0,2     |     |               |     | 0,5  |
| Bélgica      |      |         | 0,5 |      |         | 0,5 |               | 0,2 |      |
| España       |      |         | 0,5 |      | 0,3     | **  |               | 0,3 | ;    |
| Bulgaria     |      |         | 0,5 |      |         | 0,5 |               |     | 0,5  |
| Dinamarca    |      |         | 0,5 |      |         | 0,5 |               |     | 0,5  |
| Finlandia    |      |         | 0,5 |      |         | 0,5 |               |     | 0,5  |

Fuente: DGT

\* (0,2 para conductores de autobús) \*\* (0,0 para noveles menores de 18 años)

La reforma del reglamento de circulación, en manos de la Dirección General de Tráfico, se encuentra en trámite. Durante este proceso, en el que ha sido sometido a audiencia pública, Tráfico ha detectado un consenso amplio en las peticiones para rebajar las tasas de alcohol. Entre las organizaciones que han reclamado la rebaja están, además de la propia DGT, el departamento de Tráfico del Gobierno vasco, la Asociación Española de la Carretera, la

fundación Mapfre, la Fundación

Española para la Seguridad Vial,

la Asociación para educar en se-

guridad vial y evitar lesiones por movilidad en España (Aesleme) o la Asociación Española de Prevención de accidentes de tráfico. El texto de la reforma se encuentra en fase de informes en el Observatorio de Seguridad Vial, que hará una propuesta de articulación de cómo quedaría el

nuevo artículo 20. También se trabaja en una comparativa con experiencias europeas, en función de cada país, sus tasas de alcoholemia y sus ín dices de sinies tralidad, señalan fuentes del Ministerio del Interior. Una vez que esté ultimado, el Gobierno debe aprobarlo en Consejo de Minis-

tros y llevarlo a los grupos políticos del Congreso.

La medida va en línea con la última campaña institucional de la Dirección General de Tráfico, presentada a comienzos de verano, cuyo eslogan es "solo cero alcohol tiene cero consecuencias Esta campaña fue ideada para alertar y concienciar de que son much os los conductores que, aun no siendo denunciados por no superar la tasa máxima permiti-da, se ponen al volante de un vehículo habiendo ingerido alcohol, lo que reduce sus reflejos y capacidad de reacción ante cualquier imprevisto.

El alcohol sigue siendo el segundo factor concurrente de los siniestros mortales; está presente en el 26% de los fallecidos en accidentes de tráfico, según datos difundidos anteayer por la DGT, con motivo de la última una campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas, realiza-da entre el 19 y el 25 de agosto. En ella, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron a un total de 225.946 conductores, (14.000 más que en la campaña del pasado año) de los que 3.801 dieron positivo en alcohol y/o drogas.

Desde el 1 de enero y hasta el pasado 1 de septiembre, se han contabilizado 783 fallecidos en las carreteras españolas, 33 más que en el mismo periodo del año pasado, según datos de la DGT. El plan de Interior incluía la presencia de más agentes de tráfico y un incremento de radares de tramo.



Soluciones para cada necesidad de almacenaje

#### Estanterías para picking





Estanterías móviles Movirack

Sistema Pallet Shuttle



Almacenes automáticos



© 902 31 32 42

BARCELONA - GUÓN MADRID - SEVILLA VALENCIA

mecalux.es

EL PAÍS, VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ESPAÑA

#### Albiol asegura que no le sorprendería el linchamiento de delincuentes

#### CAMILO S. BAOUERO Barcelona

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha vuelto a generar polémica por sus mensajes racistas y xenófobos en las redes sociales. En un mensaje en X, ayer, el regidor de la cuarta ciudad de Cataluña informó de la detención de marroquí multirreincidente. Ya podemos contratar a mil policías y poner uno en cada esquina que aquí no pasa nada. El día que un grupo de ve-cinos se canse y linche a uno de estos sinvergüenzas no seré yo quien se sorprenda", apuntó Albiol.

En su cuenta de X, mezcla mensajes donde cuenta su obra de Gobierno en Badalona con mensajes de carácter más personales y con otros de tinte racistay xenófobo, usualmente relacionando inmigración con inseguridad. El de ayer, que ya supera las 180.000 visitas, ponía el foco en el problema de la multirreincidencia. Un problema que denuncian alcaldes de todos los colores en Cataluña, aunque no siempre con relacionándolo con personas de origen inmigrante y mucho menos casi desentendiéndose de lo que sucedería si los vecinos se toman la justicia por su propia mano.

Una portavoz del consistorio rechazó que por el tex-to de X se pueda dar a enten-der que Albiol da alas a que la ciudadanía pueda tomarse la justicia por su mano ante, sino que el alcade se limita a denunciar una situación problemática. "No se cansará de hacerlo", concluyó la portavoz.



Cayucos de pesca en una playa de Mbour (Senegal) en noviembre de 2023. MANUEL MEDIR (GETTY)

# El presidente de Senegal pide ayuda ciudadana para frenar los cayucos

Faye promete una "persecución implacable" a los "vendedores de ilusiones y muerte"

#### JOSÉ NARANJO

Dakar

El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, anunció ayer la creación de una línea telefónica gratuita o número verde para que los ciudadanos informen a las autoridades sobre posibles salidas de cayucos hacia Canarias y denuncien a sus organizadores. Faye anunció esta medida durante una visita a Mbour, la localidad donde el naufragio de una embarcación el pasado domingo se ha saldado

con al menos 40 muertos y unos 40 desaparecidos. Las tareas de búsqueda de más fallecidos continúan. El organizador de dicho viaje, un pescador de 52 años que se entregó a la policía, es hermano de padre del alcalde y subió a bordo a cuatro de sus hijos y a doce sobrinos, según explicó el primer edil, Cheikh Issa Sall.

El naufragio de Mbour, en el que la mayor parte de los fallecidos son jóvenes de esta localidad pesquera, ha provocado una reacción sin precedentes en Senegal. Por primera vez, el presidente se trasladó al lugar del accidente para dar el pésame a las familias. Allí, Faye anunció una "persecución implacable" contra los organizadores de estos viajes, a los que calificó de "vendedores de ilusiones y de muerte que explotan la desesperanza de esta juventud".

Faye aseguró que en el último mes las fuerzas de seguridad habían impedido la salida de 690 ióvenes hacia Canarias en una operación denominada Jokko y que van a seguir trabajando "sin descanso". Pese a ello, reconoció la necesidad de contar con la colaboración ciudadana. "En los róximos días el Gobierno pondrá en marcha un *número verde* porque no puede haber salidas en las condiciones en las que estas personas se lanzan al mar. Es-tas personas no deben callarse, porque si lo hacen cientos de jóvenes van a morir y son estos jó venes quienes deben reconstruir el país. Las fuerzas del orden hacen un trabajo destacable. Lo van a intensificar, pero la población tiene que cooperar cuando ese número verde sea puesto en marcha", dijo Fave.

El presidente senegalés también hizo un llamamiento a las familias para no presionar a los jóvenes a tomar el camino de la , emigración irregular. "El Gobierno trabaja de manera ardua para implementar políticas públi-cas adecuadas que den trabajo a los jóvenes aquí en Senegal e invitarlos a reconstruir nuestro país" insistió Faye. "Nos corresponde a todos los que estamos aquí, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, líderes y ciudadanos, involucrarnos en un proyecto de construcción de este país y creer en la esperanza, creer en la posibilidad de cambiar por nosotros y para nosotros el rostro de nuestro país", concluyó.

Poco a poco se van conociendo los detalles del naufragio. "El capitán del cayuco y organiza-dor del viaje es muy conocido en Mbour, donde todos le llaman con el sobrenombre de Saff", asegura Mohamed Diop, vecino de la localidad.

El alcalde, Cheikh Sall, durante la ceremonia celebrada ayer aseguró que una veintena de miem-bros de la familia del organizador del viaje iban a bordo del cayuco. "Esto demuestra que el capitán no tenía malas intenciones. Nadie en el mundo metería a sus yernos, nueras y hermanos en una em-barcación para matarlos", dijo.

En una entrevista concedida a la televisión local TFM, Cheikh Issa Sall, explicó que a su hermano de padre no le iba mal en la vida. "Tuvo su primer cayuco en 1998 y pescaba entre Senegal y Guinea-Bisáu con materiales que cuestan millones de francos ĈFA [miles de euros]. Construyó su casa y vendía pescado hasta en Yarakh. No entiendo por qué sintió la necesidad de emigrar con sus hijos y 12 de nuestros sobri-nos", se lamentó. Dos de los hijos del organizador del viaje están entre los supervivientes y otros dos fallecieron en el naufragio. "La mayor parte de quienes iban en el cayuco pertenecían a nuestra familia, tengo sobrinos y yer-nos muertos. En Mbour Téfess todos somos parientes", añadió el alcalde.

## Canarias aprueba un nuevo protocolo sobre los menores migrantes y no los aceptará sin identificar

GUILLERMO VEGA

Las Palmas de Gran Canaria

El Boletín Oficial de Canarias publicó ayer un nuevo protocolo que establece más requisitos para la entrega al Gobierno canario por parte de las fuerzas de seguridad del Estado de los menores migrantes no acompañados que lleguen a las islas, una medida que agudiza el pulso que mantiene el Ejecutivo autonómico con el central a cuenta de la inmigración. El nuevo texto obliga a una serie de pasos que, según el Gobierno de Canarias, estaban incluidos en el protocolo de 2014

y que no se estaban cumpliendo, lo que está generando un "desorden", según el texto legal, y ralentiza la entrada en los dispositivos de acogida de los recién llegados.

Entre otras cuestiones, para asumir la tutela de los menores, el Ejecutivo exige a partir de ahora una reseña de identificación y la inscripción en el registro. Re clama, a su vez, una resolución de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, y que para ello ha-ya habido una audiencia previa al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, y que esta se

haya producido con conocimiento de la Fiscalía. Confirmada la disponibilidad de plaza, por último, exige un acto formal de entrega con documentación individualizada en una comisaría de la Policía Autonómica de Canarias o, "donde no existan, en los lugares habilitados"

El Ejecutivo canario asegura en el texto que acompaña el nuevo protocolo que existe "desorden" en la entrega de menores por la Policía Nacional al personal de las entidades. Esta entrega se lle-va a cabo, asegura, "sin que medie un control directo de la Administración autonómica ni resolución

administrativa individualizada de ubicación o asignación del menor por parte del Estado a Canarias, ni tampoco decreto del Ministerio Fiscal de puesta a disposición del menor". Por ello, aseguran fuen-tes del Gobierno, "no resulta posible identificar" correctamente a cada menor, puesto que en la entrega grupal no aparece la fotografía de reseña que lo relacione con su nombre, con lo que "su debida identificación y trazabilidad está en riesgo".

La publicación de este nuevo protocolo coincide con un momento de tensión extrema entre el Gobierno central y el canario

a cuenta de la derivación de parte de los aproximadamente 5.600 menores migrantes no acompañados que tutela el archipiélago.

Este martes, el presidente canario, Fernando Clavijo, dio la es-palda al PSOE y oficializó un pacto con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para aunar criterios de cómo debería ejecutarse la derivación de menores migrantes entre comunidades. El día 2, el propio Clavijo amenazó con llevar al Estado ante los tribunales por la entrega de los menores tras un choque el 30 de agosto entre la Policía, la Fiscalía y los responsables de las ONG en un muelle de El Hierro. Este episodio sirvió al líder nacionalista para asegurar que iba a exigir el estricto cumplimiento de los protocolos de ad-misión, aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014, para que Canarias asuma su tutela.

# Más miradas, más reflexiones y más cultura se unen a tu suscripción



# Ahora con EL PAÍS recibe la revista mensual TintaLibre

EL PAÍS e infoLibre se unen en esta nueva era de TintaLibre donde la crónica, el humor, sus firmas y los temas exclusivos acercan cada mes el periodismo de cultura y pensamiento.

#### SUSCRIPCIÓN DIGITAL ANUAL

A EL PAÍS

- + PDF TintaLibre
- TintaLibre a domicilio (11 números)

#### 1 € primer mes (después 14 €/mes)

#### SUSCRIPCIÓN EL PAÍS FIN DE SEMANA

Suscripción digital a EL PAÍS

- + EL PAÍS DIGITAL de lunes a domingo
- + EL PAÍS en papel en fin de semana
- + Suplementos
- + TintaLibre cada mes

22 €/mes

Si ya eres suscriptor y estás interesado, llámanos al 914 400 135







El PSOE pide al alcalde jiennense que aparte a la edil de Deportes por sus mensajes de apoyo a la dictadura en redes sociales antes de entrar en política

# Los pecados franquistas de juventud de la nueva concejala de Jaén

GINÉS DONAIRE Jaén

Un post entonando el Cara al sol y otros haciendo proclamas del franquismo y tildando de "rojos republicanos" a los socialistas constituyen el rastro de la presencia en redes sociales de Ana Núñez hace algunos años, Núñez, de 29 años, acaba de tomar posesión como concejala del Ayuntamiento de Jaén debido a la renuncia de otro compañero del PP. Pero apenas unos días después de su estreno, la oposición le ha afeado sus mensajes de apoyo al franquismo, unas publicaciones de las que ella ha tardado casi una semana en disculparse y que ha justificado en el hecho de que los hizo "cuando era muy joven". El alcalde, Agustín Gonzá lez, también lo ha achacado a los pecados de juventud de la edil: "Lo bueno de la juventud es que la gente madura y ella ahora no tiene ese pensar", ha dicho.

Son cinco los mensajes de la concejala jiennense que han desatado la polémica. En los tres últimos, cuando tenía 24 años, bromeó con una foto de la serie Juego de tronos entonando el Carra alsol; en marzo de 2020, cuando se decretó el estado de alarma por la covid-19, afirmó que la pandemia se debía a haber sacado a Franco del Valle de los Caídos, "lo mismo que pasó con Tutankamón"; y, más recientemente, catalogó en un vídeo en Instagram como "muy top" un sitio en el que había una fotografía del dictador. Un mayor enaltecimiento del

Un mayor enaltecimiento del franquismo hacía en sus mensajes de 2013 y 2014. En el primero afirmaba que "para terminar bien" un trabajo de historia había elegido a "don Francisco Franco" y en el segundo llegó a exclamar: "Queridos republicanos, perdisteis vuestra batallita", en referencia a la Guerra Civil y a los socialistas, a los que, utilizando la terminología franquista, tilda de "rojos" en varias ocasiones.

Aunque los mensajes se conocieron el día 6 no fue hasta ayer cuando la edil, que también es responsable de Comunicación de Nuevas Generaciones del PP andaluz, pidió disculpas en un comunicado. Dice Núñez que esos mensajes están "sacados de contexto", que los escribió "cuando era muy joven" y "que no tienen nada que ver" con su "modo de pensar". También asegura que se siente acosada y que va a poner en conocimiento de la Policía Nacional la "amenaza de muerte" que asegura haber recibido en redes sociales. Lo primero que hizo



Ana Núñez, en su toma de posesión como concejala de Jaén el día 6, en una imagen del Ayuntamiento.

fue restringir el acceso a su cuenta de X y retirar algunos mensajes, pero no todos, con sus polémicas proclamas.

Tampoco el alcalde condenó explícitamente las palabras de su compañera de corporación. "Ella asume que era muy activa en redes sociales y esos mensajes los puso cuando era joven y no tenía ningún cargo público", declaró el regidor jiennense, que acto seguido ha justificado así los mensajes de la edil: "Lo bueno de la juventud es que la gente madura y ella ahora no tiene ese pensar, sino el pensar del Partido Popular, que es democrático. Con no-

Núñez, de 29 años, afirma que era muy joven cuando publicó los textos

En el cementerio de San Eufrasio hay más de 1.200 víctimas sin exhumar todavía sotros nunca ha tenido ningún gesto o comentario fuera de lugar, y trabaja con nuestra ideología desde el primer momento", comentó González al diario Jaén Hov.

El PSOE lamentó la "laxitud" del alcalde jiennense "al no condenar las soflamas de la edil sobre la dictadura" que, según dicen, no son cosa del pasado sino que las sigue haciendo en los últimos días. Una prueba de ello es un tuit suyo, esta misma semana, en el que decía "los mejores días siempre son cara al sol" acompañada de una fotografía tomando el sol.

El PSOE de Jaén pidió "alejar de forma nítida de las instituciones" cualquier alegato de la dictadura franquista y reclamó a la dirección provincial y regional del PP que rechace los mensajes de la concejala del PP. El secretario general del PSOE de la capital y portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Jaén, Julio Millán, señaló que echa de menos que los responsables regional y provincial del PP, Juan Manuel Moreno y Erik Domínguez, respectivamente, rechacen pública-

mente "los mensajes franquistas" que la nueva concejala de Deportes compartió en sus redes sociales. "No podemos sino condenar cualquier declaración que venga a defender un proceso como el de la dictadura, que supuso tanto dolor y muerte para tantas personas, así como la falta de libertad y de derechos fundamentales durante muchos años", indicó Millán en un comunicado.

También las asociaciones memorialistas condenaron la forma de actuar de la edil jiennense. Mi-guel Ángel Valdivia, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén, ha mostrado su "re-chazo absoluto" a las palabras de Núñez. "Es lamentable que una persona tan joven haga exhibición de la ideología franquista, debería pedir perdón y decir que se arrepiente", indicó Valdivia, que recuerda los efectos del franquismo en la provincia jiennense, don de aún están pendientes de exhumación más de 1.200 víctimas enterradas en fosas comunes del viejo cementerio de San Eufrasio.

#### Málaga y Sevilla se unen por una tasa turística

PEDRO C. PÉREZ Sevilla

Lejos de escenificar las rivalidades que las alejan, Sevilla y Málaga mostraron ayer a través de sus respectivos alcaldes unidad para forzar que la Junta de Andalucía apoye la implantación de la tasa turística. un asunto que genera discrepancias entre los distintos ejes del Partido Popular que gobiernan en Andalucía. Mientras los gobiernos municipales de las principales ciudades turísticas de la comunidad -todas gobernadas por los populares-llevan tiempo abogando por esta compensación, el Ejecutivo regional se muestra reacio. "Ne cesitamos alzar la voz y no entrar en discusion es estériles", sostuvo el regidor de la capital andaluza, José Luis Sanz, que presentó una charla de su homólogo malagueño. Francisco de la Torre, en la ciudad hispalense.

Ambos escenificaron esa alianza enfrente del consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, que esta misma semana volvía a rechazar la implantación de la tasa turística, alegando que no resolvía ni el problema de financiación ni el de la concentración de visitantes foréneos.

#### Consenso con el sector

De la Torre confía en que si la medida se consensúa con el sector turístico, el Gobierno autónomo también lo apoyará. "Sería para fomentar el turismo de calidad: más hoteles de cinco estrellas y más calidad turística", señaló, tras su coloquio organizado por la Cámara de Comercio de Sevilla. El alcalde de Málaga también abundó en que con lo recaudado se podrían subvencionar los alquileres para las familias con menos recursos.

Sanz lleva tiempo defendiendo la tasa como una fuente adicional de ingresos. En pleno debate sobre la financiación autonómica, el alcalde hispa-lense habló de la necesidad de que los municipios cuenten con un "instrumento de financiación extraordinario". El regidor popular hizo hincapié en los problemas para la convivencia que se derivan del tu-rismo masivo. "Tenemos que ver qué medidas podemos tomar porque hay molestias entre los vecinos de nuestras ciudades, sin olvidar que el turis-mo representa el 25% del PIBy da empleo a 30,000 sevillanos y nos visitan cinco millones de ersonas", señaló.



Vista del solar donde se encontraba la casa Irurak-Bat, ayer en Getxo. J. HERNÁNDEZ JUANTEGUI

# La promotora que derribó la casa solariega de Getxo: "Fue por sentido común"

La cooperativa de viviendas exculpa a los dos concejales del PNV que participan en el proyecto

#### MIKEL ORMAZABAL San Sebastián

La promotora de viviendas Atalaya Ereaga ha admitido que procedió al "derribo de urgencia" de un edificio histórico de Getxo (Bizkaia) sin estar previsto en el proyecto original ni en la licencia municipal, pero lo justifica por "sentido común" y por "la obligación de evitar desgracias personales a trabajadores o vecinos". El Ayuntamiento de la localidad costera vizcaína ha exigido a la constructora "el restablecimiento de la legalidad urbanística" tras la pérdida de un edificio que contaba con un régimen básico de protección.

El solar que ocupa la casa solariega Irurak-Bat se iba a transformar en "12 viviendas exclusivas" en dos inmuebles anejos, uno de los cuales tenía que respetar las fachadas y el aspecto arquitectónico exterior de la casa primitiva. La actuación de la cooperativa Atalaya Ereaga incumplió esta exigencia al echar abajo todo el edificio tras la aparición, según explicó en un informe técnico remitido al Consistorio, de una fuga de agua que compromefo la carvada de desta de la casa de follo en comprome-

tía la seguridad del viejo edificio. El Ayuntamiento de Getxo confirmó que dos concejales del PNV, Irantzu Uriarte Gómez e Inaxio Uriarte Gorostiaga, que son pareja, figuran como socios de la cooperativa que promueve la nueva urbanización de lujo. Los dos principales grupos de la oposición, EH Bildu y el PP, han exigido explicaciones por este hecho y han criticado la de saparición de un elemento histórico de la localidad. Los responsables municipales de urbanismo han convocado una comisión informativa el 19 de septiembre para dar cuenta de lo sucedido con este hecho.

La cooperativa Atalaya Ereaga alegó que estos dos ediles del PNV, al igual que el resto de socios "no han decidido ni han tenido ninguna relación con el derribo de urgencia ni con otras cuestiones técnicas". "Quien diga lo contrario miente y busca hacer daño", explicó en un comunicado remitido ayer tras desatender una petición previa de este medio de explicar lo ocurrido. Los concejales nacionalistas, añade la sociedad cooperativa, tampoco participaron en la concesión de la licencia municipal "o en conseguir un trato de favor del Ayuntamiento de Getxo".

"La comercialización de la promoción y la captación de socios arrancó en enero de 2023 con

Según la promotora, se produjo una fuga de agua que inundó el solar

EH Bildu y el PP exigen explicaciones y critican la pérdida de patrimonio 12 viviendas por adjudicar", señala. Los concejales del PNV fueron los octavos adjudicatarios y
se comprometieron con la nueva
vivienda en marzo de 2023, medio año después de otorgarse la
licencia. "Ninguno de ambos desempeña su labor política en áreas
relacionadas con el Urbanismo, ni
han tenido relación con este proyecto. Su única actuación ha sido
adquirir una viviendaen su municipio", expone Atalaya Ereaga tras
lamentar "las graves e infundadas
insinuaciones lanzadas públicamente" que les han causado "un
daño injusto e irreparable".

Ahora bien, la constructora reconoce que la demolición de Irurak Bat "no estaba prevista en el proyecto original ni en la licencia municipal que lo amparaba". El proyecto constructivo contempla la rehabilitación integral del edificio existente y uno de nueva planta, ambos de seis viviendas.

La sociedad responsable del proyecto constructivo, que recibió la licencia en octubre de 2022, aclara que en mayo de este año se produjo la rotura de una tubería de agua que "provocó una enorme inundación en el solar" que puso "en riesgo la estabilidad de la fachada" que debía mantenerse en pie. "Este derribo no afecta en nada al resultado final del proyecto, que mantendrá exactamente el estilo y diseño de la casa antigua", dice en esta nota informativa.

Irurak-Bat era una villa construida a comienzos del siglo XX, según informa Atalaya Ereaga, que fue remodelada en 1933 tras un incendio y reformada de nuevo en 1942. En la actualidad, su interior de madera se encontraba "afectado por termitas".

## Castellón se confirma como epicentro español del hidrógeno verde

BP e Iberdrola presentan el proyecto por el que invertirán 70 millones en una planta que estará en marcha en 2026

#### MARÍA FABRA Castellón

Las compañías BP e Iberdrola presentaron ayer el proyecto de la que será la mayor planta de producción de hidrógeno verde de España, que se implantará en Castellón y que supondrá una inversión de más de 70 millones de euros. Los cinco electrolizadores que, en principio, se construirán junto a la refinería de BP producirán 25 megavatios a partir de energías renovables que generará Iberdrola. Ambas empresas aportarán el 50% de la finan-

ñaló a la Comunidad Valenciana como un territorio que reúne proyectos maduros, como el confirmado ayer, infraestructuras terrestres y marítimas destacables y una industria ávida de permanecer en el territorio, como es la cerámica, muy dependiente del gas.

El proyecto de la planta para la generación de hidrógeno verde se hizo público hace un año y medio. Entonces, se planteó en el aspecto financiero realizar una inversión total de 2.000 millones de euros que ayer se explicó que se invertirán en fases sucesivas y siem-pre que se den las condiciones para ampliar la infraestructura. Es decir, no están garantizados. Aun así, el consejero delegado de Iberdrola sí habló de que en esas etapas futuras la producción llegará, en el caso de que se ejecuten, a los 200 megavatios. De momento, para la planta ya comprome-



Ejecutivos de BP e Iberdrola, en Castellón ayer. CARMERIPOLLÉS (EP)

ciación del proyecto, que cuenta con una ayuda del Estado de 15 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation.

La presidenta de BP Espa-ña, Olvido Moraleda, y el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, fir-maron el acuerdo por el que la planta estará en marcha en el segundo semestre de 2026 con 2.800 toneladas de hidrógeno verde que irán íntegramente destinadas a sustituir parte del hidrógeno gris (producido a partir de gas natural) de la refinería que la petrolera tiene en Castellón, en un porcentaje que la firma no ha desvelado. La firma se realizó en presencia de la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, quien destacó el "ejemplo" de la unión de ambas empresas en un proyecto que apuesta por la descarbonización. Además, setida, la eléctrica suministrará 200Gwh/año procedentes de plantas fotovoltaicas y eólicas.

La presidenta de BP España, que fue nombrada el pasado mes de julio, también mostró su optimismo e interés en que las fases futuras sean ejecutadas, momento en el que el hidrógeno verde se podrá vender a otras industrias "difíciles de descarbonizar", como es el caso del sector de la cerámica.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, insistió en la voluntad de la Generalitat valenciana de poner "alfombra roja y orquesta" a las inversiones empresariales. "Que sepan que este es un territorio amable con las inversiones estratégicas", dijo, para añadir que mantiene la aspiración de lograr la "soberanía energética". "En eso, soy más indepe que los jóvenes de la CUP", ironizó.

#### 24

# El BCE baja los tipos tras el alivio de la inflación

El Eurobanco lanza un balón de oxígeno a la economía y recorta el precio oficial del dinero en 0,25 puntos, pero rebaja ligeramente las previsiones de crecimiento para los próximos tres años

#### ÁLVARO SÁNCHEZ **Madrid**

La desescalada de los tipos de interés toma cuerpo. El Banco Central Europeo aprobó ayer por unanimidad un nuevo recorte de 25 puntos básicos en el precio del dinero, el segundo en lo que va de año, en un ejercicio de confianza en que la inflación, ese largo dolor de cabeza que dura ya tres años, está cada vez más bajo control. "[Ante] la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria, resulta apropiado ahora dar un paso más en la moderación del grado de restricción", señaló la presidenta, Christine Lagarde. Con la decisión, la facilidad de depósito, el tipo de referencia, queda en el 3,5%. Mientras que el tipo de las operaciones principales de refinanciación baja al 3,65% y el marginal de crédito al 3,90% al ejecutarse un ajuste técnico que reduce ambos indicadores en 35 puntos básicos adicionales.

Es solo el principio: los inversores esperan, como mínimo, una bajada más este 2024 y varias el curso que viene, aunque Lagarde eludió dar pistas y se remitió, como viene haciendo en sus últimas comparecencias, al análisis de los datos por venir y a un enfoque reunión a reunión. "Qué será, será", bromeó en español.

Además de la decisión de política monetaria, los expertos del BCE también han actualizado sus previsiones de inflación. Sin grandes cambios: prevén que la inflación general se situará, de media, en el 2,5% este 2024, en el 2,2% en 2025 y el 1,9% en 2026, exactamente igual que en las proyecciones de junio. "Los datos de inflación recientes han sido, en conjunto, acordes con lo esperado", explicó Lagarde. Si revisan al alza (una décima) la inflación subyacente para 2024 y 2025, que será del 2,9% y el 2,3% respectivamente, algo que achacan al limpacto de la infla-



Christine Lagarde saludaba el miércoles a José Luis Escrivá, en una foto compartida en su perfil de X.

ción de los servicios, "más alta de lo previsto" —del 4,2% en agosto, dos décimas más que en julio—.

La vuelta a la normalidad tendrá dientes de sierra. Lagarde espera que la inflación dé alegrías en septiembre, pero "vuelva a aumentar en el tramo final" de 2024, cuando la comparación de los precios de la energía con los del año pasado ya no será tan favorable. Sin embargo, el bache no supone, a priori, una amenaza: "La inflación debería disminuir hacia nuestro objetivo en la segunda mitad del próximo año", auguró. En cuanto al crecimiento, las noticias no son tan favorables: sus analistas proyectan un avance del PIB del 0,8% en 2025 y al 1,5% en 2026, una revisión a la baja respecto a junio, de una décima cadaño, por la menor contribución de la demanda interna. "Las condiciones de financiación siguen siendo restrictivas, y la actividad económica es aún contenida, como reflejo de la debilidad del consumo privado y de la inversión", justificó Lagarde.

Entre los riesgos, citó las dis-

rupciones comerciales, los posibles repuntes del precio de la energía, así como una eventual caída de las exportaciones europeas. En el campo de los halagos, en cambio, no ahorró piropos al plan Draghi para mejorar la economía europea, que calificó de "formidable", y que cree recoge un diagnóstico "severo pero justo". Lagarde hizo un llamamiento al liderazgo de los políticos europeos y de la Comisión para que lleven a cabo las reformas estructurales y otras propuestas como la unión de capitales, "extremada-

mente útiles para Europa y para nosotros como banco central".

La mayoría de analistas descuenta un nuevo recorte en la reunión del 12 de diciembre, pero hay más dudas sobre lo que ocurrirá antes, en la de octubre, donde no se descarta una pausa, pero tampoco otro ligero descuento de un cuarto de punto. "Pensamos que las especulaciones del mercado en torno a otro recorte el mes próximo son optimistas", defienden desde BlackRock, que solo ve factible ese escenario si la economía se deteriora con fuerza.

Lagarde insistió en que no hay una senda de recortes predeterminada, tampoco en su volumen, y que antes de pronunciarse analizarán una amplia batería de datos. Aunque el BCE siempre ha reafirmado su independencia, pueden entrar en juego variables externas, como la magnitud del primer recorte de tipos desde 2020 por parte de su homólogo estadounidense, Jerome Powell, en la reunión de la Fed del 18 de septiembre. "Un recorte mayor de lo esperado de la Reserva Federal puede aumentar la presión para que el BCE haga más de lo que se descuenta actualmente", sostien e Nadia Gharbi, de Pictet.

Si el descenso de los tipos en junio tuvo un cierto aroma a cambio de ciclo, este de septiembre se el de afianzar un nuevo rumbo que se antoja ya inamovible a medio plazo, certificando el final de la receta del dolor de Fráncfort: diez subidas ininterrumpidas parra combatir una inflación que llegó a superar el 10% en octubre de 2022, su máximo histórico.

Entonces, los responsables del Eurobanco seguramente habrían firmado estar donde están hoy: la inflación está en niveles muy cercanos a su objetivo del 2%, al moderarse al 2,2% en agosto, empujada por las caídas de los precios del gas y el petróleo. Y aunque el crecimiento da señales de fatiga, los tipos altos, que han restringido

La decisión de la entidad abarata la financiación, pero resta atractivo a los productos de ahorro

# Hipotecas más baratas y peores depósitos

MIRIAM CALAVIA Madrid

La rebaja de los tipos de interés se traduce en un desaĥogo para los particulares que deben dinero, gracias a que la financiación se abarata, pero abona el terreno para unas peores remuneraciones del ahorro.

El movimiento del BCE lo ha ido anticipando el euríbor, aliviando la carga financiera de quienes tienen hipotecas a tipo variable. El indicador ha acelerado la tendencia bajista y ha perforado la barrera del 3% en tas a diaria por primera vez desde finales de 2022. Se prevé que la media de septiembre ronde el 2,9%. Así, las letras de las hipotecas variables experimentarán una notable rebaja, teniendo en cuenta que hace un año la curva del euríbor marcaba máximos por encima del 4%. El diferencial es ya de más del 1%.

"El impacto sobre los hipotecados será directo y a la baja en las cuotas a pagar durante las próximas revisiones", comenta Juan José del Valle, de Activotrade. Para importes pendientes de 150.000 y 250.000 euros, la letra mensual se puede reducir entre 50 y 100 euros, lo que significa un ahorro anual superior a los 1.000 euros.

Con el euríbor en mínimos anuales y la senda de la normalización monetaria en marcha, se espera que la banca se anime a relajar las condiciones hipotecarias y que aumente la demanda de crédito. "Los bancos comenzarán una nueva estrategia de captación de clientes con una mejora de condiciones para cumplir objetivos anuales", apunta Ricar-do Gulias, consejero delegado RN Tu Solución Hipotecaria. "Esperamos mejoras bastante evidentes en las ofertas hipotecarias, sobre todo en hipoteca fija y mixta", afirma Simone Colombelli, director de hipotecas de iAhorro.

En el lado negativo se encuentran los ahorradores, que recibirán intereses menos atractivos. El giro monetario ya se ha materializado en las letras del Tesoro, con rentabilidades cada vez másbajas, incluso por debajo del 3%. En los nuevos depósitos a plazo fijo, los últimos datos disponibles sitúan el tipo medio en el 2,64%.

Los expertos aconsejan no esperar mucho para aprovechar las últimas oportunidades en rentafija y las remuneraciones que todavía aguantan alrededor del 3,5% TAE en los depósitos a un año. Es el momento, además, de buscar plazos más largos. "Hay depósitos que ofrecen tasas de hasta el 3,65% a plazos de cuatro a cinco años", comenta Olivia Feldman, de HelpMyCash.com.

el acceso a financiación y encarecido la factura de hogares y em-presas endeudadas, lo cual tiende a enfriar el consumo, no han generado una recesión de amplio alcance ni han provocado turbu-

lencias en los mercados. La evolución dentro de los países del euro, sin embargo, es muy desigual, como subrayó Lagarde que situó a España y los Países Bajos en el grupo de cabeza del cre-cimiento, y a Alemania en el de cola. No fue la única referencia a España. Preguntada por José Luis Escrivá, nuevo gobernador del Banco de España, que asistía a su primera reunión del Consejo de Gobierno, dijo que le habían dado la bienvenida y efectuó "aportaciones muy útiles".

#### Mercado laboral

Lagarde destacó el buen comportamiento del mercado laboral, que ha sujetado el crecimiento en tasas positivas, aunque anémicas: la tasa de paro, del 6,4% es la más baja desde que existe el euro. Y por ahora lo ha hecho sin incómodos efectos colaterales: las subidas salariales han dado señales de ralentización en el segundo trimestre, espantando el fantas ma de la peligrosa espiral pre-cios-sueldos. "La inflación interna sigue siendo alta, ya que los sala-rios continúan subiendo a un ritmo elevado. Sin embargo, las presiones sobre los costes laborales se están moderando, y los beneficios están amortiguando parcial-mente el impacto de las subidas salariales sobre la inflación".

En este largo periodo de tipos altos, la francesa se ha ganado por el camino un enemigo: los hipo-tecados a tipo variable, dado que la subida de las cuotas propiciada por la dura política de tipos del BCE ha sido un golpe financiero para muchos. Pero la relación con sus detractores parece en vías de mejorar: el euríbor ya está por debajo del 3%, su nivel más bajo en casi dos años, y el papel de agraviado salta a los ahorradores de perfil conservador. También dejan atrás sus mejores tiempos los , bancos: el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, cree que su rentabilidad ya ha alcanzado un tope al acabar el ciclo de subidas de tipos que les nutren de ingresos hipotecarios extra.

De momento, los ajustes a la baja en los productos conservadores son pequeños. Renault Bank ha recortado del 3,34% TAE al 3,14% TAE su depósito a 12 meses y MyInvestor ha reducido del 3,5% al 3,25% el de a 3 meses. Los neobancos son los que siguen ofreciendo los rendimientos más jugosos. Recientemente, Bankinter elevó el interés de su cuenta digital hasta e13,25% TAE para saldos medios desde 50.000 euros. E ING ha lanzado un nuevo depósito al 2,75% TAE a cuatro meses.

Pero, ante la que se avecina, los fondos monetarios se perfilan como alternativa a los depósitos, con rentabilidades del 3,79%.



# El precio de los alimentos se frena a la menor tasa en casi tres años

Su coste crece el 2,5%, mientras que la inflación cierra el verano en el 2,3%

#### DENISSE LÓPEZ

Madrid

El verano ha dejado algo más que turistas para el país, también ha traído una notable desaceleración de la inflación, según confirmó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Índice de Precios al Consumo cerró agosto en el 2,3%, cinco décimas menos respecto a julio y la tasa más baja en un año, pese a que sea una décima más que el dato adelantado hace dos semanas. La subyacente, que excluye los alimentos frescos y la energía por ser los más volátiles, también experimentó un ligero retroceso, hasta el 2,7%

Esespecialmente significativa la bajada del coste de los alimentos, cuya tasa se ha situado en el 2,5%, la menor desde octubre de 2021. Fuentes del Ministerio de Economía aseguran que "esta reducción está permitiendo acercar la inflación de los alimentos al índice general, gracias a las medidas de apoyo".

Camilo Ulloa, economista de BBVA Research, admite que el reciente dato ha sido una sorpresa positiva, superando por segundo mes consecutivo sus expectativas. La moderación en

los precios de la energía y los alimentos no elaborados ha sido clave, especialmente en sectores como el aceite. Aunque el llamado oro líquido se ha encarecido un 25% en términos interanuales, si se observa la evolución reciente, el resultado es que lleva cuatro meses seguidos de bajadas, lo que no ocurría desde el verano de 2022. Además, entre julio y agosto el precio cayó un 1,7%. Por otra parte, los productores agrícolas, cuyos márgenes son más sensibles a los shocks de precios, han visto un alivio con la caída de los precios de los carburantes

En efecto, uno de los motores principales de esta desaceleración ha sido el sector energético. Un reflejo de ello es que los combustibles líquidos se han abaratado un 9,8% y el gasóleo un 9,0% respecto a agosto de 2023. Manuel Hidalgo, economista y profesor de la Universidad Pablo de Olavide, recuerda que en las últimas semanas, el barril de Brent, de referencia en Europa, ha bajado incluso por debajo de los 70 dólares. "Lo mejor es que no hay señales de que vaya a haber un repunte significativo en el corto plazo". El abaratamiento del petróleo ha impactado en el coste de la gasolina, que se encuentra en niveles muy próximos a los que había antes de la guerra.

La estabilidad en el sector energético se extiende al gas, que en este mes ha sido casi un

1% más barato que en agosto del año pasado. Esto sugiere que no habrá aumentos significativos en las tarifas eléctricas, al menos desde este frente. Para Hidalgo, el contexto genera un buen entorno para que la inflación siga cayendo en los próximos meses "La energía, especialmente los combustibles, seguirán siendo un factor de alivio. A esto se suma la estabilización del coste de los alimentos".

No todos los sectores muestran la misma moderación. El turismo, que experimentó un auge masivo durante el verano, ha generado presiones inflacionarias. Los vuelos nacionales repuntaron un 21% entre agosto del año pasado y este, siendo el segundo elemento en todo el índice que más se encarece. Los paquetes turísticos nacionales también repuntaron un 12% y el transporte de pasajeros por mar, principalmente cruceros, un 14%

Además, aunque el país se despide del mes en el que por antonomasia las familias viajan, lo cierto es que se trata de un motor importante en la economía y esto no cambiará en el medio plazo. Por lo tanto, "no habrá una caída drástica en los precios", según analiza la economista de Funcas.

En cualquier caso, los expertos coinciden en que, a pesar de las posibles fluctuaciones, la tendencia general de la inflación es favorable. Los salarios, que están creciendo a un ritmo del 2,9%, también juegan un pa-pel importante. "Esa diferencia positiva respecto al IPC ayudará a mejorar el poder adquisitivo de los hogares", concluye Hi-dalgo. Ulloa, por su parte, pone el acento en la subyacente, que será más persistente por el sector servicios.

### Los 'smartphones', en caída

En agosto, los consumidores se han encontrado con la sorpresa de que comprar un móvil o un ordenador es. a día de hoy, notablemente más barato que hace un año. Los equipos de telefonía móvil han registrado una impresionante bajada del 11,7% respecto al mismo mes de 2023, según los datos del INE. Los ordenadores personales caen el 5,9%.

Otros productos tecnológicos y de ocio también han mostrado

moderadas caídas en sus precios. Los televisores. reproductores DVD, grabadoras y demás equipos similares han registrado una caída en la tasa del 1,8%, según el INE. Otro sector donde se ha notado una moderación de los precios son los vuelos internacionales, que se han abaratado un 8.1%. Contrasta con el repunte de los viajes nacionales, que son un 21% más caros que en verano del año pasado.



El ministro Carlos Cuerpo, ayer durante una conferencia en la sede del Consejo General de Economistas, en Madrid. CARLOS LUJÁN (EP)

# El Gobierno propone crear una comunidad autónoma virtual para reducir burocracia

Economía convoca a las regiones para empezar a identificar áreas en las que se pueda facilitar la obtención de licencias y permisos

#### ANTO NIO MAQUEDA Madrid

El Ministerio de Economía busca una nueva vía para facilitar la obtención de permisos y que se pueda operar en toda España con una especie de licencias únicas que estén siempre consensuadas con las comunidades autónomas. Y quiere empezar a trabajar en su desarrollo mano a mano con los gobiernos autonómicos. Para ello, los ha convocado a una conferencia sectorial en la que quiere comenzar a identificar áreas en las que se pueda avanzar en este sentido.

La fórmula para desarrollar esta idea es bastante imaginativa. El informe Letta sobre el mercado único europeo propo-ne la creación de un Estado 28 ficticio en la UE. Y esta propuesta se recoge también en el programa político de la presidenta de la Comisión Europea para su nuevo mandato. Se trata de una suerte de espacio jurídico en el que se puedan conseguir por la vía rápida licencias y permisos para operar sin problemas en todos los países de la Unión. Es una homogeneización básica de requisitos que quitaría carga bu-rocrática y que permitiría a las empresas operar en distintos Estados con una sola licencia. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere adoptar esta misma idea para usarla dentro del Estado

La fórmula para desarrollar la idea se basa en el reciente informe 'Letta'

La iniciativa no puede interferir en competencias transferidas

### Hasta 500 casos revisados bajo la anterior legislación

El Gobierno de Mariano Rajoy ya aprobó una ley de mercado que, sin embargo, terminó vaciada en los tribunales. A su amparo se llegaron a revisar hasta 500 casos que habían sido enviados a Competencia. La casuística era muy variada: tanatorios que no permitían que funerarias de otros municipios acudieran a ellos; exigencias de licencia urbanística para colocar solo una antena; la prohibición a autoescuelas de impartir clases teóricas online; las diferencias existentes entre regiones para conceder estrellas a los hoteles, o que no se aceptaran análisis clínicos de otras autonomías. En general, un ámbito en el que se incidía mucho eran las barreras al comercio o las exigencias al etiquetado. Pero el varapalo en la justicia hizo que esta vía se

español, caracterizado por una estructura muy descentralizada en la que muchas de estas com-petencias regulatorias residen en manos de las comunidades o los avuntamientos. El Ministerio de Economía pretende crear, de forma virtual, un distrito o régimen 18 en el que se puedan obtener permisos o licencias que valgan para todas las comunidades.

Esta iniciativa debe abordarse con un respeto absoluto a las competencias de las comunidades, subrayan fuentes del ministerio. De hecho, el Gobierno de Rajoy ya creó una especie de pasaporte único por el cual si una comunidad daba una licencia, esta valía para las demás. Pero este principio de legislación de origen y reconocimiento mutuo, que es básico para el funciona-miento de la UE, no se podía aplicar entre comunidades autónomas en España: los tribuna-

paralizase. La vicepresidenta . Calviño ya intentó en su momento cambiar la estrategia, convirtiendo la conferencia sectorial entre comunidades en un foro en el que se fomentasen las mejores prácticas, se identificasen barreras y se diesen más facilidades para hacer negocios. El distrito 18 brinda ahora una nueva oportunidad: España se encuentra en el puesto 30 del mundo a la hora de dar facilidades para hacer negocios, según el informe Doing Business que elabora el Banco Mundial.

les lo tumbaron porque atentaba contra las competencias autonó-micas. Y recomendaban en su lugar armonizar la regulación.

La Comisión Europea ha reprochado muchas veces a España los problemas que sufre de unidad de mercado. Las empresas siempre se han que jado de la fragmentación de los mercados entre autonomías y de tener que hacer frente a 17 normativas distintas. Un ejemplo que se solía poner era que un ascensor que se produzca en Zaragoza se pu-diera vender en Sevilla sin tener que hacer frente a más burocracia. O que haga falta lograr permisos de apertura para cada co-munidad. Un sector que ha criticado a menudo estas barreras es el de la distribución y las gran-des superficies. Recientemente, la Comunidad de Madrid ha aprobado que las licencias de otras autonomías sean válidas en su territorio. Es la llamada Ley de Mercado Abierto.

#### Línea de trabajo

Ahora Economía pretende impulsar esta línea de trabajo me-diante el diálogo más exquisito: quiere poner de acuerdo a las comunidades para ir encontran-do áreas donde poner en práctica ese distrito 18. Y que una serie de requisitos básicos sean aceptados y sirvan para operar en todas las comunidades. Por este motivo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, convocó ayer a las comunidades a una conferencia sectorial sobre regulación que se celebrará el próximo miércoles 18 y en la que se tratará de avanzar en este punto. La intención es buscar áreas en las que se pueda trabajar ha-cia ese modelo. Así lo anunció ayer en una intervención en el Consejo General de Economistas. En la convocatoria remitida a los consejeros autonómicos simplemente se incluye dentro del orden del día: "Nuevas líneas de actuación de política de eco-nómica. Identificación de barreras". En cualquier caso, esta es una materia muy sensible para las comunidades porque tienen sus propias legislaciones. Siempre despierta recelos. De ahí que Economía se muestre muy escrupulosa con los ámbitos competenciales.

En esta conferencia también se quiere aplicar el distrito 18 a las licencias que conceden los avuntamientos. La Federación Española de Municipios y Provincias ya participa regularmente en esta conferencia sec-torial de regulación. Es más, un ejemplo que brinda Economía s el de los puntos de recarga de los coches eléctricos. Esta es una competencia de los ayuntamientos y sería muy importante lograr unos requisitos comunes que faciliten su instalación, sobre todo ahora que es una de las infraestructuras que se tienen que desarrollar a toda prisa para cumplir con los objetivos de inversiones de los fondos

europeos.

# Saiz busca apoyos para sacar adelante la última parte de la reforma de pensiones

Los socios del Gobierno plantean varias críticas a las medidas acordadas con los agentes sociales

#### RAQUEL PASCUAL Madrid

La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, acudió aver a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, para presentar a los grupos parla-mentarios los detalles del último acuerdo de pensiones pactado entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos el 31 de julio. De paso, la ministra intentó recabar apovos para sacar adelante los diferentes textos legislativos que desarrolla-rán las medidas acordadas. Para obtener este respaldo, Saiz reiteró que el acuerdo social "ha emanado de las propias recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo" ante la que comparecía.

El PP y Vox reclamaron a la ministra un "cronograma legislativo" que informe de cuándo su Ministerio trasladará al Parlamento los vehículos legales (decreto ley o proyecto de ley) para la tramitación del acuerdo. La titular de Seguridad Social no concretó dicho calendario, pero aseguró que "lo pactado requiere de distintos instrumentos que van desde desarrollos reglamentarios, hasta cambios legales o convenios (con las comunidades autónomas) y cada uno tiene un cauce". En cualquier caso, todos esos desarrollos se producirán "en próximos días

y semanas", indicó Ambos grupos exigieron los estudios de impacto económico de las medidas acordadas, algo que Saiz dijo que su departamento aportará encuanto las iniciativas lleguen al Congreso.

Las medidas relacionadas con cambios en las modalidades de jubilación que requieran cambios en la Ley de Seguridad Social serán las que el Gobierno tendrá más complicado sacar adelante, a tenor de las críticas planteadas ayer en el Pacto de Toledo por alguno de los portavoces de los grupos que sustentan al Gobierno en las Cortes.

La portavoz del PNV, Idoia Sa-gastizabal, calificó de "positivo en general" el texto, así como el apoyo del grupo vasco a los futuros convenios entre los sistemas de salud autonómicos y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Pero el portavoz parlamentario de EH-Bildu, Iñaki Ruiz de Pineo, reclamó al Gobierno que de forma previa a la tramitación de los textos presenten sen dos informes que recojan el posible impacto en la salud de los trabajadores de todas las medidas destinadas a prolongar la edad de jubilación y la vida activa, así como la repe cusión en el Sistema Nacional de Salud del incremento de las competencias de las mutuas. Además, exigió a Saiz que las futuras jubilaciones anticipadas sin recortes de pensión en las profesiones pe nosas no se negocien sectorial-

Al portavoz del Grupo Republicano (ERC) Jordi Salvador reclamó al Gobierno una negociación paralela con los grupos de izquierdas durante la tramitación



Elma Saiz, ayer en el Congreso de los Diputados. J.P. GANDUL (EFE)

parlamentaria: "Hay cosas que se pueden mejorar y otras que se pueden discutir porque si no, podríamos tener un disgusto", dijo en clara referencia a la posibilidad de que las iniciativas legislativas no logren los apoyos suficientes.

Dicho esto, planteó varias reticencias a las nuevas fórmulas de colaboración con las mutuas, así como a lo que consideró un sistema insuficiente de jubilaciones anticipadas sin recortes de la pensión a las profesiones penosas. Y, finalmente, rechazó frontalmente la intención del Ejecutivo de recuperar las boficaciones a las cotizaciones a las empresas que prevengan con éxito la siniestralidad.

En este sentido, la respuesta de Saiz fue clara: "No se trata de trabajar más sino mejor" y también incidió en que el nuevo marco colaborador con las mutuas "no supone ningún atisbo de privatización (de la sanidad)". Así, recordó que las mutuas

Así, recordó que las mutuas forman parte del propio sistema de Seguridad Social y que es este organismo el que dicta su estrategia, hasta el punto en que el pasado año estas entidades tuvieron un excedente de 1.200 millones de euros que se ingresaron en el Fondo de Reserva de las penel

siones. Además, pese a los cambios de la reforma, la capacidad de dar de alta y de baja a los trabajadores sigue siendo de los médicos de familia de los servicios públicos de salud y el trabajador puede rechazar en cualquier momento ser atendido por una mutua, precisó Saiz.

Precisamente esta capacidad de los facultativos de los servicios públicos regionales para dar bajas y altas es la que criticó el portavoz de Junts, Josep María Cervera, para quien las mutuas deberían ser las encargadas de decidir cuándo los empleados empiezan y terminan una baja laboral.

# Los ganadores de la lotería tapan agujeros, compran casas y se casan

GORKA R. PÉREZ Madrid

Quién no ha fantaseado alguna vez con que le toque la lotería. Es un pensamiento recurrente incluso para aquellos que no juegan. Hay estudios que analizan el resultado final de estas disyuntivas. El último lo publicó ayer Fedea, y sus conclusiones, aunque difieren en función de la tipología del agraciado y de la cuantía del premio, resuelven que la mayoría de españoles deja de trabajar al menos como lo hacía hasta ese momento, se compra o salda la hipoteca de su vivienda princi-

pal, y decide contraer matrimonio en lugar de separarse, aunque no tener hijos.

El documento de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), titulado Algo más que "tapar agujeros":efectos de los premios sobre algunas decisiones económicas y personales de los españoles, ha sido elaborado por Julio López Laborda, Jaime Vallés Giménez y Anabel Zarate Marco usando los microdatos del Panel de Hogares del Ministerio de Hacienda entre 2016 y 2021.

El trabajo de Fedea —que en distintos apartados advierte de la heterogeneidad de las respuestas en función de variables como la edad, el estado civil, o el nivel de renta de cada grupo analizado—, disgrega las respuestas obtenidas en dos categorías principales: por un lado, aquellas que sitúa en el margen intensivo (en la decisión de trabajar más o menos); y por otro, las que se encuentran en el margen extensivo (en la decisión de trabajar o no).

Así, en las primeras, el estudio muestra que las rentas del trabajo salarial y empresarial del sujeto premiado "se ven reducidas en un 1,66% y 0,77%, respectivamente, por cada 100.000 euros de premio". Esto es, que trabajan menos tiempo. Por lo general, quienes se comportan en mayor medida de esta manera son "mujeres no casadas y sin hijos".

Una vez detallado el perfil mayoritario, el estudio indica que este se reproduce especialmente dentro del colectivo de asalariados, y de manera significativa entre las personas con ingresos bajos y de más edad. "Por el contrario, en el caso de los autónomos, es representativa para la mitad con ingresos más elevados y entre los más jóvenes.

En cambio, no parece que los premios hayan afectado significativamente a las rentas derivadas 
de las pensiones y las prestaciones 
por desempleo", indica el texto. 
Para muchos premiados no resulta viable la fórmula de adelantar 
la jubilación, puesto que muchos 
de ellos pueden no acreditar los 
requisitos necesarios.

En cuanto a la decisión de seguir trabajando o no, las respuestas analizadas "parecen evidenciar que los premios inducen a los asalariados a dejar de trabajar por cuenta ajena, si son mujeres, no tienen hijos, están más cerca de la edad de jubilación, tienen poca renta y el premio es pequeño", explican los autores "No obstante", matizan, "hay ciertos perfiles de premiados (hombres, con hijos, cercanos a la edad de jubilación y con renta elevada) que deciden emprender".

Una vez lo ganan, los agraciados suelen ingresar el premio en un depósito bancario que ya tenían abierto, y lo emplean los años posteriores para invertir en activos inmobiliarios y financieros, "en especial, en vivienda habitual y fondos de inversión", dice el estudio, y, en algunos casos, para cancelar deudas.





Una barredora en Lugo. ELISEOTRIGOT (EFE

# Los fondos KKR, Blackstone, EQT, Macquarie y Cinven toman posiciones para comprar Urbaser

Se espera que haya ofertas a finales de mes y que la venta no supere los 5.000 millones de euros

#### JUAN CRUZ PEÑA ÁLVARO BAYÓN **Madrid**

Comienza la puja competitiva de la mayor operación corporativa del año en España. Varios de los grandes fondos de inversión internacionales están ya tomando posiciones para adquirir Urbaser, propiedad del fondo de inversión Platinum Equity. Según señalan varias fuentes al tanto del proceso, KKR, Blackstone, EQT, Macquarie y Cinven tienen interés en adquirir la compañía. Algunos de ellos ya han contratado asesores financieros y legales y otros están sondeando el mercado para su contratación. Los diferentes fondos han declinado hacer comentarios.

Las fuentes consultadas señalan que en las últimas semanas se ha repartido el cuaderno de venta y abundante documentación proporcionada por la empresa a los potenciales interesados. El informe alcanza las 1.000 páginas, lo que da prueba de la complejidad que entraña la compañía. Se espera que las primeras ofertas no vinculantes lleguen a finales de septiembre. Urbaser está siendo asesorada para esta venta por Banco Santander y Citi.

Entre los compradores se presentan algunos de los actores más relevantes en el mundo del capital riesgo tanto a nivel mundial como en España. Para esta operación, varios pretenden hacer la compra desde sus divisiones de infraestructuras. Aunque son fondos habituales en sectores estratégicos en España como la energía, las telecomunicaciones, el sector inmobiliario o el gran consumo, alguno están canalizando esta potencial adquisición desde sus sedes de Londres. No esperan tener problemas desde el punto de vista de la sautorizaciones regulatorias.

La gran incógnita está en la valoración. Aunque antes del verano, en el mercado financiero se hablaba de hasta 6.000 millones de euros, fuentes al tanto de la situación de la firma liderada por Fernando Abril-Martorell y asesores del mercado creen que en ningún caso se superarán los 5.000 millones por la venta.

Se espera que se transaccione a unas 10 veces el ebitda, tal y como aparece reflejado en el cuaderno de venta, aunque los resultados más recientes, que dan la mejor foto de la situación actual de su negocio, son aún confidenciales. De acuerdo a sus cuentas anuales, publicadas en junio, cerró el ejercicio de 2023 con unos

Platinum se hizo con la gestora de residuos en 2021 por 3.500 millones

La compañía cuenta con más de 50.000 trabajadores en 15 países beneficios de 211 millones. Entre las dudas expresadas por alguno de los asesores interesados en esta compraventa está saber si finalmente Argentina estará dentro del perímetro de la operación. Según detallan, las características especiales en este país podrían suponer un impedimento en el proceso. De hecho, en diciembre, antesde lanzar la venta, comunicó al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), donde tiene una emisión de pagarés registrada, la segregación del negocio argentino en una nueva sociedad.

Urbaser cuenta con más de 50.000 trabajadores en 15 países. Posee 150 plantas de tratamiento de residuos para dar servicios a 70 millones de personas anivel mundial. Desde que Platinum la compró por 3.500 millones en 2021 a China Tlanying (CNTY), ha vendido su división en los países nórdicos a Cube Infraestructuras y su filial en Reino Unido a FCC. Además, se ha repartido dividendos durante este periodo.

La pujanza de la actividad en el sector en el que opera ha permitido que la firma siga revalorizándose año tras año. Cabe destacar que ACS vendió esta empresa, dedicada a la gestión de residuos, a CNTY por 1.114 millones en 2020, menos de una cuarta parte de las cifras que se manejan ahora.

La importancia de la economía circular y la gestión de residuos en un contexto de emergencia climática son cada vez más valoradas por el mercado. En España, la tasa de basura que cobran los ayuntamientos se ha incrementado en los últimos meses al mayor ritmo en 10 años, según los datos de IPC proporcionados por el INE.

# Fondos de Grifols preparan un frente contra la opa de Brookfield

#### A. B. Madrid

El fondo canadiense Brookfield, en alianza con la familia Grifols, avanza en la opa por la compañía de hemoderivados. La firma y la familia plantean una oferta con un precio diferente para las acciones a y las b, pero con la misma prima. Algo que ha soliviantado a grandes accionistas, quienes han contactado con despachos de abogados para plantear una batalla legal si la opa se lleva a cabo en esos términos.

Las acciones B cuentan con menos derechos políticos, pero permiten a sus titulares cobrar un dividendo preferente. El mercado, por tanto, también les otorga un valor diferente. Por tanto, Brookfield y los Grifols plantean una oferta con dos precios diferentes. No obstante,

para ello cuentan con un importante escollo, los estatutos de la empresa, que blindan los mismos derechos y tratamiento, lo que Brookfield y los Grífols quieren salvar pagando la misma prima. Los estatutos sociales les confieren otra salvaguarda. Tras la opa, los dueños de las acciones b también podrán activar un derecho de rescate v exigir que adquiera sus títulos a un precio similar al de la opa, si esta se dirije solo a los titulares tipo a. Por ello, Brookfield se plantea condicionar la opa a una junta extraordinaria que elimine de los estatutos esta condición.

Este elemento es el que inquieta a los accionistas de los títulos b de Grifols. Fuentes financieras apuntan que fondos activistas están adquiriendo acciones b para posicionarse de cara a un eventual pleito.

#### Las Bolsas

| $\uparrow$ | $\uparrow$       | $\uparrow$ | $\uparrow$ | $\uparrow$   | $\uparrow$ |
|------------|------------------|------------|------------|--------------|------------|
| IBEX 35    | EURO<br>STOXX 50 | FTSE 100   | DAX        | DOW<br>JONES | NIKKEI     |
| +1,08%     | +1,06%           | +0,57%     | +1,03%     | +0,58%       | +3,41%     |
| 11.400,20  | 4.814,08         | 8.240,97   | 18.518,39  | 41.096,77    | 36.833,27  |
| +12,85%    | +6,47%           | +6,57%     | +10,55%    | +9,04%       | +10,07%    |

#### Bolsa española / IBEX 35

| TÍTULO          | ÚLTIMA     |        | CIÓNDIARIA |        | AYER   |          | RIACIÓN AÑO S |
|-----------------|------------|--------|------------|--------|--------|----------|---------------|
|                 | COTIZACIÓN | EUROS  | 7.         | MAX.   | MIR    | ANTERIOR | ACTUAL        |
| ACCIONA         | 125,3      | -0,1   | -0,08      | 127,9  | 125,3  | -1,26    | -5,93         |
| ACCIONA ENERGÍA | 21,86      | -0,06  | -0,27      | 22,46  | 21,86  | -16,84   | -21,94        |
| ACERINOX        | 9,045      | 0,12   | 1,34       | 9,1    | 8,965  | -1,32    | -16,24        |
| ACS             | 40,52      | 0,1    | 0,25       | 41,02  | 40,26  | 23,76    | 0,65          |
| AENA            | 189,5      | 1,5    | 0.8        | 190,2  | 188,5  | 29,74    | 14,56         |
| AMADEUS         | 62,44      | 0,18   | 0,29       | 63,14  | 62,44  | 0,55     | -4,04         |
| ARCELORMITTAL   | 20,16      | 0,465  | 2,36       | 20,35  | 20     | -16,19   | -23,26        |
| BANCO SABADELL  | 1,83       | 0,03   | 1,64       | 1,843  | 1,808  | 70,29    | 61,73         |
| BANCO SANTANDER | 4,327      | 0,081  | 1.9        | 4,353  | 4,27   | 22,93    | 12,34         |
| BANKINTER       | 8,024      | 0,074  | 0,93       | 8,03   | 7,924  | 35,9     | 37,16         |
| BBVA            | 9,068      | 0.174  | 1,96       | 9,116  | 8,956  | 24,95    | 8,12          |
| CAIXABANK       | 5,474      | 0,14   | 2,62       | 5,474  | 5,394  | 50,59    | 43,16         |
| CELLNEX TELECOM | 36,15      | 0,03   | 0,08       | 36,7   | 36,13  | 2,27     | 1,29          |
| COLONIAL        | 6,22       | 0.07   | 1,14       | 6,255  | 6,18   | 10,91    | -6,11         |
| ENAGÁS          | 13,77      | -0,2   | -1,43      | 14,09  | 13,77  | -13,5    | -8,48         |
| ENDESA          | 19,72      | 0.045  | 0,23       | 19,86  | 19,695 | 1,6      | 6,58          |
| FERROVIAL       | 37,34      | -0,08  | -0,21      | 37,86  | 37,24  | 26,59    | 13,33         |
| FLUIDRA         | 21,08      | -0,28  | -1,31      | 21,74  | 20,86  | 7,23     | 13,32         |
| GRIFOLS         | 10,02      | 0,212  | 2,16       | 10,02  | 9,73   | -24,2    | -36,54        |
| I AG            | 2,312      | 0,022  | 0,96       | 2,325  | 2,242  | 27,61    | 28,58         |
| IBERDROLA       | 13,285     | -0,075 | -0,56      | 13,435 | 13,26  | 23,88    | 12,55         |
| INDITEX         | 49,82      | 1,44   | 2,98       | 49,89  | 48,89  | 35,82    | 22,7          |
| INDRA SISTEMAS  | 16,71      | 0,21   | 1,27       | 16,88  | 16,65  | 18,96    | 17,86         |
| LOGISTA         | 28         | 0,3    | 1,08       | 2.8    | 27,84  | 8,97     | 13,15         |
| MAPFRE          | 2,258      | 0,018  | 0,8        | 2,268  | 2,246  | 13,99    | 15,29         |
| MERLIN PROP.    | 11,41      | 0.05   | 0,44       | 11,57  | 11,36  | 37,78    | 12,92         |
| NATURGY         | 22,96      | -0,04  | -0,17      | 23,14  | 22,9   | -13,99   | -14,81        |
| PUIG BRANDS     | 19,8       | -0,2   | -1         | 20,6   | 19,79  | =        | =             |
| REDEIA          | 17,31      | -0,13  | -0.75      | 17,52  | 17, 31 | 15,46    | 16,97         |
| REPSOL          | 11,795     | 0,17   | 1,46       | 11,92  | 11,715 | -22,76   | -13,57        |
| ROVI            | 73,8       | -1,3   | -1,73      | 76,7   | 73,65  | 41,03    | 24,75         |
| SACYR           | 3,116      | 0,006  | 0,19       | 3,16   | 3,104  | 8,29     | -0,51         |
| SOLARIA         | 11,7       | -0.01  | -0,09      | 12,38  | 11.7   | -16,89   | -37,08        |
| TELEFÓNICA      | 4,214      | 0,003  | 0,07       | 4,23   | 4,186  | 6,42     | 19,16         |
| UNICAJA BANCO   | 1,161      | 0.012  | 1.04       | 1,173  | 1,15   | 13,76    | 29,1          |



Jared Isaacman saliendo ayer de la cápsula espacial a 700 kilómetros de la Tierra, en una imagen cedida por Polaris Program.

Isaacman y Gillis se convierten en las primeras personas sin acreditación de una agencia espacial gubernamental en salir al espacio gracias a la misión 'Polaris Dawn'

# El histórico paseo espacial de los primeros astronautas privados

#### FRANCISCO DOMÉNECH Madrid

Las misiones espaciales privadas ya no son solo una atracción cargada de adrenalina para turistas millonarios, que pagan costosísimos billetes para ser llevados en un vuelo suborbital de apenas unos minutos, gracias al que pueden acreditar que han estado en el espacio. Ahora también hay viajeros espaciales que realizan activi-dades que les permiten llamarse astronautas, según la nueva definición de la palabra. La misión Polaris Dawn está haciendo historia en ese nuevo capítulo de los vuelos espaciales comerciales: tras batir el miércoles el récord absoluto de altura orbital, ayer realizó los dos primeros paseos espaciales privados, es decir, hechos por astronautas comerciales, que no pertenecen a ninguna agencia es pacial como la NASA o la ESA.

El magnate tecnológico Jared Isaacman y la ingeniera aeroespacial Sarah Gillis completaron ayer la maniobra más arriesgada de la Polaris Dawn, que comenzó a las 11:58, hora peninsular española. En ese momento, arrancaron las últimas comprobaciones antes de abrir la escotilla de la Resilience, una nave Crew Dragon que Space X ha adaptado para este innova-

dor vuelo espacial de cinco días, que despegó el martes desde Cabo Cañaveral (Florida, EE UU).

A las 12:13 el control de misión dio desde la Tierra su visto bueno y la orden de empezar la operación, que comenzó de manera efectiva tras algo más de 35 minutos, cuando los trajes espaciales estuvieron llenos de aire. A continuación, el compartimento se despresurizó hasta alcanzar el vacío. Como esta cápsula espacial no tiene un compartimento que funcione como esclusa de aire, cuando el multimillonario comandante de la misión, Jared Isaacman, abrió manualmente la escotilla, los cuatro tripulantes enfundados en los nuevos trajes espaciales de SpaceX- sintieron lo que es estar en el espacio abierto. En ese momento la nave se en-contraba en el apogeo de su órbita, que se había reducido a un alejamiento máximo de 740 kilómetros tras haber marcado aver un récord histórico al superar los 1.400 kilómetros de distancia.

Pasadas las 12:50 Jared Isaacman asomó parte de su cuerpo fuera de la nave y comenzó a realizar pruebas de movilidad del traje espacial: "SpaceX, cuando volvamos a casa tenemos mucho trabajo que hacer, pero desde aquí parece un mundo perfecto", de-



Tripulantes de la misión Polaris Dawn, ayer, en una imagen cedida.

claró entonces Isaacman, ante la explosión de júbilo en el control de misión en las instalaciones de la compañía de Elon Musk.

Tras más de 10 minutos flotando parcialmente en el espacio, y siempre agarrado a una de las barras del dispositivo Skywalker montado en la cúpula de la nave, Isaacman regresó al interior de la Resilience y fue el turno de Sarah Gillis. La primera astronauta de SpaceX realizó exactamente las mismas comprobaciones de movilidad del traje espacial antes de entrar de nuevo en la nave y ce-

rrar la escotilla. Tras la represurización de la nave, el control de misión dio por concluida la operación, con una duración total de 1 hora y 46 minutos.

Así concluyó la primera prueba en el espacio exterior del nuevo traje espacial de SpaceX, que es de última generación y sirve para actividades dentroy fuera de la nave —tanto para d'espegue y aterrizaje como para paseos espaciales pero que tiene un punto vintage: de él sale un cordón umbilical que une a los astronautas a los sistemas de la nave y les permite res-

pirar, como tenían en los inicios de la era espacial los primeros trajes para actividades en el espacio fuera de la nave. Más adelante, se impusieron los trajes autónomos, que incorporan un maletín de soporte vital; de ese tipo son los que usaron tanto los astronautas que caminaron por la Luna durante el programa Ápolo como los que han realizado paseos espaciales des-de los transbordadores o la ISS y otras estaciones orbitales. Gillis e Isaacman, ambos estadounidenses, han entrado en un selecto club de poco más de 250 personas que han paseado por el espacio. Un club hasta ahora reservado a astronautas de la NASA, de la ESA y de las agencias espaciales rusa, canadiense, china y japonesa.

#### Asomados desde la nave

Esta es la segunda misión espacial de Jared Isaacman (41 años). un magnate tecnológico que además es piloto aéreo y astronauta comercial. Como sucede ahora con la Polaris Dawn, también Isaacman financió y fue el comandante en 2021 de Inspiration 4, la primera misión orbital de SpaceX con una tripulación formada solo por civiles. Sarah Gillis (30 años) es una ingeniera aeroespacial de la compañía de Elon Musk, en la que es responsable del programa de entrenamiento de astronautas y tiene además experiencia desde tierra en el control de misiones espaciales. Es su primer vuelo espacial y ya había hecho historia el miércoles cuando, junto con su compañera de misión Anna Menon, se convirtió en la mujer que ha volado más lejos de la Tierra.

Igual que en su día hubo que cambiar la definición oficial de astronauta, para poder incluir a los que participan en misiones espaciales comerciales pero no a cualquier turista espacial, después de lo visto ayer en la retransmisión online ofrecida por SpaceX, podría cambiar también lo que se entiende por paseo espacial.

En la comunidad astronáutica hay cierta polémica porque durante la actividad extravehicular, los astronautas no salieron totalmente de la nave. Estrictamente hablando, no pasearon. Y además no se soltaron ni un solo instante del dispositivo Skywalker, que con su nombre homenajea al mayor héroe de la saga Star Wars, pero que no deja de ser realmente un "andador para el cielo", que es lo que significa literalmente.

Ni los astronautas ni los paseos spaciales son lo que eran: ya na da es lo mismo en esta era espa-cial, en la que la empresa espacial privada SpaceX ha empezado a superar unos límites que antes solo estaban al alcance de agencias espaciales como la NASA. Ha sido solo una primera prueba, que se puede adornar con mayor o menor épica; pero ayer, por primera vez en la historia, dos ciudadanos particulares se asomaron al exterior de una nave espacial y contemplaron su planeta durante unos 10 minutos, a varios cientos de kilómetros de distancia.



El embalse de Ulidecona, en julio, en una imagen de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

# La sequía obliga a sacrificar toneladas de peces en embalses de la cuenca del Júcar

La confederación hidrográfica trata de auxiliar a las especies autóctonas mientras elimina a las invasoras

#### ESTHER SÅNCHEZ Madrid

A pesar de las últimas lluvias, hay embalses en la cuenca del Júcar a los que la sequía no da tregua y tienen tan poca agua que es necesario extraer toneladas de peces para que el resto pueda sobrevivir. En esta selección, se intenta salvar a las especies autóctonas, mientras que se sacrifica a las invasoras con el fin de que los peces que queden sean los más adecuados para el ecosistema y tengan sufficiente oxígeno para sobrevívir. Desde hace varios días la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) está retirando especies piscicolas del pantano de María Cristina, en Castellón, que solo cuenta con 0,33 hectómetros cúbicos de agua cuando su capacidad es de 18. De momento, han sacado casinueve toneladas de tres embalses. En el de María Cristina, donde todavía no han acabado, llevan

una tonelada, sobre todo de siluro, un pez invasor gigantesco que puede llegar a alcanzar los dos metros y pesar 100 kilos, que se ha ido expandiendo por España. "Ha habido tal sequía que estamos intentando que no mueran para que no se estropee más la calidad del agua que se emplea en agricultura y en abastecimiento de las poblaciones", explicó ayer en rueda de prensa la jefa de servicio del Área de Calidad de las Aguas y coordinadora de los trabajos, Concha Durán. En julio la CHJ decidió emprender por primera vez una actuación de estas características en la que se recogieron siete toneladas de peces del pantano de Beniarrés (Alicante) y 950 kilos del de Ulldecona (Castellón), que se encontraban entonces al 14% de su capacidad (ha bajado 3 puntos) y al 1% (está ahora al 0,11%), respectivamente.

La mayor parte son especies invasoras, porque de las autóctonas calculan que "solo queda un 10%, el resto son introducidas", indica Durán. Los pantanos son masas de agua artificiales, muy atractivas para la pesca, y algunas personas deciden llevar hasta allí

El plan intenta salvar el ecosistema y que no se agote el oxígeno en las aguas

La cuenca del Segura está al 17% cuando el año pasado estaba en un 25.3%

especies, como el siluro, sin tener en cuenta el daño que se hace al medio ambiente.

Las lluvias de la semana pasada dejaron buenos acumulados en gran parte del territorio de la cuenca del Júcar, pero no se han traducido enganancias importantes para los embalses, advierten fuentes de la CHJ, por lo que la demarcación sigue en la situación de sequía extraordinaria que se declaró en marzo. Se tomó esta decipitaciones provocó una reducción de las aportaciones a los ríos, un descenso de los recursos subterráneos y una menor acumulación de agua en los embalses El volumen de agua almacenada en la actualidad se encuentra cerca del 42% de su capacidad, una cifra que, aunque es levemente mayor que las medias de los últimos 20 y 30 años, no evita que la mayor parte de la cuenca siga sufriendo problemas de escasez hídrica. De las nueve unidades territoriales que componen la demarcación hidrográfica de la CHJ, entre las que se encuentran la del Turia, Palancia, Cenia-Maestrazgo o Júcar, solo esta última está en situación de normalidad.

#### Trasmallos y electropesca

Dado el escenario, la medida de retirar fauna piscícola continuará donde sea necesario y teniendo en cuenta la biomasa que se determinó en trabajos anteriores realizados "para conocer qué especies y en qué cantidad viven en los embalses", señala Durán. El objetivo de estos estudios no era la sequía, "sino conocer el estado ecológico de rios y embalses, porque pensamos que los peces son unos buenos bioindicadores", añade. Con esos datos establecieron unos umbrales, que se pudieran incorporar a la hora de elaborar los planes especiales.

Se emplean diferentes técni-

Se emplean diferentes técnicas: redes de cerco como las que se usan en alta mar, trasmallos fijos que se revisan cada día (arte de pesca formado por tres redes, más tupida la central) y electropesca. "Trabajan personas con conocimiento en ictiología que determinan qué práctica se utiliza dependiendo de las especies", apunta.

No es la única zona de España donde lo están pasando mal por la escasez de agua. La cuenca del Segura está al 17% cuando el año pasado se encontraba al 25,3%. Como consecuencia, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) declaró la situación de sequía extraordinaria a mediados de agosto en el tramo principal del Segura, del que dependen las zonas regables de las Vegas Alta, Media y Baja, el Campo de Cartagena, el Valle del Guadalentín y las comarcas de Águilas y Mazarrón.

En todo el territorio nacional, los embalses se encuentran al 49,3% de su capacidad total, mientras que el año anterior se encontraban a un 37%. También es más que la media de los últimos 10 años, un 47,6 %. Los datos de esta semana apuntan a una disminución de 127 hectómetros cúbicos.

## El calor y los incendios azotan Brasil

NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR São Paulo

Los eventos climáticos extremos se multiplican en Brasil. Para conseguir agua potable o comida, los Ribereños de la Amazonia caminan sobre la tierra cuarteada por la sequia donde antes hubo un río. Un río urbano ahora teñido de verde por las algas y la

falta de lluvias. Además, casi todo el territorio continental está envuelto en humo de incendios intencionados para clarear terreno, incluido el municipio donde se reúnen los ministros de Agricultura del G20 para hablar de sostenibilidad.

El aire de São Paulo, donde hace más de 100 días que no llueve, era aver el más contaminado del mundo por tercer día consecutivo. Mientras, las enfermedades respiratorias se agravan y cierran colegios. Brasil, donde el invierno está terminando, sufre la peor sequía en 70 años, desde que existen mediciones oficiales. Las llamas están afectando a uno de los parques nacionales más famosos, la Chapada dos Veadeiros. Y la región del Pantanal, el mayor humedal del mundo, está también entre las más afectadas. El Amazonas, el río más cau-

El Amazonas, el río más caudaloso del mundo, baja con muy poca agua para esta época, lo que se traduce en múltiples problemas, desde no tener agua potable, hasta quedarse sin pesca y sufrir enormes dificultades para el transporte de mercancías y personas en una región donde los ríos equivalen a carreteras. Y lo mismo ocurre en el río Madeira, uno de sus principales afluentes, lo que ha dejado aisladas y con importantes problemas de su-

ministros a numerosas comunidades de ribereños e indígenas.

El Gobierno sopesa retomar el horario de verano para evitar las restricciones de energía. El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, viaj ó hasta la Amazonia, donde visitó la aislada comunidad de Campo Novo. Allí entregó 150 purificadores de agua que potabilizan 5.000 litros de agua a la hora, según explicó el mandatario. Lula anunció también la creación de un comité técnico-científico dedicado a combatir el cambio climático y los eventos extremos.

# Ayudas de 40 millones para fomentar el uso de la bicicleta

La mitad servirán para financiar la compra de modelos eléctricos y el otro 50% se dedicará a sistemas públicos de alquiler

#### MIGUEL ÁNGEL MEDINA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer una partida de 40 millones de euros en ayudas estatales para impulsar la bicicleta, de las que 20 se destinarán a la compra de bicis eléctricas (tanto para particulares como para empresas), y otros 20 para desarrollar nuevos sistemas de bicicletas públicas de alquiler, como los que ya existen en Madrid (Bi-cimad) y Barcelona (Bicing), y abaratar los actuales. Con esa excusa Sánchez pidió a los alcaldes que deien atrás el "oscurantismo andejen atras et 'oscurantismo an-ticlimático" de aquellas urbes que eliminan carriles bici y que apues-ten por la movilidad sostenible. Además, presentó una campaña en apoyo del transporte público que trata de mostrar al metro, a los trenes y a los autobuses como un recurso más moderno y divertido que los coches de alta gama, y que engarza con la frase que pronunció el propio Sánchez el día 4, cuando dijo que aspiraba a una sociedad "con más transporte público y menos Lamborghinis'

La nueva campaña está protagonizada por chavales jóvenes, uno de los cuales canta a ritmo de hip hop las bondades del transporte público. "Si te vas a mover, que sea con clase / si lo haces en Lambo [por Lamborghini] quizá te retrases", dice el protagonista desde un autobús urbano, mientras un llamativo coche deportivo permanece parado en un atasco. . La escena se traslada luego a metros o cercanías, donde los viajeros —de todas las edades— pueden leer o charlar mientras viajan. "En transporte público llegas al rato / te libras de atascos y sa-le barato [...] Viajar en bus no es bajarse al barro / tardas la mitad que en tu propio carro", continúa el cantante. Termina con el lema: "Transporte público, ¿lo pillas?" La campaña publicitaria trata de llevar el transporte colectivo — que sufrió una crisis de reputación tras la pandemia— al campo mental de lo moderno y lo rompedor, igual que suelen hacer los anuncios de coches.

"Invertir en transporte público es invertir en el bienestar de la gente y atender a esa demanda social", explicó Sánchez, acompañado del ministro de Transportes, Óscar Puente. "Metro, bus, tren y bicis son parte diaria de la vida de la gente. Si algo demuestra la evi-



Carril bici en Murcia. ALFONSO DURÁN

dencia científica es que cuando el transporte colectivo es eficiente y accesible, la gente lo usa más y lo elige frente al privado: porque le ayuda a ahorrar dinero, porque es más rápido, más sostenible, o permite ganar tiempo para leer, escuchar un pódcast o charlar. Y mejora la vida de la gente", a ñadió céandos.

dió Sánchez. El presidente desgranó las diferentes ayudas —4.000 millones en dos años— que ha destinado el Ejecutivo a estos medios, in-cluyendo la bonificación de más del 50% de los títulos para transporte urbano, la campaña verano ioven (con descuentos de hasta el 90%) y la gratuidad temporal de los cercanías y media distancia. Gracias a estas medidas, los viajeros marcaron un récord en julio, según datos del INE: ese mes usaron el transporte público 423 mi-llones de viajeros. "El transporte público no es una imposición de la izquierda, sino una preferencia de la ciudadanía. Cuando a la gen-te se le brinda la oportunidad de una movilidad pública, barata y eficiente, la toma", continuó.

423 millones de viajeros usaron el transporte público en el mes de julio

"Es una necesidad social y es rápido y sostenible", señala el presidente

Esas subvenciones, sin embargo, no habían llegado a la bicicleta. Hasta ahora. "Vamos a incorporar la bicicleta en las ayudas al transporte público", anunció Sánchez. "Vamos a destinar 20 millones de euros a extender los sistemas de bicis públicas que ya están en marcha en distintas ciudades. En concreto, vamos a dedicar 10 millones a abaratar las tarifas de los sistemas ya existentes, como BiciMad en Madrid o Bicing en Barcelona; y otros 10 millones para llevar esta alternativa a otras ciudades del país que aún no cuenten con ella". Los fondos europeos Next Generation ya incluían partidas para crear o ampliar este tipo de sistemas de bicicletas públicas —de los que se benefició, por ejemplo, Madrid-, mientras que en este caso los fondos saldrán directamente del Ministerio de Transportes.

La otra pata de las ayudas ciclistas se dirige a personas y empresas. "Vamos a subvencionar
con otros 20 millones de euros
adicionales la compra de bicicletas de pedaleo asistido [es decir,
bicis eléctricas] para la movilidad cotidiana, en un programa
del que podrán beneficiarse tanto particulares como las empresas ciclologísticas de reparto de
mercancías en el ámbito urbano", explicó el presidente del Gobierno. "Se trata de incrementar
la cuota modal de la bicicleta en
los desplazamientos cotidianos
y de que haya más bicicletas en
más ciudades, para más gente",
concluyó.

## El sector del alcohol no cumple el compromiso de etiquetado

Según un estudio, solo el 2% de los productos incluye una descripción completa

#### PABLO LINDE

En un supermercado, cualquier alimento envasado incluye sus ingredientes y sus propiedades nutricionales, algo imposible de encontrar en la mayoría de las bebidas alcohólicas. Por lo general, están exentas de esta obligación, pero en 2017 la Comisión Europea invitó a la industria a hacer un ejercicio de transparencia para incluirla voluntariamente. Un estudio presen-tado esta semana en la reunión anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) concluye que la gran mayoría no ofre-ce ninguna información de este tipo y que las empresas no han cumplido sus propios compro-misos. Las advertencias sobre salud son escasas y heterogéneas, señala la investigación.

nutricional, seguidas de los licores (26,5%), y los vinos (2,4%). Poco más de una cuarta parte de las bebidas incluye los ingredientes. Lo hace la gran mayoría de las cervezas (89,4%), pero ningún vino y solo una pequeña porción de los licores (2,9%).

Iñaki Galán, investigador del Centro Nacional de Epidemiología y uno de los autores del estudio, asegura que "la voluntariedad no se cumple" y cree que lo conveniente sería hacer este tipo de etiquetado obligatorio para que los consumidores pudieran disponer de información de lo que consumen cuando beben alcohol, igual que sucede con un yogur o unas galletas.

Es algo que ya ocurre con el vino. En diciembre de 2023 entró en vigor una norma que obligaba a incluir en las etiquetas los ingredientes, aunque están exentos los que se hayan producido antes de esa fecha, por lo que, a efectos prácticos, es un proceso que acaba de comenzar y al que le quedan todavía años de recorrido para completarse.

En el sector defienden que



Copas en una tienda de vinos de Barcelona. ALBERT LLOP (GETTY)

Las tres grandes industrias del alcohol adquirieron compromisos distintos en cuanto a la información nutricional: el de bebidas espirituosas aseguró que, para finales del 2022, el 66% de sus productos estarían etiquetados; el cervecero anunció cubrir esta información en el 100% de sus productos, mientras que el del vino no fijaba una cifra concreta.

El estudio, que ha analizado casi un millar de bebidas en supermercados madrileños entre enero y junio de 2023, revela que solo el 22,2% de ellas proporcionaban alguna información nutricional, porcentaje que baja al 2,4% para uma información completa (energía, nutrientes, sal). Existe una gran disparidad entre los distintos tipos de bebidas: el 56,5% de las cervezas contenía alguna etiqueta con información fueron ellos mismos los que pidieron a Europa la obligatoriedad de incluir esta información. José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino, razona que si defienden ser un alimento, deben estar sujetos a las mismas reglas que los demás. "Si es voluntario, cuesta mucho trabajo que las miles de bodegas que existen se unan y es difícil alcanzar un porcentaje significativo". Reconoce que en un sector tradicional, con muchos pequeños produc-tores, será complicado alcan-zar el 100%, pero que el camino ya está emprendido y que cada vez se ven más etiquetas. Espirituosos España, la patronal de las bebidas de alta graduación, explica que su compromiso de autorregulación se está implantando desde mayo de 2023 "de forma paulatina".

32 SOCIEDAD EL PAÍS, VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Jean-Pierre Maréchal rechazó participar en las violaciones de Gisèle, pero fue instruido por el principal acusado para abusar de su esposa drogándola también

# El juicio a Pélicot descubre a otro monstruo y otra víctima violada con el mismo método

DANIEL VERDÛ Aviñón

Dominique Pélicot, el hombre que durante una década drogó a su mujer y la entregó a decenas de hombres para que la violaran en el dormitorio de su casa en Mazan (sur de Francia), tenía un método estudiado y que le confería plena consciencia de sus actos. Tanto es así, que creó una cierta escuela y logró convencer a otro hombre para que aplicara sus métodos con su esposa, a la que él mismo violó también. Jean Pierre Maréchal, que entonces tenía 53 años, suministró los mismos ansiolíticos a su esposa, con la que llevaba 30 años casado y había tenido tres hijos, y la violó hasta 12 veces con el propio Pélicot.

Gisèle no se encontraba ayer en la sala. Tampoco su exmarido, que sigue hospitalizado por las complicaciones renales que sufre y cuyo esperado testimonio se ha aplazado hasta el lunes. Un hecho que retrasa todo el proceso, porque los hijos no piensan de clarar sin el padre delante. Quieren que escuche lo que tienen que decir. Todos deben esperar.

También otro acusado, cuya esposa, quizá la única capaz de comprender realmente a Gisèle, testificó el día anterior hablando del horror que también había padecido. Se trata de Jean Pierre Maréchal, un hombre a quien Pélicot enseñó sus métodos y convenció para violar a su esposa suministrándole los mismos ansiolíticos, que él mismo le proporcionó.

Maréchal, vino a explicar ayer su defensa, fue un alumno de Pélicot. Ambos se conocieron



El abogado Patrick Gontard, que representa a Jean-Pierre Maréchal, ayer en Aviñón. E. S. MACHADO (EFE)

en Coco.fr, el foro de encuentros sexuales que frecuentaba el principal acusado y que la policía clausuró en junio. Pélicot intento primero convencerle para violar a su esposa, tal y como hizo con los otros 51 imputados. Maréchal, que en el foro se escondía bajo el alias de Rasmus, decidió no hacerlo. A cambio, aceptó que Pé-licot le revelase todos los secretos sobre cómo lograba que su esposa no fuera consciente de las violaciones y le convenció para que Maréchal los aplicase. Ambos hombres violaron a la mujer y madre de los hijos de Maréchal ĥasta en 12 ocasiones.

El caso de Maréchal tampoco presenta dudas. "Él reconoce los hechos, dice que es culpable y merece una pena alta. No viene aquí a contar que su esposa miente o que consintió aquellos encuentros. En absoluto. Su esposa fue agredida, fue violada. Pero ahora hay que exponer la personalidad de Maréchal en el tribunal: alguien que fue violado, abusado, que contempló orgías en su casa...", explica Patrick Gontard, abogado de Maréchal, a las puertas de la sala.

Maréchal, que fue los últimos años de su vida conductor de una cooperativa agrícola, era el penúltimo de diez hermanos. Jubilado cuando se descubrieron los hechos, creció en una familia muy pobre que tenía una granja en el sur de Francia. Su madre, explicó su abogado, era alcohólica y su padre extremadamente violento. "Los niños recibían palizas muchas noches atados a algún árbol de la propiedad".

La defensa del alumno de Pélicot se basa en buscar a Igún atenuante en los traumas que, según su abogado, se encontrarían en la base de unos actos que jamás había cometido antes de conocer a Pélicot. "Fue violado por su padre, como sus hermanos y hermanas. Una de ellas, de hecho, nunca lo soportó y se suicidó. Es verdad que vivió 45 años sin manifestar una reacción a esos problemas, pero hubo un catalizador que provocó que todo saliera a flote: el encuentro con Pélicot. Fue así cómo cayó en la perversión que había visto en su casa, porque jamás había hecho algo así", apunta Gontard. "Entró en un contexto en que no solo quería hacer lo mismo que Pélicot, sino hacerlo con él. Considero que lo manipuló".

La esposa de Maréchal, Cilia M., de 53 años, no le ha denunciado. El miércoles testificó en el tribun al entre lágrimas. "No quiero 
que mis hijos sufran más. Son tan 
infelices ahora que prefiero protegerles. Era un hombre tan estupendo que no puedo olvidar esos 
años. No entiendo nada". Como 
Gisèle Pélicot, también narró una 
vida apacible y feliz con su pareja. "Con mi marido era todo formidable. Todo fue siempre muy 
bien, era un padre muy protector. 
Es inconcebible que haya hecho 
esto. Nos ha destruido por completo", señaló ante el juez.

pleto", señaló ante el juez. Las violaciones con Pélicot duraron hasta que Cilia M. se despertó un día en plena agre-sión. Una noche de junio de 2020, abrió los ojos y sorprendió a un desconocido corpulento en su habitación, junto a su marido. Dominique Pélicot había huido. Su esposo trató de justificar aquello explicando que aquel extraño quería ver su ropa interior (Maréchal es bisexual). "No le creí, pero de ahí a sospechar las violaciones... Era impensable", ex-plicó. Se enteró de todo cuando la policía irrumpió un día a las seis de la mañana en su domicilio y se llevó a su marido. Los investigadores habían encontrado en el ordenador de Pélicot decenas de fotos de Cilia M. desnuda

● El 016 atiende a las victimas de violencia machista las 24 horas, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el 600 000 016. Los menores pueden dirigirse a la Fundación ANAR 900 20 20 10.

## El futbolista Hugo Mallo, condenado por tocar los pechos a una mujer

JESÚS GARCÍA

#### Barcelona

Hugo Mallo, excapitán del Celta de Vigo, ha sido condenado a pagar una multa de 6.000 euros por un delito de abusos sexuales. El 24 de abril de 2019, al saltar al terreno de juego del Espanyol para disputar un partido de liga, el futbolista tocó los pechos a una mujer que iba disfrazada de periquita, la mascota que es símbolo del club blanquiazul. La sentencia da por probados los tocamientos y concluye que Mallo lo hizo para "satisfacer su ánimo libidinoso" y para "menoscabar la indemnidad

sexual" de la mujer, que se encontraba sobre el césped junto a otro compañero, que también hacía de mascota, para recibir y saludar a los jugadores. Cuando llegó a la altura de la mujer, Mallo "metió las manos por debajo del disfraz y le tocó los pechos", dice la sentencia.

En el juicio, Mallo —actualmente en el Aris de Salónica negó los hechos y aseguró que se limitó a estrechar la mano de la mascota. Agregó que tanto él como sus compañeros estaban "muy concentrados" porque se estaban jugando "el descenso" y que ni siquiera sabía que debajo del disfraz de periquita hubiese una



Hugo Mallo, en 2023. GETTY

mujer. El juez considera que su testimonio es, en general, firme, aunque aprecia una "grave contradicción": en uno de los vídeos aportados por la acusación particular se aprecia con "claridad suficiente" cómo el jugador apoya la mano en la zona de la "cintura alta de la mascota femenina".

Las imágenes, sin embargo, no han sido la base de la condena porque ninguna de ellas —ni las que aportó la víctima, ni las oficiales de Mediapro y LaLiga—"determinan si existió tocamiento", reconoce el titular del juzgado de lo penal 19 de Barcelona, Salvador Roig, que basa la condena en otro indicio: el testimonio de la mujer. Su declaración fue "fírme, vehemente y tranquila" y narró "algo vivido, algo padecido en su cuerpo", señala la sentencia.

La mujer explicó que trabajaba desde hacía años como masco-

ta del club. Lo hacía como hobby Ese día, notó cómo las manos de uno de los jugadores (que no pudo distinguir en ese momento por el disfraz) fueron a posarse directamente sobre sus pechos. "Qué cabrón", pensó, según consta en su declaración. Añadió que todo ocurrió con gran velocidad. Quedó "aturdida", se colocó atrás v dejó de saludar a otros jugadores. Por la tarde, comunicó los hechos a su hermana, que trabaja en el Espanyol, y después pre-sentó denuncia. El juez considera que la víctima no tiene ningún ánimo de perjudicar a Mallo (no se conocían) v que tampoco busca ningún beneficio mediático, pues, además, tampoco se trata de un "futbolista mediático". El jugador, además, deberá pagar una indemnización de 1.000 euros a la mujer por los daños morales causados.

## Ayuso anuncia un centro de atención a hombres víctimas de violencia sexual

La apertura del servicio en Madrid, prevista para 2025, costará 700.000 euros

#### J. J. MATEO / E. GIOVIO Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció ayer, durante el Deba-te del estado de la región que se ha celebrado en el Parlamento autonómico, la puesta en mar-cha del primer Centro de Atención Integral Especializado en España para hombres víctimas de violencia sexual. La apertura de este nuevo servicio público está prevista para el próximo año, con una inversión anual de 700.000 euros. Un anunció que provocó las críticas inmediatas de la oposición, que lo ve como "una burla" y "una provocación al movimiento feminista". La ministra de Igualdad, Ana Redondo, calificó de "perversión" y de "ocurrencia frívola" el anuncio. Por suparte, Vox mostró su apoyo a la iniciativa.

El gobierno regional asegura que en lo que va de año ya lleva atendidos a casi 250 niños varones, agredidos mayoritariamente por adultos. Además, la Consejería de Sanidad, con los datos de los distintos dispositivos de urgencias de la Comunidad de Madrid, cifra en unas 100 las atenciones anuales a hombres víctimas de violaciones y agre-siones sexuales cometidas por otros hombres. Una tendencia que Ayuso considera creciente. No facilitó el dato de cuántas niñas o mujeres han sido atendidas por las mismas agresiones en lo que va de año, por lo que no se puede hacer una compa-

Según los datos del Ministerio del Interior del año 2023, el 87% de las víctimas que sufrieron agresiones y abusos sexuales (12.971 delitos en total) fue-ron mujeres; los hombres fueron el 13%. En los delitos de abuso sexual con penetración (4.529), el 90% de las víctimas fueron mujeres, los hombres fueron el 10%. Exhibicionismo (870 delitos) lo sufrieron también, en su mayoría, las mujeres: 69% por 31% de los hombres. El acoso sexual (821) lo sufrieron en un 91% las mujeres y el 9% los hombres. Los delitos relativos a la prostitución (583) los sufrieron en un 96% las mujeres y en un 4% los hombres. La Comunidad Autónoma de Madrid, además, según los mismos datos, ni siquiera es la más afectada. En 2023 la Comunidad dónde más delitos contra la libertad sexual se registraron fue Cataluña (con 4.361 hechos conocidos) seguida por Andalucía (3.473). Madrid fue la tercera con 3.068. En cuanto a las victimizaciones registradas, Cataluña cuenta con 4.067, Andalucía 3.496 y la Comunidad de Madrid es de nuevo la tercera con 2.976.

Según Ana Redondo, ministra de Igualdad, el único objetivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid es "enfrentar a las víctimas y a la sociedad". Recuerda la ministra de Igualdad que ya existen unos centros en Madrid, los Barnhaus, dedicados a proteger a las víctimas menores y adolescentes de violencias sexuales. "Me gustaría saber cuánto va a incrementar el presupuesto en la lucha contra la violencia de género y la violencia sexual que sufren las mujeres".

Durante su intervención de casi dos horas en el debate del estado de la región, Ayuso dijo: "Por desgracia, se está detectando un considerable número de menores de sexo masculino

"Busca enfrentar a las víctimas y a la sociedad", señala Ana Redondo

"Es propio de la derecha, que niega la violencia de género", afirma una experta

que son víctimas de violencia sexual en la infancia. Y de hombres adultos que la sufren, por ejemplo, en prácticas "como el chemsex, y no se atreven a denunciarlo". Y añadió: "Para ellos también estamos aquí", dijo.

Manuela Torres, abogada experta en víctimas de violencia sexual, con 31 años de experiencia, asegura que carece de todo sentido hacer una distinción de género para este tipo de centros asistenciales o de ayuda. Considera "demencial" esa inversión pública de 700.000 euros "No hay suficientes números de víctimas hombres para hacer algo específico para ellos", dice. Y añade: "La asistencia debería ser integral, a víctimas, sin género. Este tipo de iniciativas proviene de decisiones políticas de extrema derecha que niegan la violencia de género".



Sistema diseñado en la Universidad de Granada para combatir la desinformación que permite averiguar si una grabación de voz es real o generada mediante Inteligencia Artificial. M. A. M. (EFE)

Dos estudios muestran como un robot conversacional puede combatir con datos los mensajes tóxicos y la desinformación

# La IA como recurso contra las teorías de la conspiración

RAÚL LIMÓN Sevilla

La llegada al pueblo sevillano de Alcalá de Guadaíra (75.000 habi-tantes) de 85 solicitantes de asilo que húyen de la guerra en Malí ha desatado esta semana una campaña de odio, insultos e incitación a la violencia en los colectores de las redes sociales. La xenofobia, fundamentada en mentiras v tergiversaciones, alimenta los canaes ávidos de tráfico, polémica, y datos, y del dinero que conllevan. Dos investigaciones intentan poner diques contra la avalancha de lodo digital: una del JRC (Joint Research Centre) europeo señala que es más eficaz desmentir que prevenir y otra, que publica Science, defiende que el diálogo con una máquina de inteligencia artificial (IA) puede ayudar a combatir la desinformación y manipulación. ¿La inmigración aumenta la criminalidad? La IA responde: "No, al contrario".

El chat de inteligencia artificial entrenado específicamente para combatir teorias conspirativas y bulos (Debunkbot.com), desarrollado por investigadores del MIT (Massachusetts Institute of Technology) y la Universidad de Cornell, ya está operativo y puede responder en español, aunque la interfaz sea en inglés. Ante la pregunta sobre la relación de migración y criminalidad, responde con empatía primero para, de inmediato, "ofrecer información que podría aportar un punto de vista diferente". Este es un resumen de la respuesta:

"Múltiples estudios han demostrado consistentemente que los inmigrantes tienen menos probabilidades decometer delitos que los ciudadanos nativos. Por ejemplo, el Instituto Cato, que lleva a cabo investigaciones no partidistas, descubrió que tanto los inmigrantes legales [documentados] como los ilegales [indocumentados] tienen tasas de encarcelamiento muy inferiores a las de los estadounidenses nativos".

los estadounidenses nativos .

El diálogo es más complejo y largo, pero la máquina no desfallece y responde con datos a cada prejuicio. Los bulos y falsedades que se difunden, independientemente de si hay intención de engañar (misinformation), y la información sesgada intencionadamente con la intención de manipular (desinformación) están, según el Foro Económico Mundial, entre las mayores amenazas globales. También lo piensan el cofundador de Microsoft Bill Gates, que ve especialmente vulnerables a los jóvenes, o el panel de expertos de decenas de universidades e instituciones que firma

La máquina desmonta la relación entre migración y criminalidad

Las pruebas muestran una reducción del 20% de las creencias erróneas el informe sobre ética de la inteligencia artificial (IA) para Google DeepMind, donde se advierte de que esta herramienta puede ser un arma que potencie la creación y difusión de mentiras.

Sin embargo, Thomas Costello, profesor de psicología en la Universidad Americana (Washington) e investigador del MIT, cre e que las conversacion es personalizadas con el chat de IA son capaces de combatir de forma más eficaz que las personas los bulos y las teorías conspirativas (la modalidad de desinformación que atribuye a un poderoso grupo malévolo tácticas para alcanzar un objetivo malicioso v oculto). "Los modelos de IA tienen acceso a una tonelada de información sobre diversos temas, han sido entrenados y, por lotanto, tienen la capacidad de contraargumentar con hechos las teorías particulares que la gente cree", afirma tras refutar que las falsedades difundidas sean "impermeables al cambio". "En contraste con la visión pesimista, una conversación relativamente breve con un modelo de IA generativa puede produ-cir una disminución significativa y sólida de las creencias, incluso entre las personas con conviccio-

nes arraígadas", asegura.
Los resultados del experimento, que sigue abierto, han revelado una reducción de las creencias erróneas en un 20% y que el beneficio del diálogo se prolonga, al menos, durante los dos meses posteriores a la conversación en todas las mentiras analizadas y en todas las categorías demográficas.

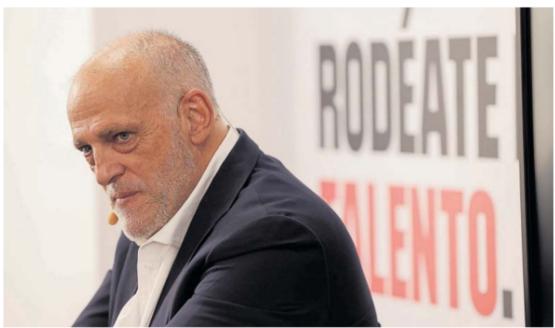

Javier Tebas, ayer durante su comparecencia de prensa. JAVIER LIZÓN (EFE)

# El Barça, un 109% más de límite salarial

El club azulgrana pasa de 204 millones el pasado febrero a 426, todavía muy lejos del Real Madrid. El Sevilla se desploma tras no clasificarse para la Champions

#### DIE GO FONSECA RODRÍGUEZ Madrid

Otra temporada más, el Barcelona continúa con quebraderos de cabeza para cuadrar las cuentas. Según desgranó ayer LaLiga en un acto en Madrid en el que estuvieron el presidente de la patronal, Javier Tebas, y el direc-tor general corporativo, Javier Gómez, la entidad presidida por Joan Laporta ha aumentado el límite salarial de su plantilla desde los 204 millones de euros del pasado febrero hasta los 426 tras el mercado de fichajes de este ve-rano, aunque sigue sin cumplir el fair play financiero y está todavía muy lejos del Real Madrid. El club blanco dispone de 754 millo-nes —la mayor cifra de su historia- para confeccionar los sueldos del equipo. La otra cara de la moneda la protagoniza el Sevilla, que el curso pasado no se clasificó para la Champions, con lo que dejó de ingresar unos 70 millones. Con un plantel diseñado para jugar en Europa, el equipo hispalense ha pasado de tener un límite de 168,7 millones en septiembre de 2023 a 2,49 al inicio de esta campaña, el menor de Primera División.

El llamado límite de coste de plantilla deportiva (LCPD) es la medida fundamental del sistema de control económico de La-Liga. Se calcula en función de la diferencia entre los ingresos estimados de los clubes para la temporada que empieza y los gas-tos, que van desde los alquileres y las nóminas hasta las pérdidas que hay que recuperar de ejerci-cios anteriores o las deudas que se deben devolver a corto plazo. El LCPD no significa que un club deba gastar esa cantidad en salarios para sus jugadores, sino que es una estimación de lo que pueden pagar según su situación económica. También es un aviso para las entidades que tienen un coste de plantilla y unos gastos superiores al límite estipulado por LaLiga, como el Barcelona o el Sevilla. Si los equipos que están en números rojos no actúan para reducir gastos o incrementar ingresos, corren el riesgo de no poder pagar a sus acreedores y sufrir pérdidas de puntos o incluso un descenso administrativo.

El Barça todavía no puede inscribir a jugadores con normalidad porque no cumple el fair play financiero. La porta dijo a principios de septiembre que la entidad estaba a 60 millones de euros de regresar a la norma 1:1, es decir, de que el club pueda invertir en fichajes la cantidad que libere por la venta de jugadores o el ahorro de fichas. Mientras tanto, como la entidad continúa excedida en el gasto, para mejorar la plantilla tan solo puede utilizar el 20% de los ingresos por la venta de jugadores y el 60% de los salarios que reduzca.

El club azulgrana, que este verano solo ha incorporado a Dani Olmo y Pau Víctor, ha lo-grado ampliar su límite salarial gracias a las salidas de Dest, Cancelo, João Félix, Marc Guiu, Cha-di Riad, Oriol Romeu (cedido), Julián Áraujo, Gündogan, Sergi Roberto, Mika Faye, Lenglet (cedido) y Vitor Roque (cedido). También por el pago de un patrocinador y la utilización del artículo 31.11 de la normativa, que permite a los clubes que están reformando su estadio —el Camp Nou está en obras— no imputar los ingresos perdidos por ticke-ting y abonos este curso, sino durante los tres años posteriores a la reforma.

#### Un nuevo gesto del árbitro contra el racismo

LaLiga y la Federación
Española de Fútbol (RFEF)
incorporarán al Protocolo
de Actuación sobre los
lncidentes de Público el gesto
de incidente racista, aprobado
el pasado 17 de mayo en el
último congreso de la FIFA en
Bangkok. El árbitro principal
podrá activar una señal con
el gesto de cruzar los brazos
con las manos a los hombros
si aprecia "personalmente
un comportamiento racista"

o si "algún futbolista o el coordinador de seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le informa de una actitud discriminatoria".

El Protocolo de
Actuaciones contra el
racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el fútbol,
que se implementó en
2005, se consolida con la
incorporación de un gesto
específico para los casos

de racismo. "Es un escalón más en la lucha contra el racismo, que va desde las normativas y sanciones hasta la concienciación y educación", afirmaron ambos organismos. El último caso ocurrió el pasado domingo en el encuentro de Segunda entre el Eldense y el Almería. El jugador senegalés Dion Lopy, del Almería, sufrió comentarios racistas por parte de una aficionada.

#### Los límites salariales

Real Madrid. 754.9 millones €

Barcelona. 426,4 millones €

Atlético. 310,7 millones €

R. Sociedad. 159,2 millones €

Villarreal. 135,8 millones €

Betis. 108,9 millones €

Athletic. 100,8 millones€

Girona. 94,4 millones €

Celta. 77,5 millones €

Valencia. 74,6 millones €

Mallorca. 58,8 millones €

Osasuna. 51,8 millones €

Rayo. 45,3 millones €

Valladolid. 41,8 millones €

Las Palmas. 40,3 millones €

Getafe. 39,1 millones €

Alavés. 38,6 millones €

Leganés. 37,1 millones €

**Espanyol.** 8,7 millones €

Sevilla. 2,4 millones €

"Todavía les queda para poder arreglar todo, aunque un club con ese nivel de facturación va por buen camino si reduce los gastos", explicó Tebas. En febrero de 2022, tras las pérdidas sufridas durante la pandemia —97 millones en 2019-2020—, el Barcelona llegó a tener un margen salarial negativo de -144 millones. Con las famosas palancas -el nombre que Laporta dio a las operaciones en las que vendió el 25% de los derechos de televisión y el 49% de Barça Studios—, el club comenzó a reconducir una situación financiera crítica que aún no ha solventado al completo. El presidente azulgrana afirmó a principios de septiembre que la negociación con Nike para un nuevo contrato de patrocinio va a ser clave.

El Barça ha superado al Atlético como el segundo equipo con más límite salarial. La entidad presidida por Enrique Cerezo, que realizó una ampliación de capital por valor de 70,8 millones de euros el pasado junio, cuenta con 310 millones para los sueldos. A la cola de los tres grandes siguen la Real Sociedad (159,2) el Villarreal (135,8), el Betis (108,9) y el Athletic Club (100,8). En la zona baja, además del Sevilla, está el Espanyol (8,8), que arrastra la carga de haber descendido a Segunda hace dos temporadas sin reducir sus salarios. EL PAÍS. VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPORTES



Manuel Pellegrini, el pasado 1 de septiembre en el partido ante el Madrid. PABLO GARCÍA (AP/LAPRESSE)

# Sin Fekir ni Isco, el Betis prueba la infalibilidad de Pellegrini

Vitor Roque y Lo Celso, las novedades de un equipo por cuarto año seguido en Europa

#### RAFAEL PINE DA Sevilla

"Tenemos una buena plantilla. Se fueron 14 jugadores, algunos muy importantes, y vinieron otros de calidad. De su rendimiento depende la temporada", proclamó ayer Manuel Pellegrini, el protagonista más fiable en la historia del Betis de los últimos cuatro años. Un periodo donde el club ha encadenado cuatro clasificaciones seguidas para jugar en Europa y ha conquistado un título, la Copa de 2022. El Betis ha cumplido con los objetivos marcados por los dirigentes de la entidad Pellegrini es sinónimo de fia-

El Betis abre hoy la quinta jorna da ante el Leganés (21.00, Movistar LaLiga) con solo dos puntos, aunque ha jugado un partido menos. Un inicio titubeante que, sin embargo, no preocupa dema-siado a los dirigentes del club. El binomio de Ángel Haro en la pre-sidencia y José Miguel López Ca-talán en la vicepresidencia tiene un comodín ganador en el banquillo. Y eso que Pellegrini tendrá que hacer jugar a una plantilla en la que se han producido hasta 14 bajas.

Del Betis se han marchado dos campeones del mundo con Argentina, (Pezzella y Guido); un campeón del mundo con Francia (Fekir); un campeón de la Eurocopa con España como Ayoze; un medallista de oro en los últimos Juegos Olímpicos de París como Juan Miranda y futbolistas de la talla de Willian José (10 goles el pasado curso); Borja Iglesias, Rodri (fuera del plazo del mercado) y el veterano portero Claudio Bravo. Además, se fueron Chadi, Juan Cruz y Abner, y se retiró

El Betis ha vendido por un valor de 48 millones de euros y ha comprado por 28. Del once cameón de Copa en 2022 solo quedan ya Bellerín, Carvalho, Bartra y Juanmi (ninguno es titular indiscutible). Amparado en la nue-

#### **LALIGA EA Sports**

| 1   Barcelona   12 4 4 0 0   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|
| Espanyol \$16:15 Alavés Sevilla \$18:30 Getafe R. Socieda \$27400 R. Madrid Girona \$016:15 Barcelona Las Palmas \$18:30 Athlétic Atlético \$27500 Vallencia R. Vallecano \$27500 Vallencia  P. J. O E P    ■ Barcelona 12 4 4 0 0    ■ R. Madrid 8 4 2 2 0    ■ R. Wallareal 8 4 2 2 0    ■ Willareal 7 4 2 1 1    ■ Alavés 7 4 2 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |     |  |  |  |  |
| Sevilla   S18:30 Getate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |  |  |  |  |
| R. Sociedad \$2100 R. Madrid Celts D14-00 Valladolid Girons D18:30 Athletic Atletico D21-00 Valencia R. Vallecana L21-00 Usas una PT J G E P C L21-00 Valencia S L21-00 Usas una L21-00 Usas un |    |     |  |  |  |  |
| Celts   D14:00   Vallado lid Girona   D015:5   Barcelona   La Palmas   D18:30   Athlétic   D21:00   Valencia   R. Vallecano   D21:00   Valencia   D21:00   Valencia   D21:00   Valencia   D21:00   Valencia   D21:00   Valencia   D21:00   Valencia   D21:00     |    |     |  |  |  |  |
| Celts   D14:00   Vallado lid Girona   D015:5   Barcelona   La Palmas   D18:30   Athlétic   D21:00   Valencia   R. Vallecano   D21:00   Valencia   D21:00   Valencia   D21:00   Valencia   D21:00   Valencia   D21:00   Valencia   D21:00   Valencia   D21:00     |    |     |  |  |  |  |
| Girona   D16:15   Barcelona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |  |  |  |  |
| Las Palmas D18:30 Athletic Atlético D18:30 Athletic Atlético D18:30 Valencia R. Vallecana L21:90 Usasuna P1 J G E P ( 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |  |  |  |  |
| Atlético D21:00 Valencia R. Vallecano (21:00 Osasuma  PT J G F F  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |     |  |  |  |  |
| R. Vallecano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |  |  |  |  |
| FI J G E P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |  |  |  |  |
| 1   Barcelona   12 4 4 0 0   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |  |  |  |  |
| 2 R. Madrid 8 4 2 2 0 3 R. Madrid 8 4 2 2 0 4 Williarreal 8 4 2 2 0 5 Giroma 7 4 2 1 1 6 Alavés 7 4 2 1 1 7 Osassuma 7 4 2 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Œ  | GC  |  |  |  |  |
| 3 Adético 8 4 2 2 0<br>4 Villarreal 8 4 2 2 0<br>5 Girona 7 4 2 1 1<br>6 Alavés 7 4 2 1 1<br>7 Osssuma 7 4 2 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 | 3   |  |  |  |  |
| 4 Willarreal 8 4 2 2 0<br>5 Girona 7 4 2 1 1<br>6 Alavés 7 4 2 1 1<br>7 Osasuma 7 4 2 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7  | 2   |  |  |  |  |
| 5 • Girona 7 4 2 1 1 1 6 • Alavés 7 4 2 1 1 1 7 • Osasuna 7 4 2 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6  | 2   |  |  |  |  |
| 6 • Alavés 7 4 2 1 1<br>7 • Osasuna 7 4 2 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9  | 7   |  |  |  |  |
| 7 • Osasuna 7 4 2 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7  | 4   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | 3   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | 7   |  |  |  |  |
| 8 Celta 6 4 2 0 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 | 9   |  |  |  |  |
| 9 Leganés 5 4 1 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3  | 3   |  |  |  |  |
| 10 Mallorca 5 4 1 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2  | 2   |  |  |  |  |
| 11 R. Vallecano 4 4 1 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5   |  |  |  |  |
| 12 R.Sociedad 4 4 1 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | 4   |  |  |  |  |
| 13 Athletic 4 4 1 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3  | 4   |  |  |  |  |
| 14 Espanyol 4 4 1 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2  | 3   |  |  |  |  |
| 15 Valladolid 4 4 1 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | 10  |  |  |  |  |
| 16 Getafe 3 3 0 3 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  | 1   |  |  |  |  |
| 17 Betis 2 3 0 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1  | 3   |  |  |  |  |
| 18 ▼ LasPalmas 2 4 0 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 7   |  |  |  |  |
| 19 ▼ Sevilla 2 4 0 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3  | 6   |  |  |  |  |
| 20 Valencia 1 4 0 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3  | - 7 |  |  |  |  |

va dirección deportiva dirigida por Manu Fajardo y con Joaquín como ases or, el Betis se intentará reconstruir con dos jóvenes brasileños cedidos como Natan (Nápoles) y Vitor Roque (Barcelona). Junto a ellos, veteranos como el meta Adrián o Ricardo Rodríguez, llegados a coste cero, mien-tras que se invirtió en las llegadas de Lo Celso, Diego Llorente, Perraud y el joven Iker Losada, procedente del Racing de Ferrol. Un plantel plagado de incógnitas, a las que se sumó la desgraciada baja de Isco, que debió ser operado de nuevo. El mejor jugador del pasado curso no estará disponible hasta 2025.

"Si Pellegrini es capaz de hacer competir a este equipo al nivel de años anteriores es para darle la Giralda", comentan algunas fuentes en el club, conscientes del desafío y, también, del aura que envuelve a su técnico. Sin Bravo, Pezzella, Álex Moreno, Guardado, Joaquín, Willian José, Luis Felipe, Canales, Tello, Fekir o Borja Iglesias, el Betis emprende un curso de una evidente reconversión deportiva.

Para esta singladura, la entidad ha acometido una amplia-ción de capital de 43 millones que, unida a las ventas, le ha permitido tener un aceptable límite salarial de 108 millones, mejorado con respecto al año anterior. Un Betis donde Joaquín ha tomado un papel importante en la estructura (gracias a él llegó Vitor Roque) y en donde se han perdido nombres importantes. Pero con Pellegrini otra vez en el banquillo y una mejor situación económica que en temporadas anteriores.

MÁS TÁCTICA O MÁS DUDAS

NATALIA ARROYO

### Cuando despedirse es bonito

ncluso cuando es necesario, decir adiós es complicado. Nos hemos creído que son más difíciles los inicios que los finales porque las mariposas de la debutante parecen más complicadas de controlar que las de una veterana. Pue de ser. Pero todos los que cuelgan las botas cuentan que no hay vértigo más grande que el de no saber qué ha-cer cuando dejes de hacer lo que llevas décadas ha ciendo.

Se necesita valor para soltar y se agradece una despedi-da cariñosa. Este fin de semana hemos tenido unas cuantas: la de Alex Morgan, Luis Suárez o las leyendas del Borussia Dortmund. Las tres exploraron formatos diferentes pero todas coincidieron en rendirse en aplausos y muestras de respeto a quien se despide, agradeciéndole el legado que deja en el deporte, en su país o en el club.

En San Diego, Alex Morgan jugó su último partido como profesional. En un vídeo había comunicado que se retiraba: volvía a estar embarazada y quería colgar las botas después de 15 años de carrera. Su adiós lo celebraron 26.516 personas y aunque su equipo perdió y ella incluso falló un penalti, fue una despedida simbólica.

La iconografía ayuda a escribir la historia y el soccer no se cansa de ampliar su imaginario. Morgan fue sustituida en el minuto 13, su dorsal, justo cuando su equipo acaba-

ba de empatar. Con el balón en el centro y rodeada de sus compañeras, se descalzó y se retiró del campo ovacionada y con las botas en la mano. Qué imagen! Al final del partido recibió un ramo de flores de manos de su hija Charlie, de cuatro años. ¡Otra fotaza! "Dice que quiere ser futbolista profesional. Es algo que ahora una niña puede soñar. Me siento orgullosa de haber de-jado un fútbol femenino mejor del que encontré", decía, consciente de su legado. Morgan se retira habiendo conseguido que haya igualdad salarial en su selección y habiéndose asegurado que la NWSL tiene un plan de protección para casos de abusos. ¡Ah! Y



Morgan, en su despedida.

on una veintena de títulos, más de 200 goles, 50 asisten-

cias y 400 partidos. Otro goleador que se despidió fue Luis Suárez, que pu-so la piel de gallina a 60.000 personas en el Centenario de Montevideo. Lágrimas, abrazos, obsequios, vídeos de go-les –los 69 que marcó– y mensajes de cariño de Neymar y Messi para cerrar una etapa histórica con la selección uruguaya. Da igual el tiempo que lleves imaginando que te vas, que cuando llega el momento, te rompes. Suárez no dejó de llorar en ningún momento. Darlo todo una vez más, darlo todo hasta el último día.

Eso hicieron Jakub Blas zczykowski y Lukasz Piszczek en Dortmund, donde el Borussia aprovechó el parón por selec-ciones para retirarles con honores. Lo especial del homenaje es que ya no estaban jugando en el club. Lo dejaron en 2015 y 2021, per o su recuerdo er a tan fresco que hubo lle nazo en el Signal Iduna Park. 81.365 fans se lo pasaron en grande en un partido benéfico con Klopp en el banquillo y con leyendas en el verde como Subotic, el actual entrenador Nuri Sahin o Mats Hummels, que se sumó a la despedida.

Terminar bien. Terminar don de quieres. Eso se imagina Carolina Marín, que hace unos días confesaba que no quiere que una lesión le retire, que quiere acabar el partido. Vi-sualiza un final deportivo donde lo ha ganado todo: en una pista de bádminton. Con unas lágrimas distintas a las que la despedían de los Juegos en París. ¡Qué imagen tan dura! Ojalá tenga esa suerte y pueda despedirse bonito.

#### Álex Mumbrú Seleccionador de Alemania

# "Me gusta que mis jugadores vayan al límite, quiero un equipo duro"

El entrenador español habla sobre su llegada al combinado campeón mundial de baloncesto

#### JUAN MORENILLA Madrid

La primera experiencia en el extranjero de Álex Mumbrú (Barcelona, 45 años) será entrenar a la selección campeona del mundo de baloncesto, Alemania. Quien fuera alero del Real Madrid, el Joventut (en ambos clubes en dos etapas) y Bilbao Basket, y técnico del conjunto vasco y del Valencia, acaba de ser elegido para sus-tituir a Gordie Herbert al frente del equipo que se coronó hace un año como rey del planeta y que este pasado verano fue cuarto en los Juegos Olímpicos de París. Mumbrú fue destituido en abril de este año como entrenador del Valencia tras quedarse sin opciones de estar en las eliminatorias de la Euroliga y estudiaba planes de futu-ro cuando le llamó Alemania. Será el segundo técnico al mando de una selección en la élite mundial. tras Jordi Fernández en Canadá y parte de un baile de banquillos que afecta curiosamente a los cuatro semifinalistas olímpicos (Steve Kerr deja EEUU, como Svetislav Pesic no seguirá en Serbia y Vincent Collet en Francia). Mumbrú, que debutará el 22 de noviembre contra Suecia en la clasificación para el Eurobasket 2025, es un caso atípico entre la generación dorada del baloncesto español por su ambición por ser entrenador.

Pregunta. ¿Cómo llega la oferta de Alemania's

Respuesta. Mellamaron y tuvimos una reunión informal para conocerme como persona. Ellos ya se habían informado sobre mí. Querían a alguien con hambre, ganas e ilusión de llevar a una selección muy grande. Yo estaba hablando con algún club, pero me hacía ilusión entrenar a los campeones del mundo. Es un reto apasionante que me motiva. Me preguntaron los objetivos. Cuando ya han sido los mejores, el re-to es igualarlo. Hay que seguir esa

P. ¿Como jugador pudo haber probado en el extranjero?

R. Siempre tuve ofertas de la

Liga española, buenos equipos Cuando tuve la opción de salir vino el Madrid a buscarme. Estando en Bilbao también hubo muchos problemas y estuve a punto de ir al extraniero, pero se solucionaron y me quedé. Las carreras no se deciden, van cogiendo un camino u otro.



Mumbrú, el 15 de agosto en su presentación como seleccionador de Alemania. SEBASTIAN GOLLNOW (GETTY)

P.¿En qué ha cambiado desde

su debut como entre nador? R. Las ganas son las mismas. Si no, lo dejaría. Me ha venido bien este parón después de Valencia para recuperar energías. Un entrenador debe transmitir la pasión, la entrega, en el día a día. Es algo que tenía antes y sigo teniendo. En la entrevista hice hincapié en lo que yo podía aportar, fui yo.

P. Cuando era jugador tomaba

"Jugar bien es compartir el balón, el esfuerzo defensivo por cada pelota"

"He visto chicos con talento que no eran lo suficientemente exigentes"

notas de sus entrenadores en una

libreta. ¿La sigue consultando? R. Sí, siempre vuelvo. El baloncesto no deja de ser un juego con unos conceptos básicos, además de la gestión de un vestuario. Ya no apunto en la libreta, sino en el iPad. Los básicos son los mismos, aparte de la garra y la lucha que has de hacerles sentir a los jugadores. Un equipo necesita química, y a veces caer de pie en un grupo y en una afición.

P. ¿Sus virtudes?

R. Soy un tío bastante crítico conmigo mismo. Te diría más de-fectos que virtudes. Mi virtud es haber sido jugador, sé lo que les pasa por la cabeza, la manera de decirles las cosas en el partido, que me entiendan, ser comprensivo con ellos. Defectillo, a veces soy impulsivo. Hay que tener paciencia y a la impulsividad hay que tenerla más controlada. Como jugador vas a 200 pulsaciones y a mí

me gusta que mis jugadores vayan al límite, que lo den todo, y eso me exige estar también a ese nivel.

P. ¿Cómo ha de ser su equipo?

R. Duro. Es un dicho que se juega como se entrena, pero es así. Me gusta que mis equipos sean duros, físicos, que jueguen con contacto, que entrenen duro cada día. Quiero entrenar con ritmo y que mi equipo sea aguerrido, con una identidad de lucha. Cuando digo dureza, hablo del carácter, de la dureza mental del día a día. Es importante que el grupo sepa asumir las derrotas y que continúe trabajando en las victo-

P. ¿Qué es jugar bien al balon-cesto?

R. Compartir el balón, los detalles bien hechos, un esfuerzo defensivo por cada balón muerto. Hay unos mínimos de esfuerzo y dureza mental. Luchar uno por el otro. Hay jugadores que anotan más y se llevan las luces, pero el entrenador ha de hacer que todos se sientan importantes con su rol. Los pequeños esfuerzos de-ciden en el baloncesto. Eso define al equipo que gana. P. ¿Cuál es su personalidad?

R. Cada entrenador tiene su estilo, ni mejor ni peor. He tenido entrenadores que me gritaban más, otros que eran más profeso-res. ¿Lo mejor? Cada uno elige su fórmula porque todo el mundo gana partidos. Hay muchas maneras de ganar. Yo me considero un entrenador exigente en pista, que durante el partido sé lo que es estar ahí con la tensión, la afición, el arbitraje. Intento apovar a mis jugadores, pero está claro que si no hacen las cosas bien se van a llevar una bronca, a lo mejor no con aspavientos por mi parte, pero se van a enterar de que no hacen lo que el equipo necesita.

P. : Eso es mano dura?

R. Todo el mundo tiene la mano dura. Luego cada uno tiene su talante para decir las cosas. Yo no diría que soy de mano dura, pero sí de exigencia. Es hacer las cosas bien, no salirte del guión, hacer lo que cada día entrenas. Eso es trabajo del entrenador, ser estricto y que el equipo no se escape. P. ¿Ha visto jugadores con ta-

lento no aprovechado?

R. Sí, a veces condicionados por las lesiones o por la parte mental. He visto chicos con talento que podían haber llegado a más y no han sido lo suficientemente exigentes y mentalmente duros. A veces el esfuerzo puede superar al talento. El talento necesita esforzarse para ser mejor.

P. Uno de sus maestros ha sido Aíto, que entrenó cuatro años al Alba Berlín. ¿Han hablado sobre el baloncesto alemán?

R. Sí. Me enseñó mucho como jugador y entrenador. Muchas veces fue pionero en muchas cosas, como en las rotaciones. Cuando un jugador estaba 38 minutos en pista él empezó a hacer rotaciones que entonces no se entendían. Es un referente.

P.¿Sueña con entrenar a la selección española?

R. A cualquier jugador que ha estado en la selección le gustaría estar ahí. Ahora estoy muy centrado con Alemania, sabemos de la dificultad que nos viene.

P. Los dos finalistas del último Mundial, Alemania y Serbia, son europeos, como tres de los cuartos semifinalistas olímpicos (se suma Francia). ¿Estados Unidos está más cerca que nunca?

R. Sí, pero sigue ganando. El baloncesto europeo lleva muchos años compitiendo a un gran nivel en la NBA y en las selecciones. Los dos mundos se acercan mucho más cuando antes había una brecha mucho más grande en to-do, desde el físico a la técnica.

P. ¿Ha hablado con Dirk Nowitzki, mito alemán?

R. Aún no. Hablaré con él, le conozco, hemos jugado desde los 17 años en contra uno del otro en campeonatos. Alemania es su selección, con la que ha tenido un compromiso total. Cuando le vea, recordaremos batallitas.



François D'Haene, durante la prueba del Tor des Géants, en una imagen de la organización.

El cuádruple ganador del Ultra Trail del Mont Blanc se supera en los 330 kilómetros del Tor des Géants

## François D'Haene y el método de los sentimientos

LUIS JAVIER GONZĀLEZ Chamonix

Para François D'Haene, correr 171 kilómetros, la distancia del Ultra Trail del Mont Blanc (UTMB), no es suficiente. Así que decidió do-blar la apuesta de la prueba que le dio fama - lidera el palmarés con cuatro triunfos, los mismos que Kilian Jornet - en los 330 del Tor des Géants, una aventura extrema con epicentro en Courmaveur, en el lado italiano, en el Valle de Aosta, con unos 25.000 metros de desnivel acumulado que recorrió en 69 horas, ocho minutos v 32 segundos. Porque la odisea no solo implicaba gestionar ritmos, sino cómo dormir. Una hazaña, porque lo que define como "locura técnica" por la complejidad del recorrido le llevó siete días la primera vez que lo intentó. Con ese enfoque de explorador, cruzó la meta este miércoles. "Para mí, el ultra trail no es bajar cinco segundos un segmento, la frecuencia cardiaca o entrenar en hipoxia. Tienes ese recorrido loco por delante, hazlo. Pienso menos en el rendimiento que en la aventura". No solo suena bien: ganó.

D'Haene, de 38 años, se dibuja en cualquier salida con gesto de emoción: "¡Ahora tienes que co-rrer!". Sin pensar en qué tiempo necesita para llegar a tal avituallamiento, sin cálculos, pues la mon-taña los rompe. "En UTMB todo el mundo llega muerto al último descenso. Es bonito correr a 20 kilómetros por hora en la salida en Chamonix; veamos 20 horas después". Por eso se define como un explorador antes que un corredor y escribe su propio méto-do. "Cuando haces algo muchas veces, ya sabes que es así. Por ejemplo, siempre estoy más cansado al amanecer o al anochecer por el cambio de luz. Lo mismo hago con la hidratación, la nutrición o las zapatillas. Escucho más a mis sensaciones que a la ciencia". Por eso ignora su pulso en un ultra, una guía que muchos necesitan.

Pese a la magnitud de sus retos, entre sus sentimientos no está el miedo. "Por supuesto, esto es mi vida, pero mi vida continuará si no vuelvo a estar en una salida de UTMB. Si tengo un mal día, puedo volver a casa con mi familia. Si piensas que te vas a caer, te caerás, seguro". Que no mire números no resta un ápice a su compromiso, a estar dos años preparando un objetivo, a los 10 días seguidos de entrenamiento en la zona, a las buenas sensaciones de su última carrera con un amigo. Se frota las manos porque es el libro que él ha escrito. Por eso no siente alivio en una meta. "Me da un poco de pena porque se ha acabado. Por supuesto, estás destruido y quieres llegar, pero es el fin de la fiesta".

Máxime en UTMB, una prueba que se niega a correr cada año para mantener su libertad. "¿Por qué? ¿Para demostrar que tu rendimiento puede ser mejor? Yo no corro por eso. Claro que podría ganar el año siguiente, pero cua-tro años después... [pone una sonris a pícara]. Eso ya no es tan fácil". Ganó en 2017, en 2021 y plantea regresar en 2025. Y un reto para sí mismo. "¿Puedes volver a hacerlo? Ni tú lo sabes". Por eso no le importa encabezar el palmarés, sumar más que Kilian. "Quizás él sea un poco más competitivo que yo", desliza. "Somos totalmente diferentes. A él le gusta medir las cosas, ha dedicado su vida a su performance, desde el principio; yo dedico más tiempo a entrenar que hace 10 años, pero no es mi vida. Si no, tendría mucha presión

Lidera el palmarés de la prueba con cuatro triunfos, los mismos que Kilian Jornet

"No es un trabajo, es una pasión. No lo hago por tener un patrocinador", dice y no me sentiría cómodo. Tengo mucho respeto por lo que hace y si estamos juntos en una salida pasaríamos grandes momentos, pero para mí sería imposible".

Una trayectoria con cicatrices, pues los malos ultras dejan huella, esos recuerdos reaparecen. "Si te pasa es porque no debías estar en la salida. Me ha pasado dos veces porque no estaba allí por los motivos adecuados, porque esa carrera no era realmente mi elección". Por eso el porqué es innegociable. "Para UTMB tengo que ganar muchas carreras, organizarlo todo, tener la cabeza allí desde tres años antes. Si lo haces porque lo hizo tu amigo, es imposible que lo acabes. Si realmente quieres hacerlo, si es tu sueño... por supuesto que pasarás dolor y malos momentos porque es una locura, pero si eres humilde, podrás mejorar".

Cuenta con que un día dejará de ganar carreras, incluso de competirlas. "¿Pero retirarme de pasar largos días en la montaña? No. Para mí no es un trabajo, es pasión. No lo hago porque tenga un patrocinador". Y recupera esa diferencia con Kilian. "Yo no gané UTMB porque quisiera ganar UTMB; pasó porque quería hacer UTMB y al final lo gané. Los corredores que solo quieren ganarlo nunca lo conseguirán". El tipo que combinaba ciclismo con esquí de montaña o correr, porque aquello le gustaba, por sentir, es uno de los mejores corredores de la historia. Pero su prioridad sigue siendo explorar: "Si competir me impide estar aquí dentro de 10 años porque destruyo mi cuerpo o mi mente, lo dejo ahora mismo. Mi objetivo no es ga-nar UTMB, sino seguir haciendo el recorrido con un amigo dentro de 20 años".

#### Tenis. Rafa Nadal no jugará la Laver Cup: "Deseo a Europa la mejor de las suertes"

Rafa Nadal anunció ayer que no disputará la Laver Cup, que se disputa en Berlín del 20 al 22 de septiembre. El tenista balear se mostró "decepcionado" por no poder asistir a la cita y deseó a Europa "la mejor de las suertes". "Tengo grandes recuerdos de la Laver Cip y estaba realmente esperando poder jugar con mis compañeros y con Bjorn como capitán este año", declaró.

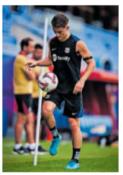

Gavi, en el entrenamiento de aver con el Barcelona.

#### Fútbol. Gavi vuelve a entrenarse con el Barcelona después de 10 meses

Gavi completó ayer parte del entrenamiento colectivo del Barcelona, casi 10 meses después de ser operado de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, sufrida en un partido con la selección española. El centrocampista todavía debe completar la fase final de la recuperación antes de estar disponible para el técnico Hansi Flick. El periodo estimado de baja cuando fue operado era de unos 12 meses.

#### Baloncesto. El Unicaja se estrena con victoria en la Copa Intercontinental

El Unicaja se impuso ayer al Pedro de Luanda, angoleño, campeón de África, en su estreno en la Copa Intercontinental en Singapur (78-94), con un dominio de principio a fin, anotando 15 de 31 triples y con Dylan Osetkowski como jugador más valorado con 14 puntos, ocho rebotes y stete asistencias. El conjunto de Ibon Navarro juega el segundo partido hoy ante Al Riyadi, campeón de Asia, a las 14.00.

# Batalla judicial de Jon Rahm para jugar el Open de España

El golfista vasco apela contra las multas del circuito europeo por irse a la Liga saudí

#### J. M. Madrid

El terremoto que el fichaje de Jon Rahm por LIV, la revolucionaria Liga saudí de golf, desató el pasado diciembre tiene sus réplicas nueve meses después. El vasco se encuentra en una batalla judicial porque no pretende pagar las multas económicas que el circuito europeo, el DP World Tour, impone a todo aquel juga-dor miembro que participe en la nueva y rompedora competición. Rahm presentó ayer, según avanzó la web Ten Golf, una apelación para congelar cautelarmente esas sanciones y así poder disputar al Open de España, en el Club de Campo Villa de Madrid del 26 al 29 de septiembre. Un juez en Londres deberá ahora decidir sobre la legalidad o no de esos castigos por enrolarse en la Liga saudí, un proceso que puede demorarse meses y mientras el cual Rahm podrá alistarse en las citas del circuito europeo y acabar la temporada de LIV sin rascarse el bolsillo. El circuito europeo multó con 100.000 libras (entonces unos 117.000 euros) a los golfistas que compitieron en 2022 en el torneo inaugural de LIV, entre ellos el castellonense Sergio

Rahm se ha inscrito en el Acciona Open de España y también en el Alfred Dunhill Links Championship (3-6 octubre) v en el Estrella Damm Andalucía Masters (17-20 octubre), los tres torneos en que necesita participar para completar, junto a su concurso en los pasados Juegos Olímpicos de París, el cupo exigido de cuatro competiciones bajo el paraguas del DP World Tour en 2024 para estar en la Ryder Cup de 2025 en Nueva York. Mientras, siguen las negociaciones entre los grandes circuitos, con el PGA Tour a la cabeza, y LIV con el fin de unificar los calendarios y enterrar la gran guerra del golf mundial.



Jon Rahm, el pasado agosto en un torneo de la Liga saudí. ISAIAH VÁZQUEZ (GETTY)

Ala espera de la paz que no se vislumbra, la batalla se libra hasta en los juzgados. "No tengo intención de pagar las multas. No soy muy fan de ellas y estamos hablando con el DP World Tour para ver cómo lo podemos hacer para jugar esos tres torneos", explicó Rahm el miércoles antes de jugar, a partir de hoy en Chicago, la penúltima cita de la Liga saudí. "No voy a jugar el Open de España por la gloria ni nada de eso. Lo hago porque creo que es mi deber y también quiero jugar en

Sotogrande (Andalucía Masters). No jugar esos torneos no sólo me perjudicaría a mí, sino también al golf español". añadió.

golf español", añadió.

Rahm busca estos días en Chicago coronarse como el ganador individual de la Liga saudí en la temporada de su estreno. El vasco es líder de la clasificación con 195,17 puntos, por los 192,2 del chileno Joaquín Niemann, con quien se jugará el anillo (como en la NBA) de campeón. El español se ha clasificado entre los 10 mejores de cada uno de los 11 tor-

neos que ha jugado (se retiró en Houston por lesión) y venció en Rocester el 28 de julio, la semana antes de los Juegos. En Paris perdió el oro, y también cualquier medalla, al desperdiciar cuatro golpes de ventaja a falta de ocho hoyos. De aquel varapalo quiere resarcirse con la victoria individual en LIV, y por grupos con su equipos, Legion XIII, a la semana siguiente en Dallas. Luego llegará el Open de España, que conquistó en 2018, 2019 y 2022, en medio de la guerra judicial.

|                       | EO DEL JU                           | NAL<br>JEVES                    | $\begin{bmatrix} -73 \\ 24 \end{bmatrix}$ | 94 Estos premios caducan a tos tres meses, contados a partir del día |                       |                       |                                      |                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                             |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| O                     | 1                                   | 2                               | 3                                         | 4                                                                    | 5                     | 6                     | 7                                    | 8                     | 9                                                                 |
| Números Euros/Billete | Números Euros/Billete               | Números Euros/Billete           | Números Euros/Billete                     | Números Euros/Billete                                                | Números Euros/Billete | Números Euros/Billete | Números Euros/Billete                | Números Euros/Billete | Números Euros/Billet                                              |
| 04100150              | 04101150                            | 04102150                        | 04103180                                  | 04104210                                                             | 04105210              | 04106210              | 04107150                             | 04108240              | 04109180                                                          |
| 04110150              | 04111150                            | 04112150                        | 04113180                                  | 04114150                                                             | 04115150              | 04116210              | 04117150                             | 04118180              | 04119180                                                          |
| 04120 150             | 04121150                            | 04122150                        | 04123180                                  | 04124150                                                             | 04125 150             | 04126150              | 04127 150                            | 04128180              | 04129390                                                          |
| 04130150              | 04131150                            | 04132210                        | 04133180                                  | 04134150                                                             | 04135210              | 04136150              | 04137150                             | 04138180              | 04139180                                                          |
| 04140 150             | 04141150                            | 04142150                        | 04143180                                  | 04144150                                                             | 04145150              | 04146150              | 04147150                             | 04148180              | 04149180                                                          |
| 04150 150             | 04151150                            | 04152150                        | 04153240                                  | 04154150                                                             | 04155150              | 04156210              | 04157 150                            | 04158180              | 04159180                                                          |
| 04160150              | 04161150                            | 04162150                        | 04163180                                  | 04164150                                                             | 04165150              | 04166150              | 04167 150                            | 04168180              | 04169180                                                          |
| 04170150              | 04171150                            | 04172150                        | 04173180                                  | 04174150                                                             | 04175150              | 04176150              | 04177150                             | 04178180              | 04179180                                                          |
| 04180150              | 04181150                            | 04182150                        | 04183180                                  | 04184150                                                             | 04185150              | 04186 150             | 04187150                             | 04188 7.650           | 0418960.030                                                       |
| 04190 7.620           | 04191150                            | 04192150                        | 04193180                                  | 04194150                                                             | 04195150              | 04196150              | 04197150                             | 04198180              | 04199180                                                          |
| 70100300              | 70101300                            | 70102300                        | 70103330                                  | 70104360                                                             | 70105 360             | 70106360              | 70107 300                            | 70108390              | 70109330                                                          |
| 70110300              | 70111300                            | 70112300                        | 70113330                                  | 70114300                                                             | 70115300              | 70116360              | 70117300                             | 70118330              | 70119330                                                          |
| 70120300              | 70121300                            | 70122300                        | 70123330                                  | 70124300                                                             | 70125300              | 70126300              | 70127300                             | 70128 12.330          | 70129300.000                                                      |
| 7013012.300           | 70131300                            | 70132360                        | 70133330                                  | 70134300                                                             | 70135360              | 70136300              | 70137300                             | 70138330              | 70139330                                                          |
| 70140300              | 70141300                            | 70142300                        | 70143330                                  | 70144300                                                             | 70145300              | 70146300              | 70147300                             | 70148330              | 70149330                                                          |
| 70150300              | 70151300                            | 70152300                        | 70153390                                  | 70154300                                                             | 70155300              | 70156360              | 70157300                             | 70158330              | 70159330                                                          |
| 70160300              | 70161300                            | 70162300                        | 70163330                                  | 70164300                                                             | 70165300              | 70166300              | 70167300                             | 70168330              | 70169330                                                          |
| 70170300              | 70171300                            | 70172300                        | 70173330                                  | 70174300                                                             | 70175300              | 70176300              | 70177300                             | 70178330              | 70179330                                                          |
| 70180300              | 70181300                            | 70182300                        | 70183330                                  | 70184300                                                             | 70185300              | 70186300              | 70187300                             | 70188330              | 70189330                                                          |
| 70190300              | 70191300                            | 70192300                        | 70193330                                  | 70194300                                                             | 70195300              | 70196300              | 70197300                             | 70198330              | 70199330                                                          |
|                       | Terminaciones<br>331 150<br>831 150 | Terminaciones<br>512150<br>3260 | Terminaciones<br>763180<br>5390<br>330    | Terminaciones<br>0344                                                | Terminaciones 3345    | Terminaciones<br>6626 | Terminaciones<br>837 · · · · · · 150 | Terminaciones 0890    | Terminaciones<br>0129 990<br>129 240<br>699 180<br>29 90<br>9 330 |

INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LISTA

1.º Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista coinciden con los de su bilitere o décimo.
2.º En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han correspondido a todos los números que terminan cen la celta guarde que la encabeza,

Por ejemplo, al su número termina en 1, ha de fijer su atención únicamente en à columna encabezada con un uno. Los premios indicados en la columna «euroa/billete4.º Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las has cuatre cittera y su número las tenes gualmente dispuestes, a la derecha encorriera el total di premios que ham correspondido a todos los números que terminan con cesa cuatro cilhas.
Si no Senes permis por terminación de cuatro cilhas, e no las hay, procede en la misma forma co



Abderrahmane Sissako, en el centro de la imagen, de pie, en el rodaje de *Té negro*. OLIVIER MARCENY

#### Abderrahmane Sissako Director de cine

# "El cine proyecta una visión occidental del mundo"

Estrena 'Té negro', una historia de amor entre una migrante africana y el amo de una tienda de infusiones en Cantón

#### GREGORIO BELINCHÓN **Madrid**

Una década después de haber llegado a los Oscar con Timbuktu, Abderrahmane Sissako (Kiffa, Mauritania, 62 años) vuelve a es-trenar otro largometraje, Té negro. Si en *Timbuktu* ilustraba la llegada del yihadismo a Mali, el país en el que el cineasta pasó su niñez y su adolescencia antes de estudiar cine en la URSS, en Té negro se sumerge en amoríos sote-rrados de cocimiento lento, en su caso entre una chica de Costa de Marfil, que ha huido de una boda en su pueblo natal al descubrir que su novio no la quería, y un comerciante chino, dueño de una boutique de tés en Cantón, ciudad en la que se ha asentado la protagonista. Puede no ser el mejor trabajo de Sissako, pero le sirve para reflexionar, sin tanta carga política como en filmes precedentes como Bamako (2006) o La vida en la Tierra (1998), sobre una migración que Europa no ve "por culpa del eurocentrismo que se aplica al hablar de muchas situaciones".

Sissako se asoma a la pantalla de una videollamada el lunes desde París, donde está de paso trashaber formado parte del jurado del pasado festival de Venecia. "Agradezco a Almodóvar y al cine español que nos hiciera el regalo de su filme, por lo que recibe un León de Oro más que merecido", apunta con una sonrisa.

Explica una historia pocas veces vista en el cine (aunque él ya mostró a un migrante chino enamorado de una africana en Heremakono, en 2001). "Porque el cine proyecta una visión eurocéntrica del mundo. O si quiere, occidental. Europ a decidió cómo se tenía que dividir el continente africano tras colonizarlo. Sus criterios se han impuesto, el dinero procede de Europa. Y es un hecho que se está acentuando, a pesar de la voluntad de muchos jóvenes. Eu-

ropa siempre se mira a sí misma, no mira a los demás, no observa". Respira y sigue: "No quiere decir en absoluto que Europa sea decadente. Sin embargo, como artista, soy sensible a lo que ocurre a mi alrededor y me temo que incluso de cara a la emigración Europa no abandona su eurocentrismo".

Uno de los distritos de Cantón recibe el nombre de Chocolate City, porque en él reside la migración subsahariana. "La migración africana a Asia es otro ejemplo de todo lo que no se ve desde Europa". ¿Y no le preocupa la actual colonización china de África, su adquisición de las fuentes de materias primas? "En Mauritania tenemos un proverbio que dice que aquel que se ahoga se agarra hasta a un cocodrilo. China es nuestro cocodrilo, porque África aho-ra mismo se está ahogando. Es un continente que ha sido explotado, ya que ningún país occidental ha compartido jamás lo que ha saca-do de allí. Hoy Europa sigue apo-yando las dictaduras que le convienen. No es sorprendente que en un mundo globalizado como este, donde la economía lo puede

todo, China se posicione e intente obten er lo mejor para ella. Ahora bien, seamos lógicos, no hay ningún país que haga esfuerzos por caridad. Ahí es donde África debe ser combativa políticamente para no volver a caer en lo que ocurrió con Europa. Porque si no, dentro de medio siglo estaremos lamentándonos de nuevo. Hay que saber defenderse y no esperar a que haya pasado demasiado tiempo".

Tampoco es que en China los africanos vivan en un paraíso. Tras la pandemia, emergió un racismo que ya existía previamente soterrado contra los inmigrantes. "Los prejuicios nacen por un des-

"No hay nada peor que la expresión 'ayuda al desarrollo', es cinismo puro"

"África sabe que China no ha apoyado ninguna guerra en su territorio" conocimiento del otro, y eso es lo que ocurrió", explica el cineasta. "No olvides que en China un africano no puede abrir una tienda, mientras que un chino no tiene ningún problema en hacerlo en cualquier país de mi continente".

El cineasta, que reside en Mauritania, hace una reflexión: "Europa siempre defiende valores democráticos. Sin embargo, ha apoyado, incluso provocado, guerras en África desde hace décadas, y ha continuado en el siglo XXI, como en la que ha destrozado Libia. En cambio, China no ha aportado ninguna guerra. Eso en África se sale. No es un rechazo hacia Europa lo que siente África, sino un rechazo hacia la política europea".

#### Sin luz al final del túnel

Tampoco las señales que envía Europa con su giro hacia la ultraderecha son optimistas. "Desde luego. Europa hace política de derechas pase lo que pase. Aunque no lo parezca. Estoy absolutamente en contra de la invasión rusa a Ucrania, pero hay una doble vara de medir: ¿qué pasa con la guerra en Gaza, que es un genocidio y nadie levanta el dedo? Quiero dos Estados. Uno en Palestina, otro en Israel. Quiero que vivan en paz. Sin embargo, Europa no hace nada para ayudar. La luz al final del túnel no aparece en nuestro horizonte africano. No hay cos a más horrible que esa expresión de 'ayuda al desarrollo'. . Para desarrollar cinismo puro y duro. No nos engañes, llámalo en realidad ayuda al subdesarrollo".

En el cine de Sissako es habitual que la protagonista sea mujer, y el cineasta realiza esa elección de manera premeditada. "En esta ocasión quería mostrar su papel en la sociedad. Cuando se habla de la mujer africana se dice que es muy valiente. Para mi, todas las mujeres son valientes y no todas las mujeres son víctimas. Como se escucha en una conversación en Té negro: 'Los hombres en África son iguales que en China".

Sobre Tënegro se cierne la alargada sombra de Deseando amar (In the Mood for Love). Sissako explica que no se dio cuenta del eco del filme de Wong Kar-Wai hasta las primeras proyecciones. "Me encanta todo el cine de Wong Kar-Wai. Y lo tomo como un cumplido. Pero también te puedo decir que me influyó muchísimo más Ingmar Bergman. ¿Hay ecos de Deseando amar? Ambas son peliculas que se desarrollan en Asia y describen una relación amorosa de forma pausada y con silencios, con más desarrollo en el interior que con gestos físicos apasionados".

"En Té negro esperamos nueve meses a que nos dieran permiso para rodar en China", recuerda. Cosa que nunca ocurrió, así que acabó filmándose en Taiwán. "Pero, en realidad, no tengo noción del tiempo. Para mí una película es un compromiso".

### Cuando el algoritmo es el juez

#### JUSTICIA ARTIFICIAL

onecoon, amortasan. Intérpretes: Verónica Echegui, Tamar Novas Alba Galocha, Alberto Ammann. I hriller. España, 2024. 96 minutos.

#### ELSA FERNÁNDEZ-SANTOS

El origen de la ficción Justicia artificial está en un documental del mismo título de 2022. En él, su director, Simón Casal, exploraba con la ayuda de expertos (jueces, filósofos, investigado-res...) los dilemas que sembraría la implantación de un software de inteligencia artificial (IA) en un sistema judicial como el español. ¿Puede la justicia algorítmica acabar con la influencia del poder político y económico para lograr un siste ma más justo e independiente? ¿Se pueden eliminar los prejuicios ideológicos y emocionales



Alberto Ammann y Verónica Echegui, en Justicia artificial.

con la figura de un juez-má quina? ¿Es más justa la distancia de una IA que la intuición y la empatía humanas? Dos años después de aquellas preguntas, Justicia artificial es la respuesta desde un futuro no tan lejano.

Partiendo de esa investigación, Casal escribió el guion, junto a Víctor Sierra, de un largometraje interesante en su planteamiento de thriller ciberpolítico pero bajo de tensión dramática entre sus personajes. Estamos en 2028 y el Gobierno español acaba de anunciar un referéndum para aprobar un sistema de IA que pretende "automatizar y despolitizar" la

justicia, además de acortar sus plazos sustituyendo a los jueces por computadoras, En el arranque asistimos a un juicio presidido por una reputada jueza, Carmen Costa (Verónica Echegui), que, desovendo la sentencia que le sugiere la IA, impone la suya dejando al preso en libertad condicional. La jueza cree al acusado; la inteligencia artificial, no.

Toda la historia se construye sobre la desconfianza de esa profesional en el algoritmo y, sobre todo, en la empresa encargada de desarrollarlo. Casal apunta con acierto a la opacidad corporativa de la IA como el principal desafío que implica dar tanto poder. El guion se centra en la jueza, que interpreta con convicción Echegui. Es el personaje más logra-

do y menos obvio, frente a un os villanos un tanto unidimensionales. Se trata de una mujer taciturna cuyo obstinado carácter también tiene cables sueltos, como su soledad y su frustrado deseo de ser madre. Frente a esas vaguedades, su convencimiento en el poder de la intuición se escenifica en un angustioso

reto de supervivencia que sí visualiza el poder mental del personaje.

Las complejas disyuntivas de la IA son un rico subgénero y se agradece que una película española tenga la ambición de abordar un tema como este. Casal, además, consigue una lograda ambientación de cibernoir, con esa mezcla del paisaje gallego entre bucólico y plomizo, una atmósfera que se cuenta entre lo mejor de un filme que, de manera sencilla, se enfrenta con un gran desa-fio para el futuro de la humanidad que está a la vuelta de la esquina.

# Anne Hathaway y una nueva visión de la mujer de los sesenta

ENLEN Director: William Oldroyd. Intérpretes: Thomasin McKenzie, Anne Hathaway. Shea Whigham, Marin Ireland. Intriga.EE UU, 2023.93 minutos.

#### JAVIER O CAÑA

El inicio del siglo XXI sirvió en muchos sentidos para una reevaluación del papel de la mu-jer en las décadas de los cincuenta y primeros sesenta en Estados Unidos y, por tanto, también de los retratos femeninos que se hicieron en Hollywood en aquellos años, desde los más conservadores hasta los más atrevidos. Todd Haynes in auguró la tendencia en 2002 con Lejos del cielo, relectura en clave racial de la formidable Solo el cielo lo sabe (1955), de Douglas Sirk, y después creó otra de las piezas clave con *Carol* (2015), adaptación de una novela de Patricia Highsmith publicada en 1952, de impensable adaptación cinematográfica en aquellos lejanos años a causa de su temática: la relación amorosa

entre dos mujeres. En estos últimos años no han sido pocas las películas que han dado voz a la callada e impoluta existencia de la mujer-espo-sa-madre perfecta de los años de las presidencias de Eisenhower, Kennedy y Johnson. Una imagen tan mentirosa como la del esplendor del sueño americano, la valla blanca del jardín, la comida alrededor del pavo y la felicidad femenina con calculada fachada de impecable belleza y

cuidados. Se ha reevaluado su situación, y últimamente se está ejercitando además en clave genérica, partiendo del melodrama de siempre, pero desviándose de un modo muy libre hacia la intriga, el thriller e incluso el terror. Vidas perfectas, de este mismo año 2024, con Jessica Chastain y Anne Hathaway resu-citando aquel glamur, apelaba al cine de Sirk, pero también al de Alfred Hitchcock y al de Robert Aldrich.

Y ahora se ha estrenado en olataformas (Movistar Plus+ y plataformas (Movistai 1166 ) SkyShowtime), sin pasar an-

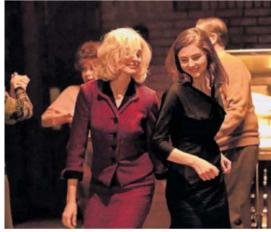

Anne Hathaway (izquierda) y Thomasin McKenzie, en Eileen.

tes por los cines españoles, la desigual pero reveladora Eileen, ambientada en el Boston de los años sesenta, de nuevo con el refinamiento de Hathaway como coprotagonista, y dirigida por un nombre importante: William Oldroyd, director de la notable *Lady Macbeth* (2016), quien no había estre nado ninguna película desde entonces.

Eileen está basada en una novela de Otessa Moshfegh de 2015, y podría pasar como otra reinterpretación de Carol Aunque en versión aún más negra: la represión sexual de una joven de 24 años, huérfana de madre y con un padre borracho y cruel, y el encuentro de esta con una mujer libre y sofisticada que hace que su grisura de rebecas marrones y su apocamiento tornen en turbulencias interiores de todo tipo.

Oldroyd, creador de atmósferas turbias, lo logra en ciertas partes de la película con la ayuda de una banda sonora de corte disonante y de una fotografía

Oldroyd logra recrear la pútrida sociedad machista enlaque viven los personajes

de textura gruesa que envuelve la pútrida sociedad machista en la que se desenvuelven los personajes. También con un montaje en el que se añaden ensoñaciones de aquello que la joven tiene en la cabeza (a la manera de las de Billy, el embustero, de John Schlesinger, pero entron-cando con *Cisne negro*, de Darren Aronofsky), marcando poco a poco un giro tonal que desemboca en volantazo de género en el tercer acto.

Es entonces cuando Eileen se convierte en un psicodrama con ribetes *noir*, que se desvía de la inicial naturaleza crítica y reformista de la historia, de ne-cesario empoderamiento de la mujer, para llegar a un territorio cercano a la venganza, a la manipulación emocional y al delirante agujero mental, que está guiado, además, por una narradora poco fiable.

Una parte final que desconcierta para bien, aunque en modo alguno se remate con excelencia ni con demasiada trascendencia, pero que vertebra los secretos y mentiras de una época retorcida con disfraz de pulcritud, que tenía cadáveres sociales por cualquiera de sus esquinas.

### El abismo de las matemáticas y el de la vida

#### EL TEOREMA DE MARGUERITE

birection: Anne novion. Intérpretes: Ella Rumpf, Jean-Pierre Darrosussin, Julien Frison, Clotilde Courau. Drama. Francia, 2023. 112 minutos.

Doctorarse en matemáticas e investigar sobre la conjetura de Goldbach, uno de los problemas no resueltos de la teoría de los nú-

meros, no implica saber lo que es el placer de la existencia, tener clara la asunción de errores, co-nocer la dignidad y manejarse con las emociones. Para conjetura irresoluble, la de la vida.

La joven y brillante matemá-tica de *El teorema de Marguerite* es introvertida y está poco acostumbrada a la socialización, pero no tiene ningún trastorno del espectro autista. La directora Anne Novion hace bien en huir de ese cliché, aunque luego sí caiga en algunos lugares comunes de la visualización del pensamiento matemático: el encadenado de fórmulas sobre el rostro de la pro-tagonista es el peor ejemplo.

La conjetura de Goldbach, que data del año 1742, ocupa buena parte del relato, pero, como otras obras en las que el tema es inescrutable para la mayoría, la directora se las ingenia para que el gran tema v los subtextos que lo acompañan sean mucho más mundanos. El teorema de Marguerite comienza como una clásica historia de ambiente universitario para desembocar en un retrato de crisis existencial. En principio, dramático, pero con algún toque de

comedia romántica, el trecho menos interesante del trabajo de Novion. Están mucho más logrados otros aspectos; el lado obsesivo de las matemáticas y cómo te pueden hacer sentir vulnerable; las pen osas condicion es laborales de los investigadores universitarios; el acechante peligro del or-gullo y la vanidad; y, sobre todo, la profundidad que lleva implícita. El abismo de las matemáticas es también el de la vida. Las inseguridades, cómo llevar su vértigo cómo encontrarnos en la búsqueda de la felicidad.

La actriz Judi Dench repasa en un libro la veintena de papeles de Shakespeare que ha interpretado y da lecciones de vida

# "Sé amable, sé curioso, sé travieso"

ENEKO RUIZ JIMÉNEZ Madrid

"Sé amable, sé curioso, sé travieso. Y mantén el sentido del humor". Es el consejo que da Judi Dench a todo el que atreva a lanzarse con la interpretación (y a enfrentarse a la vida en general). Por desgra-cia, es posible que esta gran dama británica no regale ya nuevas travesuras en escena. La actriz, de 89 años, reconoció en mayo que su progresiva ceguera le impedía leer guiones. Todo lo apren-de hoy al dictado de amigos, como hizo Kenneth Branagh en Belfast (2021), "como un loro", bromea. Tanto han empeorado sus sínto-mas que estar en un rodaje se ha vuelto casi inviable. Por eso un libro como The Man who Pays the Rent, donde repasa sus trabajos en obras de William Shakespeare, suena a una suerte de testamento.

Porque "el hombre que pagaba el alquiler", como se traduce al español este libro solo editado en inglés, no es otro que el pro-pio dramaturgo. Ese era el apelativo cariñoso con el que Dench y su difunto marido, Michael Williams, se referían al autor cuando trabajaban para la Royal Shakespeare Company en los setenta. Y esa misma familiaridad es con la que la agente M de James Bond trata su obra, que adora y conoce, pero a la que siempre se acercó desde un método práctico. no académico. Así, Dench repasa una vida sobre las tablas a través de una veintena de papeles, desde su primera Ofelia en *Hamlet* en el

Old Vicen 1957 (con 24 años) hasta la duquesa de York de Ricardo III. a la que interpretó en 2016 para la serie The Hollow Crown, junto a Benedict Cumberbatch.

La ceguera estambién la razón que la ha llevado a abrirse ante el scritor Brendan O'Hea. Dench se embarcó en parte en estas singulares memorias dialogadas buscando algo en lo que pasar su tiempo: "Tengo un miedo irracio-nal al aburrimiento. Por eso tengo un tatuaje que dice carpe diem", explicaba en 2017 en una entrevista. Así que le fue contando a O'Hea sus anécdotas y lecciones, con su particular sentido del humor autodespreciativo, para reunirlas en este libro en el que explica sus devenires con Shakespeare. Su diálogo se entremezcia, además, con algo tan personal como los garabatos con los que la actriz decoraba los márgenes de sus guiones, y que aún sigue pintando, los cuales solo se ha animado a mostrar porque una amiga le sugirió que podría empujar a pintar a otras personas ciegas que no se atrevan. Y eso que ella llevaba pintando desde que sus padres le daban per miso para dibujar con plena creativi-dad las paredes de su casa.

Fue Macbeth la que le llevó a querer ser actriz, cuando su hermano lo interpretó en su colegio. Le gustaban especialmente los tacos que decían sobre las tablas. Desde entonces, Shakespeare le sirve como nexo de unión desordenado de su vida. No solo porque allí se forjó su matrimonio, si-no también por todos los buenos



Judi Dench, el 20 de mayo en Londres. GETTY

momentos en el pub Dirty Duck (califica Macbeth de "paraíso" porque es corta, sin entreactos y les dejaba tiempo para ir al pub), los malos ("Odio el puto El mercader de Venecia. Dios mío, cómo la odio") y los que han forjado su fi-losofía de vida.

Mientras habla de Shakespeare, repasa lecciones como las bondades de trabajar en compañía 'No soy buena sola. Nunca podría hacer un monólogo, no sabría cómo prepararme si no hubiera bromas y pantalones volando por los aires") o la importancia de mantener siempre su eterna positivi-dad: "Mirad siempre lo positivo en Califica 'Macbeth' de "paraíso" porque, al ser corta, le permitía ir después al pub

"No soy buena sola. No sabría hacer un monólogo", reconoce la agente M de Bond

la vida, porque lo hay. Oler unas flores de un árbol o ser capaz de sentarte en el jardín a la luz del día, una llamada de un amigo...". Porque Dench lo ha dado todo por el bardo inglés, incluso enfermar en una representación de Noche de reyes en África.

Dench lo ha hecho todo sobre las tablas, hasta casi morir, pero para el gran público es conocida por su interpretación del personaje M en la saga protagonizada por James Bond y por otras películas como Orgullo y perjuicio, Chocolat e Iris (estas últimas, dos de sus ocho nominaciones al Oscar), así como por su larga relación cinematográfica con el actor v director Kenneth Branagh, con quien trabajó en Enrique V Hamlet y Cuento de invierno (por mencionar solo obras escritas por el hombre que paga el alquiler).

La ganadora del Oscar por Shakespeare enamorado, como buena aprendiz de teatro británico, reconoce que siempre actuó por instinto: "¿Nunca te llevabas el papel a casa? —le pregunta Brendan O'Hea en el libro—. No seas ridículo. Tequitas el personaje cuando te quitas el vestido (...). Tu trabajo solo es interpretar lo que se escribió". Tal es el grado de humildad que O'Hea explica en su prólogo que tuvo que cortar numerosos "quizás" y "posiblemen-te" (así como muchas palabrotas) de sus respuestas.

"Shakespeare siempre será relevante porque refleja el tiempo actual. Cuando vi el *Enrique V* de Laurence Olivier en 1942, en me-dio de la II Guerra Mundial, era una llamada al patriotismo. Hoy podría ser vista como una obra antibélica", explica. Y por eso es consciente de que "las referencias cambian" y el autor tiene que verse reflejado en su adaptación: "Shakespeare es de todos. Y tenemos que dejar que cada individuo busque sus propias interpretaciones a las palabras. Necesitas encontrar lo que sus palabras significan para ti". Esa mente abierta, ese sentido del humor y esa mi-rada siguen estando muy sanos.

#### RAQUELVIDALES

### Ian McKellen, un Hamlet octogenario... jy qué más da!

a última versión fílmica del clásico de Shakespeare, que acaba de llegar a la plataforma Filmin tras un único día de pase en salas británicas el pasado febrero, se publicita así: "Hamlet: Ian McKellen en una a daptación sin edad ni género". McKellen encarna a sus 85 años (84 cuando la rodó) a un personaje en plena juventud. El fantasma de su padre está interpretado por una mujer (Francesca Annis), su madre (Jenny Seagrove) es dos décadas más joven que McKellen y una actriz negra (Emmanuella Cole) hace el papel del hermano de Ofelia. Es lógico que la promoción de la película se centre en tan llamativo reparto, pero quien deduzca de ello que se trata de una propuesta "revolucionaria" o "polémica", como se ha llegado a publicar en algunos medios, se llevará una decepción

Si nos atenemos a las reglas de la ve-rosimilitud cinematográfica, la propuesta puede resultar de sconcertante. Pero lo emocionante de este *Hamlet* es que juega no solo con las reglas del cine, sino también con las del teatro. Sobre todo, con la mejor arma de las artes escénicas frente a la dictadura de las pantallas: la suspensión de la realidad que se desencadena por defecto en un escenario. La imaginación frente a la literalidad. Utopía fren-te posibilismo. Es también una posición ideológica

Recordemos que en la época de Shakespeare los papeles femeninos eran in-terpretados por hombres porque no se permitía actuar a las mujeres. Y que sobre los escenarios nunca ha importado la edad ni el género de Hamlet. Sarah Bernhardt lo interpretó en 1899, Margarita Xirgu en 1938, Núria Espert en 1960, Blanca Portillo en 2009. El propio McKellen, que ya lo encarnó en 1971, lo volvió a afrontar sobre las tablas en 2021, cuando ya tenía 81, en una producción dirigida por Sean Mathias que precisamente dio pie al filme del que hablamos, con prácticamente el mismo reparto.

La tendencia a la hora de trasladar una obra teatral a la pantalla es adornarla con decorados realistas para que se "parezca" más al cine. Los propios creadores escénicos caen muchas veces en la tentación de competir con las artes audiovisuales importando sus convenciones, pero eso es remar contra el viento y desaprovechar las ventajas del principio de suspensión de realidad. Hay más verdad en este Hamlet octogenario que en muchos otros en los que el actor encaja con la edad del per-

sonaie (en realidad, Shakespeare no dejó claro sus años), pero donde chirrían escenografías de cartón piedra y declamaciones rimbombantes. La libertad en la elección del reparto se aplica también a las localizaciones: todas las escenas se desarrollan en diferentes espacios del teatro Royal Windsor de Londres, desde los camerinos hasta la mazmorra del sótano, los pasillos o la azotea.

Sean Mathias lo apuesta todo al texto. Sin psicologismos ni aspavientos. Naturalmente, esto no funcionaría si no contara con ese elenco de actores británicos prodigiosos, empezando por Ian McKellen. La palabra de Shakespeare brota nítida, capturada en el primer plano cinematográfico, pero a la vez profundamente teatral. Una comunión perfecta de artes que

EL PAÍS. VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CULTURA



### Los MTV 2024, en su 40ª gala, coronan a Taylor Swift

Las actuaciones de Karol G, Katy Perry, Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Anitta dominaron la fiesta

#### MARÍA PORCEL Los Ángeles

Si la fórmula triunfa durante 40 años es por algo. Desde 1984, la cadena MTV sabe, con sus VMA. los premios a los mejores vídeos musicales del año, cómo trasladar a los fans de la música global lo mejor de cada casa. En su gala de este año llenó el UBS Arena de Elmont, en Nueva York.

Taylor Swift era la artista con más candidaturas, hasta 10. Y se convirtió en la más galardonada, con seis premios. Empezó a ganar desde el principio. Recogió el primero por el mejor vídeo con colaboración, gracias a Fortnight, con Post Malone, que también ganaría el de vídeo del año, el más importante de la noche. Al celebrarse los premios un 11 de septiembre, Swift recordó a las víctimas del atentado de 2001: "Al despertarme esta mañana en Nueva York, un 11 de septiembre, no he hecho más que pensar en lo que ocurrió hace 23 años, en todos los que perdieron a un ser querido en todos a los que perdimos. Eso es lo más importante y todo lo que ocurra esta noche está detrás de eso".

Con permiso del siempre estupendo Lenny Kravitz, de Shawn Mendes o de Rauw Alejandro, las mujeres fueron las indiscutibles reinas de la gala. Anitta, que ganó por segundo año consecutivo el premio de mejor artistalatina; Lisa, que cantó con soltura New Woman y Rockstar (premio a mejor tema de K-Pop); Karol G, que cantó en español y montó una barra de bar en la playa con parejas bailando y se movió entre el público con Si an-

tes te hubiera conocido; Sabrina Carpenter, ganadora a la mejor canción del año por Espresso, que se subió a un columpio y se besó con un alienígena; Megan Thee Stallion, quien además actuó como presentadora; y una de las estrellas de la noche, Katy Perry, honrada con el premio por toda su carrera, que ofreció una impresionante actuación de 10 minutos con un remix de temas de distintas épocas.

Ahora bien, la gran ganadora de la noche fue Swift, con media docena de galardones: además de obtener el de mejor vídeo del año (en cuyo discurso aprovechó para pedir el voto para Kamala Harris, como ya había hecho la noche anterior tras el debate presidencial), logró el de canción del verano, artista pop, ar-tista del año, dirección y edición.

También triunfaron Tyla, con el premio al mejor afrobeat por Water; Megan Thee Stallion con Yuki Chiba, con el mejor vídeo de tendencia por Mamushi; Benson Boone, con el galardón a mejor canción alternativa por la viral Beautiful Things; SZA, premiado como mejor R&B por *Snooze;* Lenny Kravitz, meor canción de rock por Human; y Dua Lipa, ganadora de la meor coreografía, realizada por Charm La'Donna.

En estos 40 años, los MTV VMA han visto a Madonna vestida de novia cantando Like a Virgin, a Lady Gaga envuelta en carne cruda, a Miley Cyrus perreando como nunca, a Michael Jackson besando a Lisa Marie Presley o a Beyoncé anunciando su primer embarazo por sorpresa. Quizá ahora, cuando ya parece que está casi todo visto y cuando lo que más gusta en un mundo de redes e hiperconexión es ver lo más auténtico, triunfan por sacar a los artistas bailando copa en mano mien-tras se cuentan intimidades. Todo cambia, aunque todo siga igual, para que el espectáculo pueda continuar.

Series Rapa

# Un policial impecable, y también algo más

JUAN CARLOS GALINDO

Desde los primeros compases del primer capítulo de esta tercera v última temporada el espectador sabe qué ofrece Rapa: una trama criminal de corte clásico (a la que se entra directamente y sin descanso durante todo el metraje), una pareja protago-nista impecable (Mónica López y Javier Cámara como Maite y Tomás, sargento de la Guardia Civil y enfermo terminal, respectivamente) que ha dado otra vuelta de tuerca al esquema narrativo habitual, y paisajes espectaculares (pero sin ensimismarse). Con estos mimbres el envite no era pequeño, toda vez que, además, las dos primeras temporadas de esta producción de Mo-vistar Plus+ y Portocabo habían cosechado ya un sólido interés

de público y críticas favorables. Los creadores Pepe Coira y Fran Araujo manejan el género (ya colaboraron junto al director Jorge Coira en la excelente y cruda Hierro) y utilizan tramas nada estrambóticas: en este caso, una ioven conflictiva de familia adinerada desaparece tras una noche de fiesta; alguien reivindica el se cuestro y a partir de a hí todo se complica porque, entre otras cosas, hay un trabajador del astillero de Ferrol que arrastra un cadáver en la oscuridad.

La narración mantiene un ritmo sostenido, sin golpes de efecto (gracias) ni escenas imposibles (se agradece, en un contexto de tanta violencia gratuita y conspiraciones imposibles) y combina muy bien la parte procedimental con la trama personal de los dos protagonistas, implicados desde la primera temporada en una historia peculiar.

Tomás es un profesor retirado y enfermo de ELA (lo que ponía fecha de caducidad a la serie desde el principio). Podría ser el drama cargante y hasta cierto punto innecesario, pero Coira v Araujo lo resuelven con tres recursos: desde la primera temporada, Tomás está implicado en la resolución de los crímenes, pero a su manera, perfectamente complementaria a la de su amiga; es un tipo insoportable y eso, visto con humor —y gracias a buenos diálogos con Tacho (Darío Loureiro), el chico que lo cuida— da brío a la serie; y, por últi-mo, se detiene en la enfermedad lo justo y necesario, la trata con respeto y dignidad, aunque sin visibilizar los dramas materiales añadidos que sufren el 99% de los afectados por este mal y que no disponen de dos personas traba-jando para ellos, una casa enorme con vistas al mar y plenamente adaptada, una silla de ruedas de unos 6.000 euros y una furgo-



Javier Cámara, Mónica López y Darío Loureiro, en Rapa. JAIME OLMEDO

neta nueva y con todo lo necesario. Pero no se trata de una serie social y, además, hay que reconocer que sí se hacen eco de esas condiciones miserables en las que viven quienes padecen esta enfermedad degenerativa incurable.

La investigación transcurre por dos caminos paralelos: por un lado, el oficial, con Maite y su equipo, puro policial muy bien llevado (y con momentos de sororidad poco vistos); por otro, la carrera contrarreloj de Tomás por resolver, a su manera, un úl-timo crimen antes de morir. Su empeño y el tipo de preguntas que hace alguien desahuciado le dan a la serie un tono distinto. Los dos caminos, y los dos métodos, confluyen en buenos momentos cargados de intensidad

El juego del gato y el ratón a costa del secuestro justo a mitad de temporada hace mucho con

La producción acierta a combinar la parte procedimental y la trama personal

Todo fluve hasta un final que ajusta cuentas vrematatramas

muy poco, es una clase práctica de narrativa. Sí, han leído bien: esto ocurre en el tercer capítulo de los seis que componen la serie porque, como tantas cosas en la familia de la víctima y en otros aspectos de una trama bien urdida, nada excepto la muerte es como parece ser.

El espectador va siempre por delante de la investigación, bastante por delante, y para llevar bien una trama así y acelerarla en el momento justo, hacia el penúltimo capítulo, sin aspavientos ni exageraciones, hace falta el oficio que tienen los hermanos Coira y Fran Araújo. Antes de la traca final, Tomás entra con Tacho en un poblado de narcotraficantes (de nuevo, qué más le da si está muerto) y tira de un hilo sorprendente. A partir de ahí, todo fluye hasta un final que ajusta cuentas, cierra puentes, remata tramas. No era fácil con algunas cosas —grandes temas todos: la amistad, la muerte, etc.-, pero misión cumplida.

"Los crímenes son lo que vende", asegura uno de los personajes, con sarcasmo. La ironía se la guarda Tomás para un final elegante. Es una pena que la aventura quede aquí aunque, por otro lado, mejor eso a que la serie languidezca y aburra, encantada de haberse conocido. A todos se les habrá ocurrido un ejemplo así en los últimos tiempos televisivos.

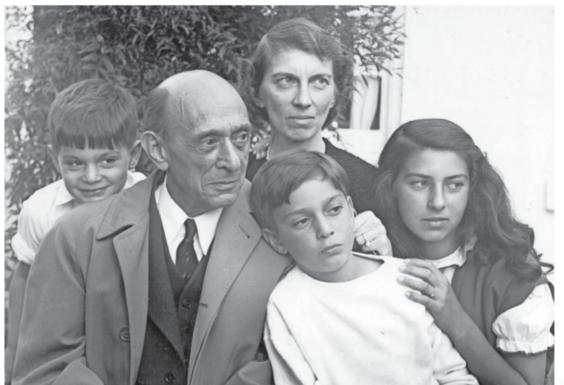

Arnold Schönberg, en una imagen familiar en 1950 en Los Angeles (California). GETTY

Acantilado celebra el 150 aniversario de Arnold Schönberg con la edición española de su breve 'Diario de Berlín'

# El compositor que no escribía para imbéciles

PABLO L. RODRÍGUEZ Zaragoza

"Una especie de Chaikovski mejorado, ¡No pido más! Que vean en mí a un compositor que ha sido capaz de mejorar la música, eso es todo. Y luego, si es posible, que se conozcan mis melodías y que la gente las silbe". Eran las aspiraciones de Arnold Schönberg (Viena, 1874-Los Ángeles, 1951) confesadas en una carta de 1947. El compositor austriaco, de casi 73 años, que vivía exiliado en Estados Unidos desde 1933, terminó harto del sambenito de moderno, disonante y experimentador.

Recuerda esta carta su discípulo Josef Rufer (1893-1985), dentro del ensayo titulado Homenaje a Schönberg, que Acantilado acaba de publicar junto al Diario de Berlín del compositor para conmemorar el 150º aniversario de este, que se celebra hoy. Y le añade una sabrosa anotación, de la misma época, que había encontrado entre sus papeles: "Yo no escribo para imbéciles. Un compositor que compone para el público no piensa en la música".

Rufer había recibido, en 1957, el encargo de la Academia de Ar-tes de Berlín para viajar a la casa del difunto compositor, en Los Ángeles, y ordenar su legado. Allí encontró más de 20.000 manuscritos, entre composiciones, bocetos y textos, junto con decenas de dibujos y pinturas, que catalogó en Das Werk Arnold Schönbergs (1959). Pero, en 1974, publicaría otro libro más, el que ahora recupera Acantilado en español, con el referido homenaje junto a uno de los más curiosos escritos inéditos que descubrió: un diario del compositor redactado en Berlín, principalmente, en 1912.

En Homenaje a Schönberg se lee uno de los retratos más completos del compositor. No tanto porque hable con pasión y conocimiento de su música, sino por su capacidad para conectarla con su potencia intelectual y con su

polifacética personalidad. Rufer trata del teórico musical, del erudito contra el antisemitismo fascinado por la religión, pero también del poeta, del pintor y hasta del inventor. Y rememora su sala de trabajo, en Brentwood Park, llena de similitudes con la que conoció, en 1919, como discípulo suyo, en Mödling, al suroeste de Viena (hoy convertida en museo).

Un sencillo taller de artesanía musical lleno de gavetas y cubi-letes confeccionados con cajas de puros. También de libretas que encuadernaba él mismo. Presiden las obras completas de Bach, partituras de Mozart y ediciones de las sonatas y sinfonías de Beethoven, de quienes se consideraba heredero. Añade curiosidades que descubrió, como el plano de una prensa de encuadernación o de una máquina para redactar partituras junto al pionero boceto, anterior a 1933, de una moderna autopista con diferentes intersecciones. Y se permite rememorar otros inventos, como un modelo de billete de tranvía que facilitaba el transbordo de viajeros o su ajedrez de coalición para cuatro jugadores que permite construir alianzas entre ellos.

Pero Rufer dedica mucha atención al invento por el que Schönberg será siempre recordado: la música dodecafónica. El compositor le confesó su hallazgo en el verano de 1921: "Lo que he logrado hoy me as egura un puesto de honor en la música alemana para los próximos 100 años", Se refería a un método compositivo basado en la utilización serial de las 12 notas cromáticas de la escala que siguió a su ruptura con el sistema tonal. Entre sus pape-

les descubrió su primer vestigio: un scherzo dentro del borrador de una sinfonía coral, fechada en mayo de 1914, que después utilizó en su oratorio La escalera de Jacob. El tema inicial está formado por los 12 sonidos de la escala, que repite y varía como una serie, adelantando futuros procedimientos dode cafónicos.

No es difícil relacionar el *Dia*rio de Berlín con la inclinación de Schönberg como pintor hacia el autorretrato. También desarrolló, en torno a 1910, una pulsión similar por narrar sus vivencias. "Por fin he empezado. Hace mucho que me lo había propuesto",

También se edita un ensayo de Josef Rufer, su discípulo, que ahonda en su obra

Aseguró que su música dodecafónica le avalaba "para los próximos 100 años"

son sus palabras iniciales, el 20 de enero de 1912. Atravesaba una crisis creativa tras componer, por sugerencia de Kandinski, la canción para soprano, celesta, armonio y arpa *Hojas del corazón*, donde experimentó con el colorido sonoro al poner música a los versos de Maeterlink. La superará, de repente, el 20 de marzo: "Había pensado que no volvería a escribir música jamás", confiesa mientras reconoce el esfuerzo dedicado a su *Tratado de armo*-

nía ("no cabe duda de que la especulación teórica seca la fuente de la creatividad").

Pero Schönberg interrumpe su diario mientras se dedica a la composición de su genial ciclo Pierrot lunaire, al que se refiere como melodrama. Y solo añadirá dos entradas más, en octubre de 1912 y en mayo de 1915, donde trata de sus problemas con los intérpretes de esa obra y con la viuda de Gustav Mahler.

#### Opiniones artísticas

En sus pocas páginas abundan circunstancias y opiniones de interés. Dedica mucho espacio a su preocupación por la correcta interpretación de sus complejas partituras ("a mi música hay que darle tiempo"); comenta su ambivalente relación con Ferruccio Busoni ("es el hombre más interesante que he conocido hasta a hora"); su defensa de la música del recién fallecido Gustav Mahler ("aún no le ha llegado su momento. Hay que hacer algo antes de que sea demasiado tarde"); y no faltan sus cuitas con las editoriales Peters y Universal o sus des-avenencias con los críticos ("tengo que enseñar a los críticos de Berlín, esos cretinos arrogantes, cómo se habla a los artistas")

Pero a la edición de Acantilado, que conserva las notas de Rufer y ha sido bien traducida del alemán por el filólogo Roberto Bravo de la Varga, le falta un prólogo. Habría permitido poner al día al lector sobre lo escrito por Rufer hace 50 años. Por ejemplo, informarle de las omisiones en su edición del Diario de Berlín de aquellos fragmentos más relacioados con cuestiones familiares o de la existencia de otros dos diarios más de Schönberg, ambos sumamente breves y particulares: Nubes de guerra. Un diario, donde recoge fascinantes descripcio-nes del cielo durante 1914 y 1915, convencido de poder leer en ellas los acontecimientos de la I Guerra Mundial, y otro más sin títu-lo, de 1923, donde confiesa con detalle dos apariciones que tuvo de su primera esposa, Mathilde Zemlinsky, poco después de su

Todo ese ingente fondo inicialmente catalogado por Rufer está disponible, desde 1998, en el Centro Arnold Schönberg, situado en el Palais Fanto, junto a la vienesa Schwarzenbergplatz. Un legado que forma parte del Patrimonio Documental Mundial de la UNESCO y puede con-sultarse integro por internet en www.schoenberg.at. La ciudad de Viena, que tantas dificulta-des puso a Schönberg en vida, se volcó con él tras su muerte, bautizando una plaza del distrito 14 o dando su nombre al coro más prestigioso de la ciudad. Sus restos descansan, desde 1974, en el Cementerio Central de Viena, en una sencilla tumba adornada por un cubo blanco, diseñada por el escultor Fritz Wotruba e inaugurada por el Coro Arnold Schönberg cantando su tardío s almo De Profundis.

64 GASTRO EL PAÍS. VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Salmonete con fricase de setas, bilbaina emulsionada y coral de tinta, en una imagen del establecimiento.

En Cantabria, Trastámara, en el Helguera Palacio Boutique Antique, acerca la gastronomía a los sabores peruanos

# Un hotel y restaurante en el que todo está a la venta

CARLOS CÓRDOBA Las Presillas

El Palacio de la Helguera, en Las Presillas, es una casona cántabra del siglo XVII. En su interior, y en su restaurante, todo está a la venta . Todo. "Nuestra filosofía es que si un cliente compra algo hoy, ya lo sustituiremos mañana por algo nuevo", explica la propietaria, la interiorista Malales Martínez Canut, en el comedor. Lo hace sentada junto a un sillón recién adquirido, después de que un cliente comprase el anterior.

En Helguera Palacio Boutique, su restaurante, Trastámara, honra los orígines peruanos de este 
palacio, promovido por el Conde 
de Santa Ana de las Torres, mano 
derecha del virrey de Perú. De allí 
procede también su chef, Renzo 
Orbegoso, peruano afincado en 
España desde hace 16 años, que 
en su cocina lanza continuos guiños a su país de origen.

Desde que llegó al puesto, en 2021, ha lanzado un menú de temporada de base cántabra en el que no faltan el cocido montañes y los potajes, pero que también incluye el arroz de pato, al estilo del norte de Perú, o la causa limeña, con un suave aj í amarillo, que sigue la preparación típica del norte del país. También el solomillo cocinado en una salsa con base de ají panca, uno de los ajíes más empleados en la gastronomía peruana, a base de ajo, jengibre, cerveza y soja. Pero donde el establecimiento marca su diferencia es en

su comedor, repleto de objetos de decoración, como si el comensal, por error, hubiera reservado su mesa en el taller de un anticuario en lugar de en un restaurante.

Sobre las vajillas se sirve una cocina de proximidad abundante en pescados. La lonja de Santander y el Mercado de la Esperanza aportan el magano de guadañeta, un pequeño calamar de cortos tentáculos, de temporada estival. También el bacalao que Orbegoso prepara a la montañesa o los pescados que cocina en ceviche, además del lenguado en salsa menier, sutilmente tostada.

La carta incluye las carnes de vaca tudanca, con las que se prepara el steak tartar o el carpaccio y las carnes asturianas de vacuno mayor. De huertas cercanas llegan a la mesa los pimientos de isla propios de la zona, los tomates de temporada o los puerros con los que se elabora una sopa fría veraniega. El pequeño huerto del Palacio abastece la cocina de hierbas, brotes, limones y naranjas.

En su origen está el Conde de Santa Ana de las Torres, íntimo del virrey de Perú

En el comedor, el cliente cree entrar en el taller de un anticuario Todo se sirve en un menaje que cualquiera querría tener en casa. "La idea de poner todos los objetos a la venta se me ocurrió al terminar de decorar el palacio", recuerda Martínez Canut. La decoración del restaurante está inspirada por un estilo rococó que lo ha llenado de retablos exóticos, telas de corte oriental y dibujos de pájaros de plumas coloridas.

Si observa con detenimiento las vajillas del Palacio, el cliente se llevará alguna sorpresa. "Tuvimos una que era exactamente la que aparece en la película Lo que queda del día. Un cliente avispado quiso llevársela de in-mediato", cuenta la interiorista. "Otro cliente, por ejemplo, compró un conjunto de candelabros chinos", recuerda la decoradora que obtiene sus piezas en anti-cuarios franceses, belgas, holandeses o marroquies, o en subastas y de sembalajes de herencias y pisos abandonados. "Ahora se llevan mucho los faisan es platead os como centros de mesa", cuenta, cerca de una mesa presidida por una cristalería francesa Baccarat del siglo XVIII.

Tras vivir en Ibiza, dedicada al interiorismo en viviendas de lujo,buscó un palacio de época al que devolver su esplendor. Y se decidió por el Palacio de la Helguera, una casona de sillería y piedra, típica de los indianos que se establecieron en la región a su regreso de América. Hoy, el Palacio y su restaurante conviven en un hotel de cinco estrellas.

El fin de la veda de este pez llena las costas de Baleares de barcos ansiosos por su captura

### El 'raor', locura por una delicia de temporada

LUCÍA BOHÓRQUEZ

Palma

Cientos de embarcaciones de recreo se echaron al mar al alba desde puertos y clubes náuticos en la costa de las Islas Baleares el domingo, 1 de septiembre. Caña en mano, desde cualquiera de las cuatro islas todos tenían el mismo objetivo: hacerse con una buena captura de *raor*, un preciado y esquivo pez convertido en delicia gastronómica que en losúltimos años ha disparado su precio de venta en las Îonjas por la escasez de capturas entre la flota profesional. Conocido también con otros nombres, como lorito o pez navaja, de carne suave v cocinado sencillo, la fiebre por esta especie inunda desde

sale una embarcación profesional a pescarlo, es para quitarse la espinita de hacerlo, para decir que ha salido, pero todo está muy orientado a la pesca recreativa", señala Domingo Bonnín, presidente de la Federación de cofradías.

En las lonjas y pescaderías, su adquisición se concentra en las dos primeras semanas del mes de septiembre, disparandounos precios que pueden llegar a alcanzar los 80 euros el kilo. Desde la Dirección General de Pesca del Gobierno de Baleares confirman, año tras año, esa locura por el raor que ya se ha convertido en la especie más buscada por los aficionados a la pesca recreativa, siendo la primera en número de individuos



Un pescador de Es Grau (Menorca) limpia raors. DAVID ARQUIMBAU (EFE)

hace años las aguas de las islas, convirtiendo el fin de la veda, el primer día de septiembre de cada año, en una suerte de liturgia de pesca social. La flota recreativa del archipiélago, con alrededor de 12.000 licencias, acapara anualmente las capturas de raor con más de 86 toneladas pescadas frente a los apenas 400 kilos que los pesqueros profesionales capturaron el año pasado, según datos ofrecidos por la Federación Balear de Cofradías de Pescadores.

De tamaño pequeño y color anaranjado, con vetas azules o grisáceas, el raor se pesca en zonas de blanco, con volantín o con caña tradicional, aunque hace muchos años también se utilizaba un palangrillo de anzuelo muy pequeño. Es un pez plano con la parte más grande de su cuerpo en la cabeza, que vive en fondos arenosos de hasta 50 metros de profundidad, pero siempre cerca del litoral. La veda de cinco meses, que se extiende desde el uno de abril al 31 de agosto, hace que su pesca no salga a cuenta a las flotas profesionales, que necesitan una continuidad en las capturas y desechan el raor. "Cuando

capturados y la segunda en peso por detrás del calamar.

El periodista y gastrónomo Andreu Manresa, autor del libro El menjar i les Illes, cuenta que este pequeño pez ya fue documentado y pintado hace siglos por los romanos. Para Manresa, hay unanimidad sobre la mejor forma de cocinarlos simplemente frita en aceite.

lo: simplemente frito en aceite. La cocine ra María Solivellas, del restaurante Ca Na Toneta de Caimar, coincide: "Yo lo empano con harina de garbanzo y lo frío en un buen aceite de oliva. Se puede comer de otras maneras, he probado a filetearlo incluso, pero no merece la pena, como mejor se come es frito" explica. Ella también salió el 1 de septiembre a pescar *raors* participando de esa suerte de ceremonia anual de lanzarse al mar el primer día del fin de la veda. La chef pone el acento en las connotaciones culturales del consumo de este pescado. No es un pez endémico del mar balear y se puede encontrar en otras zonas del Mediterráneo y el Levante español, pero no tie-ne la misma connotación cultural y gastronómica que se le da en las islas.

EL PAÍS. VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMUNICACIÓN



Concepción Cascajosa y el senador del PP, Antonio Silván Rodríguez, ayer en la comisión de control de la Corporación RTVE, en el Congreso de los Diputados. DIEGO RAMADÉS (EP)

# La presidenta interina de RTVE admite que la corporación tiene una crisis "estructural"

Concepción Cascajosa defiende en el Congreso la apuesta por Broncano: "El humor nos une"

#### QUINO PETIT Madrid

Los exitosos datos de audiencia de los tres primeros programas de David Broncano evitaron que la comparecencia en el Congreso de la presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, para informar sobre la grave crisis derivada del fichaje del humorista acabase ayer en un vendaval de embestidas por parte de los grupos parlamentarios de la oposición. Cascajosa admitió que la corporación tiene una crisis, "pero no institucional sino estructural". Y defendió la apuesta por Broncano, que superó du-rante las noches del martes y el miércoles en el horario previo a la franja de máxima audiencia a El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3: "El humor nos une y nos permite ver la vida con sentido crítico".

A pesar de ese nuevo liderazgo de La 1 de Televisión Española, el diputado de Vox Manuel Mariscal Zabala reprochó a Cascajosa la apuesta: "Usted llegó y ejecutó el gran golpe: un contrato por 28 millones de euros [a dividir por dos temporadas en la producción de un centenar y medio de episodios en cada una, por un coste de 90.000 euros cada emisión]. ¿La Revuelta entrevistará también a

Santiago Abascal antes de unas elecciones?". Eduardo Carazo, di-putado del PP, añadió: "Ahora hay dos Españas: la de *La Revuelta* y la de *El Hormiguero*. Yo pensaba que RTVE está para cohesionar".

Cascajosa pidió que sus seño-rías le aclarasen si en RTVE tienen que competir o no por la audiencia. También recordó que "la idea de poner en marcha La revuelta fue del anterior director de contenidos generales, José Pablo López, cesado durante la explosiva negociación del contrato de Broncano. Una decisión que Cascajosa considera "quizá acertada". Para ilustrarlo, reveló a los parlamentarios una conversación con su madre "la persona con más criterio televisivo", afirmó— el pasado miércoles. Aseguró que había cometido el error de llamarla mientras

se emitía el programa de Broncano y ella le colgó. "Se estaba riendo, le parece que era una apuesta diferente".

Las negociaciones para el fichaje de David Broncano derivaron en los ceses de Elena Sánchez. antecesora de Cascajosa en la presidencia interina y que permanece en el consejo de administra-ción; del director de contenidos, José Pablo López; y del secretario general, Alfonso Morales. Los dos últimos cargos permanecen vacantes desde las turbulentas reuniones del consejo donde tuvie-

#### La responsable pidió a los diputados que aclaren si RTVE tiene que ser competitiva

diferido esos dos mismos días, según explica la consultora

Aunque la medición oficial se completa pasados siete días tras su emisión en directo, estas cifras provisionales reflejan que La Re-vuelta gana todavía más espectadores una vez emitido en televisión lineal que *El hormiguero*. En el caso del espacio de David Broncano, el diferido ha supuesto hasta el momento un 10% de su audiencia total con respecto a sus dos primeras emisiones, mientras que para el de Pablo Motos este tipo de consumo se queda en el 2%

Entre todo ello, Mediaset Esaña anunció el miércoles que la emisión de esa noche de *Ba*bylon Show, su apuesta liderada por Carlos Latre para esa misma franja nocturna, sería la última. Obtuvo tan solo un 3,6% de cuota en su despedida.

### Broncano supera con holgura a Motos en el tercer asalto

#### HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ Madrid

El tercer asalto entre La Revuelta, en La 1, y El hormiguero, en Antena 3, se resolvió el miércoles con victoria para el programa de David Broncano frente al de Pablo Motos. *La Revuelta* logró con la visita de Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga 2.548.000 espectadores de media y el 19.9% de cuota de pantalla, frente a los 2.257.000 v el 18.2% de share obtenidos por El hormiguero, según los datos publicados por la consultora Barlovento Comunicación a partir de las mediciones de Kantar.

En su emisión del miércoles por la noche, más de 5,8 millones de espectadores conectaron en algún momento con el espacio de La 1, mientras que 5,1 millones de personas lo hicieron en alguna ocasión con el veterano programa de Antena 3. Ambos coincidieron en antena de sde las 21:51 hasta las 22:55, con una clara victoria para Broncano: 20,5% de share frente al 16,8% de Mo-

Con estos datos, se confirma el aumento del consumo de televisión lineal a partir de las 21.30, ya que El hormiguero ha elevado en esta semana su cuota de pantalla

con respecto a temporadas anteriores, mientras que La 1 la mejora sustancialmente sus datos, incorporando franjas de edad más jóvenes a su pantalla.

El efecto de arrastre de este momentáneo sorpasso televisi-vo en la programación nocturna se está notando especialmente en las emisiones previas a ambos dos programas, más que en las posteriores. Con el buen dato que obtuvo La Revuelta la noche de su estreno, el lunes, el Telediario 2 de TVE mejoró en 7 décimas su cuota de pantalla con respecto al lunes de la semana anterior. El martes logró un impulso todavía

mayor, y la cuota del informativo de La 1 se incrementó en 2,1 puntos en una semana. Y lo aumentó todavía más el miércoles, alzando el dato de Telediario 2 hasta el 13%, es decir, 2,9 puntos más que siete días antes. De esta manera, el informativo nocturno supera con creces la media de La 1 (9,8% a 11 de septiembre), aunque sigue le jos del resultado medio de Antena 3, que el miércoles llegó al

Los primeros datos de las audiencias en diferido, que EL PAÍS ha solicitado a Barlovento Comunicación, reflejan una nueva vic-toria para Broncano. El lunes 9 de septiembre y el martes 10 de septiembre, otros 243.000 especta-dores vieron La Revuelta a la carta desde la plataforma de la televisión pública, RTVE Play. Frente a ello, solo 63.000 espectadores decidieron ver El hormiguero en

ron lugar las destituciones durante los pasados 26 y 27 de marzo, también conocidos internamente como los plenos de Puerto Hurraco 1 y Puerto Hurraco 2, respectivamente. Ambas vacantes se suman a otros puestos directivos sin cubrir, ante lo que Cascajosa afirmó: "Es necesario acometer una reorganización del organigrama, aclarar flujos de trabajo y respon-

Sobre la responsabilidad en el controvertido proceso de oposiciones en marcha para más de un millar de plazas, y cuya plataforma contratada externamente ha dejado al descubierto datos privados de varios participantes este verano por una brecha de seguridad, también interpelaron varios diputados a la presidenta interina de RTVE. "Se van a tomar todas las medidas y se va a esclarecer lo que ocurrió", afirmó Cascajosa. Y añadió: "Un proceso interno

habría sido mejor". Respecto a su continuidad al frente de la corporación, la presidenta recordó la "duración inicial" de seis meses acordada en los plenos de Puerto Hurraco que se solventaron con su nombramiento votado en el consejo de administración. Y recordó para argu-mentar lo "estructural" de la crisis en RTVE los sucesos derivados de la dimisión de José Manuel Pérez Tornero como presidente en septiembre de 2022, que implicó otro mandato temporal como el suyo ejercido por Élena Sánchez hasta su cese por el asunto Broncano.

Tornero también abandonó el consejo de administración tras dimitir y dejó una vacante a la que se suman las de otros cinco integrantes de un total de 10 que componen el órgano de gobierno y tie-nen caducado su mandato desde marzo (los tres del PP, uno del PSOE y el del PNV). Dicha renovación pendiente requiere el pacto entre las fuerzas parlamentarias y abriría la puerta a una nueva pre-sidencia de RTVE. "Mientras llega ese esperado y necesario acuerdo para la elección de una nueva presidencia, las actividades de la corporación no se han paralizado", zanjó Cascajosa.

#### Crucigrama / Tarkus

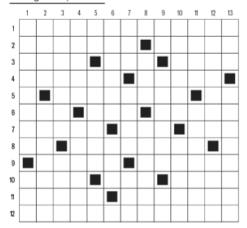

Horizontales: 1. La cambió Esaú por un plato de lentejas / 2. Antiguos magistrados españoles. Pavo real / 3. Todavía lo hacen los hermanos Marx. Suba con la grúa. A veces se efectúa en especie / 4. Grafía admitida para flashes. A compaño a Corbachov en sus viajes / 5. Del amor y del odio. Deforme ella. En los lámites de I realidad / 6. Le eché una regañína, le "." la cartilla. El McKel len de X-men, actor. Magnifica Selva navarra / 7. Marcharnos. El lado oscuro del Tao. Medio rectos / 8. En las afueras de Oaxaca. Poner énfasis. Hidrógeno / 9. Estación estival de la Costa Daurada. ¡Qué tacañón! / 10. La madame Bovary de Flaubert. Lleve al huerto. Si se los abres, le desengañas / 11. Tejido que produce Ermua (?). Araba / 12. Sellados, los documentos.

Apriles, le desenganas / 11. Tejido que produce Ermua (?). Araba / 12. Seltados, los documentos. Verticales: 1. Cartera de inversiones, Letra que reemplaza a la necesidad mayor (2. Para el treno la cortina. Beca europea / 3. Mandó en la Uganda de los setenta (dos palabras). Ama en la lengua de Cicerón / 4. Colmilludo pinnipedo de los mares frios. Adornara / 5. El oro de los catalanes. Palacio parisinoco nombre de profeta. Emisión interrumpida / 6. Fractica su arte en la casa del té. En mitad del tumulto. De pioco y pala / 7. Las primeras en escoger. Cantante irlandesa de la newage. Ters ormanos en capicia / 8. La Z zancadilleada. Los de Oriol Junqueras. ¿Djo, que no existel / 9. El DNI del PC. Gran empeño. En el camerino de Bruce Lee / 10. Condenar un hueco. Echa en falta / 11. Las de la ira son de Steinbeck. Lanzad por la borda / 12. Implorarte. Coloquial magreo / 13. En la verde Galicia, 365 días. ¡Muy venenosas, las "\_" viboras!

Solución al anterior. Horizontales: 1. Comisario. Vez / 2. Anisera. Ileso / 3. Boric. Zodiaco / 4. R. Amador. Blas / 5. Esto. Enebros / 6. Rie. Gragea. Eh / 7. Ol. Firmas. FAI / 8. Bollain. Puré / 9. Lila. Meones. D / 10. Adición. Actor / 11. Novar. Tachada / 12. Asó. Elogiosas.

Verticales: 1. Cabrero. Lana / 2. Ono. Silbidos / 3. Mírate. Olivo / 4. Ísimo. Flaca / 5. Seca. Gil. Irá/ 6. Ar. Derramó. L / 7. Razonamiento / 8. I. Orégano. Ag/ 9. Oid. Bes. Nací / 10. Libra. Pecho / 11. Véalo. Fustas / 12. Escasear. Oda / 13. Zoos. Hiedras.

#### Ajedrez / Leontxo García

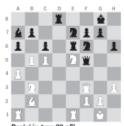

#### Caruana, primer tablero de EE UU

(2.580, Singapur). XLV Olimpiada de Ajedrez (2º ronda). Apertura Italiana (C54). Budapest, 12-9-2024.

Ausentes Nakamura (2º del mundo) y Niemann (16º), EE UU es aún así el primer cabeza de serie, con Caruana, So, Leinier Domínguez, Aronián y So. Salvo en el improbable caso de que el campeón del mundo,

en el improbable caso de que el campsón del mundo.
Liren Ding (primer tablero de China), se recupere
de pronto de su tremenda crisis, el principal rival de
los estadounidenses en la lucha por el oro será India
(Guess), Pragognanandhas, Erigais, Vidit y Harikrishna),
Tras de scansar el miércoles, Caruana empezó con esta
victoria en la 2' ronda, que leacerca mucho a Nakamura
en el escalatón: 1 e 4 e 5 2 C13 Cc6 3 Ac4 Cf6 4 d3 Ac5
5 C-0 d 6 6 c 3 0-0 7 h 3 a 6 8 a 4 h 6 9 T e 1 Te 8 10 b 4

Aa7 11 Chd2 Ac6 12 Axe6 Txe6 13 Ab2 (Caruana jugó así el mes pasado: 13 Dc2 Ce7 14 CH d5
15 Cg3 dx 4 f 16 dx 4 b De 8 17 c 4 Cc6 18 Th 1. Caruana-Leiner Dominguez, rápida, San Luis 2024)
13... d5 14 b5 Cc7 15 exd5 Dxd5 16 c4 Dxd3 17 Cxe5 (novedad; la referencia era 17 Axe5 Cg6
18 Axc7Txe1+ 19 Dxe1 Te87]—era mejor 19... Ac5—20 Db1, con un peònlimpio deventaja, LekoAbdusattorov, reliampago, Biel 2019) 17... Df 18 Dd3 17 d8 (el problema de cambiar damas es blancas tendrían que trabajar m in que trabajar mucho para ganar) 21 D×b7! (Caruana ha calculado muy bien las s) 21... Dc2 22 Cd4 D×c5 23 C×e6 D×f2+ 24 Rh1 f×e6 25 D×e7 Td2 26 Df7+ Rh8 27 Cg6+ Rh7 28 Cf8+ Rh8 29 Dg6 Txh2 30 Cxe6 Ch5 31 De8+ Rh7 32 Cg5+, y Tin se rind

#### Sudoku

@ CONCEPTIS PUZZLES

| 3 |   |   |   |   |   |   |   | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7 |   |   | 5 |   |   | 2 |   |
| 9 |   |   |   |   | 4 |   |   | 1 |
|   |   | 6 |   |   |   |   |   |   |
|   | 1 |   | 3 | 2 | 7 |   | 6 |   |
|   |   |   |   |   |   | 9 |   |   |
| 4 |   |   | 7 |   |   |   |   | 6 |
|   | 2 |   |   | 1 |   |   | 3 |   |
| 8 |   |   |   |   |   |   |   | 9 |

DIFÍCIL. Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacias con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadrado

#### Solución al anterior

| 9  | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | R | 4 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    |   |   |   |   | 8 |   |   |   |
|    |   |   |   |   | 2 |   |   |   |
| 1  | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 |
| 5  | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 |
| 8  | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| 3  | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | 8 |
| 2  | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| ß. | 4 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 |

Más pasatiempos en juegos.elpais.com

#### España hoy

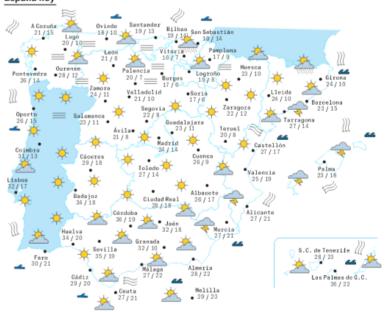

#### Descenso de las temperaturas máximas. salvo en el suroeste peninsular

Hay un anticición al noroeste de Francia extendiéndose hacia la Península, aunque aún el cielo estará nuboso durante la primera mitad del día al norte de Galicia con algunas precipitaciones en el Cantábrico, preferentemente en su mitad oriental. Borrasca en Marruecos favoreciendo los vientos del sureste sobre la vertiente mediterránea. provocando abundante nubosidad en el sur de Valencia, . Murcia y Andalucía oriental, con algún aguacero en Baleares, Murcia, sur de Valencia, Cataluña y el extremo oriental de Andalucía. Poco nuboso en el resto con nubes en el norte de Canarias, de tipo alto por la tarde en el resto de Andalucía. Viento fuerte del norte en Girona. J. L. RON

#### Mañana



#### Indicadores medioambientales

| Calidad | d del aire | ● MALA ● REG | GULAR • BUENA |        |         |          |
|---------|------------|--------------|---------------|--------|---------|----------|
|         | BARCELONA  | BILBAO       | MADRID        | MÁLAGA | SEVILLA | VALENCIA |
| MAÑANA  |            |              |               |        |         |          |
| TARDE   |            |              |               |        |         |          |
| NOCHE   |            |              |               |        |         |          |

#### Temperaturas de hoy y promedios históricos (°C)

|                     | BARCELONA | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA | VALENCIA |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|
| MÁXIMA              | 23        | 19     | 24     | 27     | 35      | 25       |
| PROMEDIO<br>MÁXIMAS | 24,6      | 24,4   | 27,1   | 29     | 32,6    | 28,1     |
| MÍNIMA              | 15        | 11     | 14     | 22     | 19      | 19       |
| PROMEDIO            | 17,1      | 13,9   | 16,6   | 19,2   | 18,2    | 19,3     |

#### Agua embalsada (%)

| ACTUALISATION AC |       |      |          |          |        |       |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|----------|--------|-------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DUERO | TAJO | GUADIANA | GUADALQ. | SEGURA | JÚCAR | EBRO |  |
| ESTE<br>AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65,8  | 59,1 | 40,3     | 32       | 17     | 41,6  | 55,3 |  |
| MEDIA<br>10<br>AÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51,9  | 45,8 | 44,8     | 40,8     | 33,1   | 38,9  | 54   |  |

| Concentra  | ción de CO₂         | Partes par millóu (apro) en la etrade      |                 |                 |  |
|------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| ÜLTIMA     | LA SEMANA<br>PASADA | HACE<br>UN AÑO                             | HACE<br>10 AÑOS | NIVEL<br>SEGURO |  |
| 421,75     | 422,33              | 418,64                                     | 396,29          | 350             |  |
| E NOAA FOR | DW-141-0-0-1-1-1    | 48 F-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 |                 |                 |  |

Fuentes: NOAA-ESRL/ World Air Quality Index / Ministerio pera la Transición Ecol Promedios institucios de las temperamas desde 1926 (Barcelona), 1947 (Bilban), 1920 (Madrido, 1942 (Máloga), 1950 (Sevilla) y 1937 (Valencia), elpais.com/especiales/ranking-de-temperaturas/

#### Sorteos



#### LOTERÍA PRIMITIVA

Combinación ganadora del jueves:

8 10 22 36 44 45 R6 C**28** K**b** JOKER **2445600** 

#### BONO LOTO

Combinación ganadora del jueves:

5 6 8 17 33 36 C28 R3

CUPÓN DE LA ONCE SERIE 002

TRÍPLEX DE LA ONCE

#### SUPER ONCE

Combinación ganadora del jueves:

2 4 7 14 19 20 23 24 32 34 49 51 55 60 62 69 74 76

#### EN ANTENA / RICARDO DE QUEROL

### Tu inmigrante se ha comido a mi perro, dice la derecha 'gore'

tales trilogías de El señor de los anillosy de El hobbit, mucho antes de firmar King Kong o Get Back, Peter Jackson se habí a iniciado como director de cine en un género con menos prestigio: el gore. El término define las películas de violencia extrema en las que abundan la sangre, las víscer as y las amputaciones, pero que recurren a ese horror para el humor. El debut de Jackson fue Mal gusto, y su primer gran éxito, un fenómeno de culto, fue Braindead: tu madre se ha comido a mi perro. La dirigió con 30 años.

Braindead, tan desagradable como divertida, se estrenó en 1992 y se convirtió en viral, cuando nadie tenía internet, mediante un trasiego de cintas de VHS de mano en mano (y hoy puede verse en YouTube). Tenemos a un hombre tímido atrapado entre su tiránica madre y su inocente novia (española). La madre es mordida por un extraño bicho, un mono-rata, y se va convirtiendo en una zombi. En la escena más famosa, llega la novia a la casa y su perro sube al cuarto de la señora. La pareja solo logra recuperar de su boca los huesos y pellejos del animal. Seguirá una orgía sangrienta.

Peter Jackson no cree en los zombis, sino que se ríe de ellos. En esta época en que se vuelven virales los relatos paranoicos, Donald Trump ha jugado una extravagante carta xenófoba en su debate con Kamala Harris del martes. Dijo que en Springfield,



Elizabeth Moody, en Braindead.

Ohio, los inmigrantes irregulares, se supone que haitianos, hacen esto: "Se están comiendo a los perros, la gente que llega se es tá comiendo a los gatos. Se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí, y esto es lo que está sucediendo en nuestro país, y es una vergüenza". Los moderadores aclararon que las autoridades de Springfield no dan ninguna credibilidad a ese bulo.

Trump da una vuelta así al eje de su discurso: la deshumanización del inmigrante. Le gusta más otra de miedo: El silencio de los corderos. Cita a menudo a Hannibal Lecter, el caníbal que encarnó Anthony Hopkins, para referirse a los criminales y psicópatas que llegan a la frontera: "Al gran Hannibal Lecter le encantaría invitarte a cenar". Allí como aquí, va imponiendo su mensaje una derecha gore, patológicamente mentirosa, que alienta la división social v el odio al extraño. Como hacía la propaganda más siniestra de la historia reciente.

Movistar Plus+

#### programacion-tv.elpais.com

La1 6.00 Telediario matinal. 8.00 Lahorade la 1. 'La hora de la actualidad Presentado por Marc Sala Silvia Intxaurrondo. ■ 10.40 Mañaneros. Magacín de actualidad v entretenimiento presentado por Adela González, junto a Miriam Moreno y Alberto Herrera. 14.00 Informativo territorial. 14.10 Ahora o nunca. 15.00 Telediario. ■ 15.50 Informativo territorial. ∎ 16.15 El tiempo TVE. ■ 16.30 Salón de té La Moderna. Don Fermín está cada vez más convencido de que Bárbara venderá la galería a Emiliano Pedraza. (12) 17.30 La promesa. (12) 18.30 El Cazador Stars. 19.30 El cazador. ■ 20.30 Aquíla Tierra. ■ 21.00 Telediario. 21.50 La suerte en tus manos. 22.05 La Ruta Morancos. En la primera etapa, los Morancos recorrerán varias localidades de Andalucía. El primer pueblo protagonista es Posadas,

#### La 2

6.05 Una matemática viene a verte. 'Matrex'. I 6.30 Inglés online TVE. 7.25 Zoom Tendencias. 7.40 Origen. 'Centollo'. 8.10 Del ama necer a l crepúsculo. (12 9.00 DFiesta en La 2. ■ 9.30 Aquí hay trabajo. ∎ 9.55 UNED. 

10.55 Lucy Worsley.

Agatha Christie, la reina del misterio. ∎ 11.45; Porfin es lunes! 12.10 La 2 Express. ■ 12.25 Las rutas D'Ambrosio. ■ 13.20 Cine. 'Sangre obre Texas', (12) 14.55 Curro Jiménez. 15.45 Saber y ganar. ■ 16.30 Into The Blue. ■ 17.19 Del amanecer al crepúsculo. (12). 18.05 El escarabajo verde. ■ 18.35 Atención Obras. ■ 20,35 Días de cine, (12) 21.30 Plano general. 'Maria Galiana'. (12 22.00 Historia de nuestro cine. 'Fuera Etiquetas'. ■ 22,05 Cine, 'Mataharis' En la agencia de detectives de Valbuena trabajan tres mujeres Carmen, Inés y Eva que se d edican a bus car v velar secretos ajénos 23.34 Historia de nuestro cine, 'Coloquio Fuera etiquetas'. ■
23.59 Cine. 'Sólo para

1.25 Música ligerísima

#### Antena 3

6.00 VentaPrime. 6.15 Las noticias de la mañana. 8.55 Espejo Público. Presenta Susanna Griso En este magacine matinal entrevistas y debates relacionados. (16). 13.20 Cocina abierta de Karlos Arguiñano. ∎ 13.45 La ruleta de la suerte. ■ 15.00 Noticias Antena 3. ■ 15,30 Deportes Antena 3. ∎ 15.35 Tu tiempo con Roberto Brasero. 

15.45 Sueños de libertad. Andrés sospecha cuál puede ser el paradero del cadáver de Valentín. J(12). 17.00 Y ahora, Sonsoles. 20.00 Pasapalabra. Presentado por Roberto Leal. ■ 21.00 Noticias Antena 3. ■ 21.45 Deportes Antena 3. ∎ 21.55 La previsión de 22.10 La voz. Concurso musical en el que 130 candidatos iniciarán un camino que los llevará. acompañados por sus coaches, por distintas fases hasta que la audiencia decida el ganador que conseguirá un contrato discográfico 1.10 La Voz: mejores momentos. ■ 2,30 The Game Show

#### Cuatro

7.00 Love Shopping TV. ■ 7.30 ;Toma salami! ■ 7.35 Toma salami! La TV que nos parió. ∎ 8.20 Callejeros Viajeros. 'Kenia' y 'Boda masai`. ( /). <mark>10.25 Viajeros Cua tro.</mark> Tanzania y Zanzibar'.

11.30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro mediodía. ∎ 14.55 EIDesmarque Cuatro. (7). 15.15 El Tiempo Cuatro. 15.30 Todo es mentira. Programa de humor presentado por Risto 18.00 Lo sabe, no lo sabe. Xuso Jones recorre España bus cando transeúntes dispuestos a participar en este juego. ■ 19.00 ¡Boom! ■ 20.00 Noticias Cuatro noche. ■ 20.45 EID esmarque Cuatro. (7). 21.00 El Tiempo Cuatro. 21.10 First Dates. Presentado por Carlos Sobera. (12). 22.00 Cine. 'El mediador'. Un antiguo agente del gobierno en la sombra, Travis Block, se dedica a desarticular operativos que han quedado expuestos. Un día descubre una peligros a conspiración que se ha llevado a cab dentro del gobierno. (16). 0.20 Cine. 'Espías desde el cielo'. (12).

#### Tele 5

6.10 Reacción en 6.00 Minutos musicales. ■ 6.30 VentaPrime. ■ cadena. ■
7.00 Informativos Telecinco matinal. ■ 8.55 La mirada crítica. 7.00 Previo Aruser@s. 9.00 Aruser@s. Presentado por Alfonso Arús. Programa que ofrece la información del Ana Terradillos, con la colaboración de Antonio Teixeira y Jano Mecha, ofrecen lo más destacado de la actualidad política. día con humor e ironía de la mano de ungran 10.30 Vamos a ver. equipo de colaboradores Magacín presentado por Joaquín Prat, Patricia 11.00 Al rojo vivo. Presentado por Antonio Pardo y Verónica Dulanto que centra su atención Garcia Ferreras. Programa de información en los grandes temas de de la actualidad, con entrevistas y un debate plural, (16). social. (16) 5.00 Informativos 14.30 Noticias La Telecinco medio día. ■ 15.30 Eldesmarque Sexta. ■ 14,55 Jugones. ■ 15.20 La Sexta Meteo. ■ Telecinco. ■ 15.40 El Tiempo 15.45 Zapeando. Programa presentado por Dani Mateo. (7). Telecinco. ■ 15.45 El diario de Jorge. 17.30 TardeAR, (16) 20.00 Reacción en 17.15 Más vale tarde. Espacio de carácter informativo, presentado por Iñaki López y Cristina Pardo. **1 20.00 Noticias L**a cadena. ■ 21.00 Informativos Telecinco noche. 21.35 Eldesmarque Telecinco. ■ 21.45 El Tiempo Sexta. 21,00 La Sexta Clave. ■ Telecinco. ■ 22.00 ¡De viernes! 21.30 La sexta columna. Julián Muñoz se sincerará 'Elon Musk y Ios x-men: reveladora entrevista, bulocracia'. 22.30 Equipo de abordando temas ntimos como su estado investigación. 'Anita la de salud, su reciente Fantástica'. Reportaje sobre Ana Maria Vicente, nión matrimonial con Maite Zaldívar y su la catalana de 53 años, controverti da relación que acumula hasta 45 asada con Isabel ondenas por estafar, a antoja, (16). través de su agencia de 2.00 Gran Madrid Show. 2.25 ;Toma salami! ■

#### La Sexta

6.01 Documental. urquía: El imperio de Erdogan'. ■ 6.50 Lo mejor de Bakalá. 7.05 Elsbeth. 'Dulce justicia' y 'Unfinal a 8.30 El imperio Berlusconi. ■ 11.11 Putin y Occidente: la guerra de Ucrania. 13.13 Documental. frente'. 14.15 Ilustres ignorantes. 'Olimpiadas'. 14.51 El consultorio de Berto. Señores mayore y cagadas de paloma'. ∎ 15.45 La pista del tenis. Copa Da vis . ■ 16.00 Davis Cup Fase de Grupos. 'Francia – España. Individual 1'. ■ 17.45 La pista del tenis. Copa Da vis. 

18.00 Davis Cup Fase de Grupos: 'Francia – España, Individual 2'. ■ Espana, Individuar ∉ . ■ 19.45 La pista del tenis. Copa Davis. ■ 20.14 Davis Cup Fase de Grupos. 'Francia – España. Dobles'. ■ 22.30 Cine. 'Civil War Los ejércitos de Texas, California y Florida están a las puertas de Washington. En un Nueva York con problemas de suministro, dos periodistas planean ur

#### ■ PARA TODOS LOS PÚBLICOS $DM\Delta X$

6.00 Ingeniería de lo ngerieria de lo imposible. ■ 7.30 ¿Cómo lo hacen? ■ 8.40 Aventura en pelotas. (12). 10.25 Secretos bajo tierra. 'El Stonehenge de Estados Unidos' y 'El misterio del túmulo de la serpiente'. 12,15 Alien íg enas. 'Regreso a la Antártida' y 'El guardián de Badlands' 14.05 Expedición al pasado. 'Las pirámides hundidas del Nilo' y 'El misterio de la pirá inundada'. (7). 15.55 La pesca del oro. Los hombres de las dragas no cuentan historias' y 'Duro de bucear: la venganza'. (7). 17.45 Cómo so brevivir a lo salva je. ∎ 19.40 El Liquidador. Herramiénteme', 'Dame suerte, José', 'Palmeras y quimeras', 'Un bache en el camino' y 'Una cuestión de calcetines'. (12). 22.00 El caso Sancho. Rodolf o Sancho concede su primera entrevista para hablar de la situación a la que se enfrenta su hijo. 22.55 Arqueología en el hielo. 'El misterio de la momia glaciar'. (12). 23.55 Curiosida des de la Tierra. 'El misterio azteca alienigena' y 'Un portal a los dios es gos'. ∎ 1.50 Muerte en el



donde César y Jorge aprenderán la tradicional

técnica del croché. ■

23.15 Viaje al centro de

la tele. 'Me siento bien' 'Bailad, bailad benditos

1.20 Invictus, ¿te



### S Moda, las tendencias desde un punto de vista diferente

3.00 Pokerstars Casino.

peligroso viaje hasta la

0.13 Poquita fe.

Los fenómenos del momento y la actualidad cultural con un enfoque propio y único. Descúbrelo cada mes en la revista, la web de S MODA y apuntándote a su new sletter Lo raro es vivir



EL PAÍS

# **EL PAIS**

13 de septiembre de 2024

Año XLIX Número 17.214





María Patiño, el martes en Madrid. INMA FLORES

#### MARTÍN BIANCHI Madrid

Hace un año, María Patiño (Ferrol, A Coruña, 52 años) se quedaba sin pantalla de forma abrupta tras 14 años en *Sálvame*. A las pocas semanas de la cancelación del programa, Telecinco también la apartó de Socialité. "Desde que terminé de estudiar, nunca había parado", recuerda la presentadora. "El teléfono dejó de sonar, algunas personas dejaron de acercarse a mí por miedo...". En noviembre, Patiño y sus compañ eros de Sálvame —Belén Esteban, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés...— reaparecieron en un reality de Netflix, y en mayo volvieron con *Nique fuéramos*, una versión más gamberra y surrealista que el *Sálvame* original. No hay día en el que las intervenciones de Patiño, al mando del programa, y

sus colaboradores no se hagan virales. Pregunta. Hace unos días escribió en la red social X: "Los vetos se convierten en éxitos". ¿A qué se refería?

Respuesta. Hombre, mis compañeros de Sálvame y yo hemos vivido un aislamiento. Todavía hoy hay agencias de noticias que se hacen eco de las informaciones que damos en *Ni que fuéramos* y no mencionan al programa. Al principio fue un choque con la realidad. Cuando cancelaron Sálva- $\it me,$ lo pasé muy mal. Enfermé y tuve que pe dir ayuda.

#### CONVERSACIONES A LA CONTRA

### "Cuando cancelaron 'Sálvame', enfermé"

#### María Patiño

Presentadora

"Lo que hacemos los payasos de la tele, con todos mis respetos a los payasos, no estelebasura"

P. ¿A qué cree que se debió ese veto?

R. La verdad es que le he dado mil vueltas y me han dado mil explicaciones distintas. Pero le he dado la vuelta a la tortilla. De ese veto ha nacido algo revolucionario: un programa que partió de las redes como YouTube y Twitch y que hoy cuenta con el soporte de una cadena como es Ten. Ha sido algo mágico. A mí solo me va a retirar un problema de salud o el público. De momen-to estoy sana y el público está ahí. P. Ahora, la hora final de su programa

a supera en audiencia a su competidor en

Telecinco. ¿Qué se siente? R. Siento satisfacción, no revancha o rencor. Que a otros les vaya mal no me hace ganadora. Cuando hagamos un 4% de share, seguiré siendo la misma [risa].

P. ¿Por qué no la querían en Telecinco? R. No lo sé. Pero el parón me vino bien porque me di cuenta de que veía muy po-co a mi familia, que compartía poco tiempo con mis amigos, y que mi hijo ya tenía 23 años. Mi obsesión por el trabajo no era sana. No quiero volver a pagar el peaje que he pagado, no quiero volver a sentir que si P. ¿Cómo se desenganchó?
R. Pedí ayuda psicológica. Pero esto es

como con las drogas o con cualquier otra adicción: nunca estás curado del todo.

P. Desde que cancelaron Sálvame, las audiencias de Telecinco se han desploma-

do. ¿Qué análisis hace? R. Creo que les hace falta autocrítica, algo que yo sí tengo. Ellos creen que están pagando un peaje por el pasado y no ana-lizan el presente. Están insultando a los espectadores.

P. Fue reportera de calle durante años y ha tratado con muchos famosos. ¿Quién ha sido el personaje más difícil?

R. Isabel Pantoja.

P. ¿Alguna vez alguien le ofreció dinero a cambio de no contar una noticia?

R. Julián Muñoz intentó llevarme al

huerto invitándome a un apartamento en Marbella cuando era alcalde en funciones. Yo di voz a la oposición y me llamó. Fue an-tes de que anunciara que estaba con Pantoja. Nada más sentarme, vi su reloj y el chalé que tenía y me di cuenta de que había algo detrás. No necesitaba ni investigar.

¿Es más de Broncano o de Motos?

R. No era seguidora de Broncano en Mo-vistar, pero lo que ha pasado con él me ha llevado a posicionarme a su lado.

P. ¿La prensa rosa está en crisis?

R. Hay una crisis de personajes. Ya no se apuesta por personajes interesantes.

P. ¿Qué es telebasura para usted?

R. La manipulación de la realidad, tergi-versar realidades jodidas como un atentado, o intentar derribar gobiernos con mentiras. Eso es basura, en mayúsculas. Lo que hacemos los payasos de la tele, con todos mis respetos a los payasos, no es telebasura.\* JUAN JOSÉ MILLÁS

### Le vendería el alma

¶ l lunes pasado —me contó el taxista— se subió al coche ahí mismo, cerca de la Embajada de Estados Unidos, un tipo muy trajeado, que me aseguró que era Dios. Se había vuelto a reencarnar, dijo, para redimirnos otra vez, pues la Operación Jesucris-to, evidentemente, había fracasado. Yo asentí, porque en eso consiste en parte mi trabajo, y volví a lo mío. Al poco, me preguntó si conocía algún sitio donde se jugara al póquer y me ofrecí a llevarle esa noche a una tim-ba de las afueras de la que yo mismo soy asiduo y en la que se jugaba, añadí irónicamente, "como Dios manda".

Tras sortear a un joven sin casco, en patinete, continuó:

-Al empezar la partida éramos ocho y al final nos quedamos él y yo solos. Lo desplumé en tres horas. Luego lo devolví gratis al Palace. Si yo hubiera sido Dios, me habría alojado

en el Ritz, pero el Palace no está mal. En esto, me llamaron por teléfono e interrumpimos la conversación. Tras colgar, le di unas vueltas al asunto. Me seducía la idea de un Dios perdedor, que vuelve a la Tierra a eso, a perder al póquer, para salvarnos de nuestros pecados. Y apreciaba la idea de que viajara en taxi, en vez de en metro o en autobús, que habría sido lo previsible. Apuesto por esa clase de reencarnado, que además parecía salir de la Embajada de EE UU, otro acierto narrativo interesante. Averigüé también que tendría unos 50 años bien llevados, con alguna cana decorativa y arrugas incipientes hid ratadas. El conductor le había hecho un buen retrato.

-¿Y cree usted que se dejó ganar para sufrir por nosotros? - pregunté.

-¡De eso nada! —protestó—, se defendió como gato panza arriba y perdió porque jugaba conmigo, que soy el Diablo, aunque no me reconoció, el muy idiota.

Dicho esto, soltó una carcajada luciferina que me puso los pelos de punta. Al despedirnos, me ofreció una tarjeta que no me atrevo a utilizar porque en estos momentos de mi vida le vendería el alma.



### AHORA PARA FICHAR NO HACE FALTA UN MALETÍN, SOLO UNA SERVILLETA

TE JUNTAS PARA HABLAR UN POCO DE TODO Y ACABAS HABLANDO DE UNA SOLA COSA

El Fantaşy que nos une

